

**Dudas por** Mbappé Se fracturó la nariz en la victoria de Francia frente a Austria. ¿Se pierde la Eurocopa? P.42



Messi y Di María, los dos emblemas Juntos, los capitanes se preparan para el debut de la Selección el jueves en Atlanta. P.38



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.215, PRECIO: \$1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200.00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54. Martes 18 de junio de 2024

# Interna con Moyano en la CGT por el acto violento en el Congreso

Cruces y reproches por la decisión del camionero de sumarse a la protesta.

El sector moderado de la central obrera le cuestiona a Pablo Moyano haberse cortado solo y haber decidido participar en la marcha contra el Gobierno, en rechazo a la Ley Bases que debatía el Senado. Sabiendo, además, que la manifestación derivaría en violencia,

le reprochan haber dejado desprotegidos a los gremios que se habían congregado en la Plaza. "Quedó demostrado que no teníamos por qué movilizar, y menos mezclándonos con otros sectores que nada tienen que ver con nosotros", cuestionó Andrés Rodríguez, de UPCN. Moyano y Cristina Kirchner incentivaron la protesta el miércoles pasado. Esto echa más leña al fuego a la interna entre el dirigente camionero y los gremios K frente al resto de la CGT.

# **Detenidos** El fiscal Stornelli pide recapturar a los 14 liberados.







Milagro en Córdoba: se cayó de un puente con su perra y sobrevivieron

Candela Menichetti, de 24 años, perdió el control de su Ford Ka y terminó cayendo desde un puente al río Ctalamochita, en Río Tercero, Córdoba. Toda la

secuencia quedó filmada en una cámara de seguridad. Según explicó la chica, llevaba a su perrita al veterinario, quiso ver cómo estaba y en ese momento el

neumático pegó en el pilotín del puente, se reventó y no pudo controlar el auto. Tanto ella como la perrita lograron salir por una ventanilla que se rompió. P.32

# Hallan huellas de Loan, crece la búsqueda y hay alerta de Interpol tros de donde fue visto por ultima vez. También, rastros de vómito y de mate-

El megaoperativo montado para encontrar al nene de 5 años que desapareció el jueves en Corrientes, con perros, drones, 500 agentes y hasta personal militar encontró las zapatillas de Loan y pisadas en el barro, a 5 kilómetros de donde fue visto por última vez.

ria fecal que se analizan. El fiscal pidió que los tres adultos que estaban con él y con sus hermanos sigan detenidos, imputados por "abandono de persona". El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció una recompensa de \$5 millones. Interpol lanzó una alerta amarilla para localizarlo. P.30

# Tras aprobar las metas, el Fondo reclama que vuelva Ganancias

Lo pidió explícitamente en el reporte donde analiza la situación de la economía argentina. También habla de que persisten "algunos desequilibrios macroeconómicos y obstáculos al crecimiento". Economía respondió que si Diputados no insiste con el texto original, está dispuesto a avanzar con más ajuste y suba de algunos impuestos para garantizar que se mantendrá el equilibrio fiscal. P.3

# ¿Se privatiza Aerolíneas?

Pese a que el oficialismo las quitó de la Ley Bases para el tratamiento en el Senado, el Gobierno pretende insistir con las privatizaciones de la línea aérea, el Correo y los medios públicos. P.7

## US\$ 10.000 millones

Un ex director del FMI que negoció con Argentina durante el gobierno de Macri, dijo que esa sería la cifra que Milei podría pedirle al organismo. P.5



Paneles solares. Argentina los retirará.

# El Gobierno dará respuesta al reclamo de Chile por la frontera

El presidente Gabriel Boric había advertido que si Argentina no retiraba unos paneles solares que, por error, había colocado del lado chileno, en el extremo sur de Tierra del Fuego, Chile se encargaría. Ante eso, el ministro de Defensa, Luis Petri, ordenó enviar 11 efectivos a la zona para sacarlos.

P.12

Sumario CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Los sueños K sobreviven en La Rioja





Gonzalo Abascal gabascal@clarin.com



ste martes el proyecto de reforma constitucional en La Rioja avanzará un nuevo casillero. Por delante sólo quedará la última sesión de la Convención. Y si todo sigue como el gobernador Quintela sueña, el 20 de julio se jurará la nueva Constitución, y estarán más cerca de cumplirse sus deseos de permanecer en el poder por un tercer mandato, y de generar el escenario para condicionar al Poder Judicial y a la prensa.

Aquello que el kirchnerismo -y puntualmente Cristina Kirchner-pretendió para el país, será una realidad en una provincia gobernada por el peronismo desde hace 41 años.

La propuesta de la nueva Constitución sorprende con definiciones como el "Derecho al agua potable" y el "Derecho al deporte" de los riojanos, dos cuestiones tan básicas que para muchos constitucionalistas resultan de innecesaria inclusión.

combinadas con apelaciones modernistas a los "macro datos" y a la "democracia digital". Como si La Rioja viviera simultáneamente en dos tiempos históricos distanciados por siglos, y la inteligencia artificial pudiera llegar antes que el agua potable.

Todo es posible.

La realidad es más simple: lo que Quintela pretende es crear las condiciones para plantear una nueva reelección (el actual es su segundo mandato), al tiempo que debilitar la independencia de los jueces provinciales, lo que le permitiría ampliar la ya extendida discrecionalidad del Ejecutivo.

El avance contra la prensa fue desembozado y generó una reacción crítica que obligó a dar marcha atrás con el proyecto inicial. El texto original de la convencional Mariana Nievas sorprendió con un concepto tan autoritario como transparente en su formulación: "abuso de la libertad de expresión". Habilitaba la posibilidad de acusar y condenar a los medios de comunicación por "imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales". Si hasta parecía escrito por la ex vicepresidenta.

Hubo reacción colectiva y corrección parcial. Pero antes se habló de "pensar una nueva ecología mediática", "la era de la posverdad", "la influencia de las redes sociales" y el "desierto informativo". Semejante en-

# Quintela pretende modificar la inamovilidad de los jueces que tanto incomodó a los K.

salada conceptual sólo podía tener el objetivo de ocultar la verdad. "Respecto a la libertad de expresión y a la gobernanza, partimos de que la información es un bien social y no una mercancía de intercambio", intentó justificar Pedro Goyochea, vocero de la reforma. Las palabras clave allí son "bien social" y "gobernanza" que justifica-

rían la intervención del Gobierno si considerara que la información las pone en riesgo. Es decir, restringir y si es posible callar las voces críticas.

La otra cuestión sensible incluye nada menos que la posible periodicidad en el mandato de los jueces. El texto definitivo está pendiente pero trascendió que dos proyectos convivirían en la Convención para su evaluación final. El del oficialismo postularía mandatos de diez años con la posibilidad de renovación por otros cinco, y la designación de los jueces a cargo del Ejecutivo. De modo sorprendente, la oposición acompañaría la idea de limitar temporalmente los mandatos, y sumaría la elección por voto popular.

Se sabe que la inamovilidad de los jueces, sobre todo los del Tribunal Supremo, es un pilar de su independencia, condición que tanto incomodó al kirchnerismo y que Quintela se empeña en concluir.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

## Eduardo Belliboni

Dirigente piquetero.

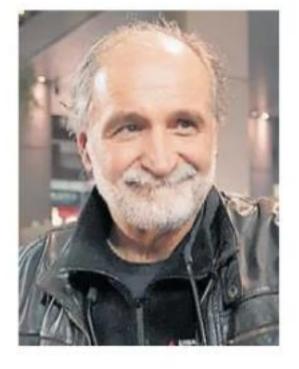

# Más complicado

La Justicia investiga ahora si su agrupación social, el Polo Obrero, se quedó con parte de unos \$360 millones que le transfirió el gobierno de Alberto Fernández. El desvío de fondos de los planes sociales, se presume, podría haber sido a través de facturas apócrifas, gastos simulados y empresas fantasma. El País

### José Carambia Senador de Santa Cruz.



# Argumento débil

Es uno de los dos senadores santacruceños que decidió ausentarse y así permitió que el oficialismo aprobara la mayoría de los artículos de la Ley Bases. Pero lejos de admitir un acuerdo con el Gobierno, culpó al kirchnerismo por no conseguir los votos necesarios y permitir la aprobación en general. El País

## Claudia Fasolo

Locutora.



# Querida por todos

Lleva más de 35 años de carrera. Es la locutora de Gran Hermano y en uno de sus peores momentos económicos, Santiago del Moro la eligió para que vaya a trabajar con él. Por eso lleva un tatuaje del rostro del exitoso conductor. Y desde hace 20 años trabaja para el programa de Susana Giménez. Spot

## HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



## CRUCIGRAMA

10 11 13 15 16

1. Hispano. 7. Prisa. 8. Prenda suelta y sin mangas. 10. Antes de Cristo. 11. Rebaja el precio de una cosa. 13. Río de Italia. 14. Hijo de Adán y Eva. 15. Apunta, escribe. 17. Ángulo o revuelta que forman los c aminos, los ríos, etc. (pl.).

## Verticales

1. Huir. 2. Sumo pontífice. 3. Artefacto. Antílope africano. 5. Loco, demente. 6. De un determinado lugar (pl.). 9. Pague. 12. Superior de un monasterio. Lengua provenzal.

Horizontales, 1. Español. 7. Apuro. 8. Capa. 10. A.C. 11. Abarata. 13. Po. 14. Abel. 15. Anota. 17. Recodos. Verticales, 1. Escapar. 2. Papa. 3. Aparato. 4. Nu. 5. Orate. Locales. 9. Abone. 12. Abad. 16. Oc.

Tema Del Día 3

# La economía que viene



Encuentro bilateral. El presidente Javier Milei y la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, durante la reciente Cumbre del G-7 en Italia.

# Tras aprobar la metas el Fondo le insiste al Gobierno de Milei para que reponga el Impuesto a las Ganancias

Lo reclamó en el "staff report" que repasa la situación económica de la Argentina. Si Diputados no lo aprueba, Economía promete que recortará subsidios y subirá el impuesto al combustible.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Después de aprobar el desembolso de US\$ 800 millones, el Fondo Monetario Internacional respaldó este lunes el avance del plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, pero volvió a alertar por los "desequilibrios" que podrían complicar el camino a la estabilización. En ese marco, el Gobierno prometió nuevas subas en las tarifas de energía y se comprometió a endurecer el ajuste y subir impuestos si fracasa el paquete fiscal en el Congreso.

Las definiciones surgen del último **staff report** tras la auditoría del primer trimestre, un documento de 110 páginas donde los técnicos estiman que **la recesión será más profunda de lo previsto**, ya que la actividad caerá un 3 5% (en lugar del 2,75% previsto inicialmente), y pronostican que la inflación mensual cerrará a fin de año en torno al 4% mensual (140% interanual frente al 150% anterior), lo que representa un virtual freno desde el 4,2% en mayo.

En el frente cambiario, el Fondo volvió a insistir en un tipo de cambio "más flexible" (en lugar del ritmo del 2% mensual), ratificó el compromiso de eliminar el dólar exportador o "blend" a fines de junio (que permite liquidar el 80% al valor oficial y el 20% al contado con liquidación) y suprimir el impuesto PAIS antes de fin de año. Todas exigencias que generan tensión con el equipo de Luis Caputo, donde salieron a desmentir cambios, incluida una devaluación.

estiman que **la recesión será más**"Desde la última revisión las continuas y decidas medidas para restablecer la estabilidad macroeco-

nómica encarrilaron firmemente el programa. El plan de estabilización-centrado en un sólido anclaje fiscal sin nuevo financiamiento monetario-generó superávit fiscal y externo, un marcado cambio en las reservas, un fortalecimiento del balance del banco central y una desinflación más rápida de lo previsto, al tiempo que se incrementó el

# Staff report Textual del informe del FMI

"Será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario y jubilatorio". gasto social", destacó.

Según el FMI, todas las metas hasta fines de marzo se cumplieron con márgenes y "buenos avances". El superávit primario acumulado alcanzó los \$ 3,8 billones a fines de marzo (0,6% del PIB), superando el objetivo en casi \$ 3 billones, gracias al ajuste del gasto y al crecimiento de impuestos vinculados al comercio exterior. Y la acumulación de reservas netas alcanzó US\$ 8.700 millones frente a un piso de US\$ 6.000 millones.

El Fondo advirtió, no obstante, que "persisten algunos desequilibrios macroeconómicos y obstáculos al crecimiento, y aún queda por delante una difícil senda de ajuste". "Ahora hay que mejorar las políticas para aprovechar los avances logrados hasta ahora. Deben proseguir los esfuerzos para ampliar el apoyo político y social a las

reformas, así como para proteger a los más vulnerables", aseguró en el informe.

Así, pese a los "avances impresionantes" para alcanzar el equilibrio
fiscal, el FMI aseguró que "deben
proseguir los esfuerzos para reformar el impuesto a las Ganancias,
racionalizar las subvenciones y los
gastos fiscales y reforzar el control
del gasto". "Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario,
jubilatorio y de reparto de ingresos,
incluida la eliminación de los impuestos distorsivos", destacó el organismo.

El documento revela algunos retoques: ahora el compromiso es un superávit primario del 1,7% del PBI en 2024, cuando en la revisión previa era del 2% del PBI. Si bien Milei

Sigue en la página 4

Tema Del Día CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# La economía que viene

### Viene de la página 3

sostiene que el grueso del ajuste fue con motosierra, el Fondo informó que, a fines de abril, alrededor de dos tercios (en torno a 5 puntos del PBI) fue a través de un aumento temporal del impuesto PAIS a las importaciones, una reducción de subsidios y recortes del gasto discrecional.

Para mantenerse dentro del plan y evitar riesgos por la recesión y precios de exportación menos favorables, el FMI sostiene que "el paquete fiscal, que se espera sea aprobado por el Congreso -que incluye una reforma del impuesto a las Ganancias, una amnistía fiscal (el blanqueo), una mejora de Bienes Personales y los impuestos especiales sobre el tabaco- apoyará y mejorará la calidad de los esfuerzos de saneamiento".

Según el staff report, el paquete fiscal y otras medidas aportarán un 0,6% del PBI, sin incluir el blanqueo de capitales (0,3% del PBI en 2024). Dentro del proyecto legislativo, Ganancias es el más importante (0,25% del PBI), seguido por Bienes Personales y el impuesto al tabaco. Pero también se esperan ingresos extra por el IVA debido a la suba de tarifas y el impuesto PAIS sobre el giro de dividendos (0,21% entre ambos).

Con todo, el FMI exige más cambios. Por empezar, que el Gobierno presente al Congreso un plan para "racionalizar" los gastos tributarios o exenciones dentro de los próximos dos meses y considerar la eliminación de algunas tasas que benefician a regiones y sectores específicos. Si bien no lo menciona, dentro de esa planilla que en su momento propuso Sergio Massa y luego Hacemos Coalición Federal, se encuentra el régimen de Tierra del Fuego.

Pero además hay temor a que las demoras en el paquete fiscal y estructural "socaven" el plan de estabilización. Por ello, en caso de "retrasos" en la aprobación por el Congreso de las medidas fiscales, las autoridades acordaron recurrir a decisiones "discrecionales", como reforzar y ampliar impuestos especiales, en particular sobre los combustibles, acelerar la quita de subsidios y recortar más los fondos a provincias y empresas públicas.

El equipo económico también está dispuesto a ajustar la política monetaria y cambiaria para acumular reservas y bajar la inflación, entre otras medidas, a travé de tasas de interés reales positivas para sostener la demanda de pesos, mientras se avanza en una salida gradual del cepo y un nuevo régimen de "competencia de monedas". Por otra parte, el ministro de Economía solicitó mediante una carta un nuevo programa con el organismo. El FMI espera que el ajuste se complemente con un recorte de subsidios del 0,7% del PBI.■



Equipo. Ministro de Economía Luis Caputo y secretario de Finanzas Pablo Quirno.

# Economía defiende la continuidad del tipo de cambio especial para los exportadores

El punto que más genera ansiedad por estos días en el mercado es la continuidad o no del llamado dólar blend.

Una catarata de buenas noticias para el Gobierno le da aire para atravesar esta semana "hábil" excepcionalmente corta en el frente cambiario. Sin embargo, aunque haber conseguido "hitos" como la aprobación del staff report con el Fondo, la renovación del swap chino, la luz verde para la Ley Bases son buenas señales para el mercado, los inversores comienzan a inquietarse sobre cuáles son los próximos pasos a seguir.

El punto que más genera confusión por estos días es la continuidad o no del llamado "dólar blend", el tipo de cambio mixto que les permite a los exportadores liquidar un 80% en el mercado formal y el 20% restante en el contado con liquidación. En el staff report que el FMI dio a conocer este lunes se habla de que este tipo de cambio especial t**terminaría a fin de mes**, fecha que no solo fue acordada apruebe la ley Bases, la baja del im- al Gobierno le gustaría. Pero en si nario", sumaron. ■

meses atrás por el organismo, sino que fue ratificada varias veces con el Fondo.

La cercanía del fin del dólar blend podría servir para que en las dos únicas ruedas cambiarias que habrá esta semana, el agro acelere sus liquidaciones, en un contexto de menores compras del Banco Central. La semana pasada, por primera vez en la era Milei, el organismo terminó con un saldo neutro por sus intervenciones en el MULC y el viernes el Central cerró con un rojo diario de - US\$ 137 millones.

Sin embargo, en el Gobierno se apuran a desmentir el final del "dólar blend". A través de su cuenta de X (ex Twitter) el Ministro de Economía Luis Caputo había dicho el martes pasado: "Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se

puesto país NO viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2%".

Este lunes, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reflotó el mensaje y ratificó que, a diferencia de lo que dice el Fondo, tanto el esquema de crawling peg al 2% mensual como el dólar blend siguen hasta fin de año. El dólar exportador, que se había visto beneficiado por la suba del contado con liquidación, terminó la semana en torno a los \$974, lo que implica una caída en términos reales de más del 40% desde la devaluación de diciembre último.

La continuidad del dólar blend puede servir para mantener a raya a las reservas y motivar las liquidaciones del agro en un contexto donde las reservas no logran reponerse al ritmo que al mercado y misma, acarrea otros riesgos. El economista Fernando Marull, de FM y Asociados, afirmó que la nueva expectativa es que el Ministerio de Economía prorrogue el programa por lo menos un trimestre más. "No tienen reservas y prometieron seguir con el 2% y el Blend. Avanzar con rebajas de Impuesto PAIS abarata Importaciones; Y hoy no hay reservas; Encima el BCRA resigna U\$S1300millones mensuales en Dólar-blend para abastecer al CCL"

"Seguimos pensando que el Plan es Siga-Siga hasta que haya mas reservas internacionales; y hoy, el único que puede aportar eso es el FMI", sumó Marull. En la consultora LCG estimaron que el dólar "blend" le significó al Central giros por casi US\$ 5 mil millones hacia el contado con liquidación para mantener el "endulzante" para los exportadores.

En ese sentido, en un informe presentado por los economistas Melisa Sala y Javier Okseniuk, si bien el Gobierno logró revertir la peligrosa dinámica de pérdida sistemática de reservas que se dio hasta diciembre, la acumulación de dólares en el Central de este año no habría sido "del todo genuina".

"Otra parte no menor del proceso de acumulación estuvo determinada por factores más circunstanciales que suman dudas sobre la sostenibilidad de este proceso de cara a los próximos meses: el acceso a los dólares para importaciones sólo en cuotas, el desplome de las importaciones a raíz de la marcada recesión, la suba del impuesto país, y el no pago de pasivos en dólares del BCRA originados en la gestión anterior", explicaron y añadieron: "Corrigiendo por estos factores, la acumulación de reservas en estos meses se torna espuria ya que habrían reflejado una caída, a la vez que queda aún remanente un stock de pasivos a regularizar en los meses sucesivos".

Además de la díficil tarea de recomponer reservas frente a este nuevo contexto cambiario, jjustamente la hoja de ruta que pueda tomar el Gobierno para comenzar a quitar trabas y corregir las distorsiones en este frente es lo que preocupa a inversores y ahorris-

En la administradora de fondos MegaQm afirmaron "El interrogante es cómo lograr gestionar el trade off entre lograr avances cambiarios que faciliten el acuerdo con el FMI (acciones previas) y la necesidad de fondos frescos que puede implicar el acuerdo. Una posibilidad es que primero avancen con una gradual liberación de los controles que hoy afectan a la operatoria del dólar financiero", apuntaron en la "El mayor interrogante es saber qué puede implicar este proceso en términos de tipo de cambio y su potencial efecto inflacio-

Tema Del Día CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

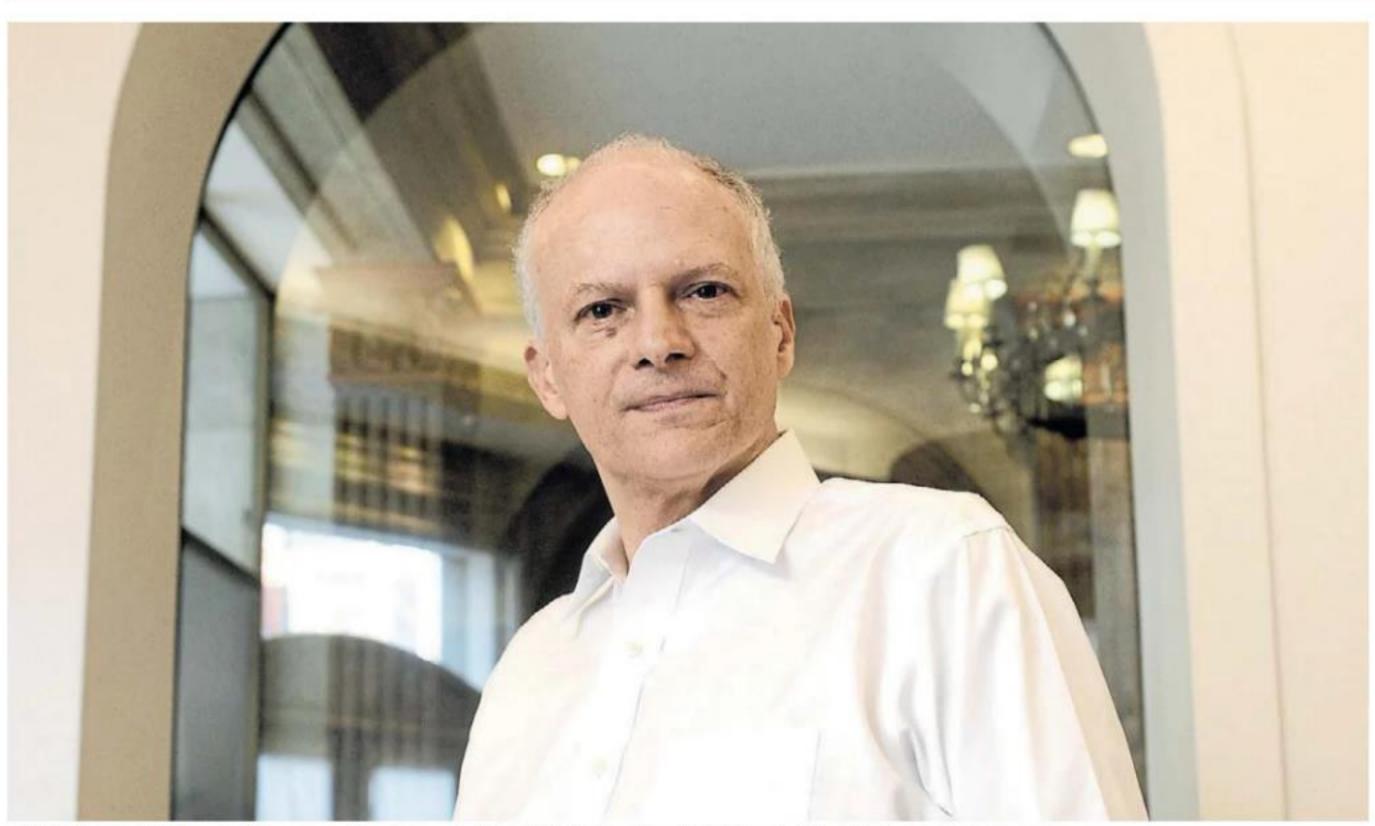

¿Plata fresca? Alejandro Werner, ex director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. LUCIANO THIEBERGER

# Un ex FMI cree que el país podría recibir US\$10.000 millones

Alejandro Werner afirmó que Milei podría pedir ese monto. Y consideró que debería reperfilar los vencimientos de deuda de manera voluntaria.

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, dijo este lunes que el Gobierno argentino podría pedir "entre 8 y 12 mil millones de dólares" en fondos frescos en un nuevo acuerdo con el organismo internacional de crédito.

"El acuerdo con el expresidente (Mauricio) Macri es una referencia

máxima con la que uno podría estar anticipando que estuviese el orden de un nuevo programa con el Fondo. Yo diría que el rango de los recursos frescos en un nuevo acuerdo podría estar alrededor de 10 mil millones, entre 8 y 12 mil millones de dólares. Yo creo que el Gobierno argentino debería pelear por eso", expresó Werner durante

una entrevista esta mañana con Radio Mitre.

El exfuncionario del FMI aclaró que los acuerdos con ese organismo no siempre incluyen fondos nuevos, pero destacó que en la situación actual sería algo fundamental para Argentina que ingrese dinero fresco para poder regularizar el régimen cambiario y monetario.

"En el marco actual, Argentina necesita tres cosas de un acuerdo con el Fondo: la primera es dinero fresco, para poder llevar a cabo el retiro del cepo de una manera más acelerada (...); el segundo punto es reperfilar los vencimientos de deuda anteriores", indicó el economista.

"Y el tercero es tener un marco

de política acordado con el Fondo que tenga credibilidad en los mercados y que avale el gran trabajo que está haciendo ya el gobierno sobre todo en la parte fiscal", agregó, subrayando que esto es condición fundamental para que comience un ingreso de capitales a la economía local.

La semana última, el directorio ejecutivo del FMI aprobó la octava revisión del programa con Argentina y dio luz verde a un desembolso de US\$800 millones.

En el comunicado donde informó la aprobación, el Fondo no hizo referencias a un posible nuevo plan con un nuevo desembolso, que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya anunció que busca. Si bien desde el Fondo consideran a esa idea como prematura, Werner planteó que tanto Argentina como el FMI quieren un nuevo acuerdo.

"Argentina está buscando y yo creo que el Fondo también quiere que haya un nuevo acuerdo, porque obviamente la economía argentina, si bien en los últimos seis meses está en una situación bastante mejor de lo que se anticipaba cuando llegó este gobierno, todavía hay muchos desequilibrios y muchos temas que resolver para que Argentina pueda estar en un curso de crecimiento y desarrollo", indicó el exdirector del organismo.

Werner enumeró que Argentina debe "consolidar la baja de la inflación hacia un nivel de dos dígitos bajos, digamos entre 30 y 10 (anual), en los próximos 24 meses; en segundo lugar, poder normalizar aún con cepo la situación cambiaria y luego removerlo; y luego afinar y pulir un poco el ajuste fiscal, que es el ancla tan importante que tiene este programa".

Además señaló que el Gobierno argentino deberá contemplar en el mediano plazo "algunos ajustes salariales, alguna recuperación en jubilaciones; y en el fondo un poquito más de gasto y un poco más de impuesto", para lo cual necesitará un acuerdo político más amplio que el que consiguió hasta ahora.

# En medio del feriado local, los bonos cayeron y subió el riesgo

En este feriado en el mercado local, los papeles argentinos bajaron en los mercados globales. Los bonos registraron una retracción en torno al 0,2%, después de haber exhibido el jueves y viernes pasado suba sostenidos tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado.

La tendencia negativa se hizo sentir en las acciones, que ya habían empezado a caer el viernes pasado, cuando se registró una co-

salto de hasta 11% que tuvieron el jueves post aprobación de la ley.

Las bajas más marcadas las registró Pampa Energía, con una caída del 4,5%. Por encima del 3% están los retrocesos de banco Supervielle, Transportadora Gas del Sur e

Solo tuvieron datos positivos en la rueda de ayer Tenaris (2,3%) y Corporación América (0,4%). En lo que va de junio todos los ADR esdo el peor resultado con un retroceso del 17%.

En estas caídas, los activos argentinos se distancian de lo que ocurre con los activos norteamericanos, con el Dow Jones subiendo 0,3%.

"Los principales ADRs registraron en promedio descensos en torno del 1,5%, con la corrección teniendo epicentro en los papeles bancarios y energéticos, toda vez

feridos por los operadores para administrar rápidamente exposiciones", indicó el economista Gustavo Ber. "También los bonos se presentaron más flojos y así es que ceden en promedio un 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias con legislación NY, aún cuando crecen entre los inversores los análisis de escenarios positivos que dejarían un fuerte upside en caso de extenderse el ordenamiento de la economía", apuntó.

"Durante el feriado local, los ADRs y bonos en dólares se presentan más cautos tras la positiva reacción que desató la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, aún rrección en los precios después del tán en rojo, con Cresud exhibien- que siguen siendo aquellos los pre- cuando algunos capítulos relevan- retrocedía un 0,54%. ■

tes deberán seguir siendo discutidos en Diputados, ya que se considera una victoria política y también económica para consolidar el equilibrio fiscal", agregó Ber.

## Mercados globales

Las tasas de interés vuelven a ser el foco del mercado esta semana, y en Estados Unidos los operadores esperan los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), que el pasado miércoles volvió a mantener estables las tasas.

En el plano corporativo, los gigantes tecnológicos Amazon, Alphabet y Meta bajaban alrededor de un 1% en los primeros compases de la bolsa, mientras que Nvidia -la 'niña bonita' de Wall Street-

# La pelea política

# Cruces y reproches en la CGT por la actitud de Moyano de sumarse por su cuenta a la protesta en Congreso

Cuestionan la decisión del camionero de participar de la movilización que terminó en violencia durante el debate de la Ley Bases. Presión por eliminar la penalidad contra los bloqueos.

## Elizabeth Peger epeger@clarin.com

Desde la violencia que empañó el último miércoles la marcha contra la Ley Bases frente al Congreso, sospechas y acusaciones cruzadas profundizaron el escenario de tensión que desde hace semanas divide a la primera línea de la CGT. Es entre los grupos alineados con Pablo Moyano y el kirchnerismo que promueven la confrontación total con la administración libertaria, y los sectores mayoritarios de la conducción que alimentan cada vez con mayor firmeza una tregua con Javier Milei. De uno y otro lado se empeñan en negarlo, pero el punto de quiebre interno parece irrefrenable.

Los graves incidentes en la mo-

vilización acentuaron las diferencias. El número dos de Camioneros, el único miembro del triunvirato cegetista que llamó a marchar pese a la decisión de la cúpula sindical de tomar distancia de la protesta y dar libertad de acción al resto de los sindicatos, fue el primero en hablar públicamente de traición al cargar contra los senadores del PJ que votaron en favor de la Ley Bases "traicionando los principios del peronismo", lanzó.

Pero su denuncia se convirtió en una especie de bumerang cuando desde la propia interna sindical se multiplicaron las sospechas sobre la sugestiva actitud de la columna que lideró el camionero en la manifestación. Los cuestionamientos referían a la llamativa decisión del dirigente de retirarse de la protesta junto a los manifestantes de su gremio una hora antes de que estallara la violencia en las inmediaciones del Congreso, pese a que al inicio de la marcha y frente a las cámaras de televisión había prometido permanecer en el lugar todo el tiempo que se extendiera la sesión.

"Estaba avisado desde el día anterior que a las 15 la situación se iba a complicar", señaló ante **Clarín** un importante cacique cegetista para explicar la sorpresiva conducta de Moyano. Otro gremialista dio crédito a la misma versión y deslizó que el camionero había sido alertado de posibles incidentes presuntamente por sectores vinculados a los servicios de inteligencia.

Los **reproches por la actitud** del camionero desataron el malestar generalizado de otros grupos sindicales (varios gremios K y de las CTA, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda) que también se movilizaron frente al Congreso y que junto a sus militantes quedaron en soledad y en medio de los incidentes tras la partida del triunviro cegetista y su columna. Pero también estallaron las críticas dentro de la cúpula cegetista, donde acumulan bronca contra el dirigente y hasta suman la adhesión del propio Hugo Moyano. "Quedó demostrado que no teníamos por qué movilizar y menos mezclándonos con otros sectores que nada tienen que ver con nosotros", cuestionó Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y líder de UPCN, en una abierta reprobación al número dos de camioneros.

La queja de Rodríguez exteriorizó la sensación compartida entre los grupos mayoritarios de la conducción sindical (los llamados "gordos" de los grandes gremios de servicios y el frente de "independientes" que componen, además de UPCN, la Uocra y Obras Sanitarias), que -en las antípodas de la posición combativa que alienta Moyano hijo- apuestan a profundizar los canales de diálogo abiertos con la gestión Milei y avanzar en algún esquema posible de tregua.

Esa posición se nutre de ciertos guiños que obtuvieron los sindicalistas tanto en las conversaciones formales como en algunos encuentros reservados que mantuvieron en las últimas semanas con funcionarios o delegados del Gobierno para destrabar sus reclamos por la distribución de los millonarios fondos de las obras sociales.

En la CGT destacan especialmente los esfuerzos dialoguistas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos,

# Pablo Moyano "había sido alertado" de posibles incidentes.

y del asesor todoterreno de Milei, Santiago Caputo. También las gestiones de Julio Cordero, al frente de la Secretaría de Trabajo, con quién varios sindicalistas compartieron hasta la semana pasada los pasillos de la OIT en Ginebra.

Con estos funcionarios los sindicalistas apuestan a resolver un tema central de su preocupación sobre la sanción del Senado: la incorporación a la Ley Bases de un artículo específico que penaliza los bloqueos sindicales y tomas de fábricas.

"Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas", señala el proyecto aprobado por el Senado y que volverá a Diputados para su sanción. La CGT había logrado excluir esa medida de la media sanción original de la Cámara baja y ahora negocia con funcionarios y con algunos de sus aliados legislativos, como el diputado Miguel Pichetto, que el artículo sea eliminado definitivamente de la lev.



Acusado. Moyano en la marcha que terminó en violencia frente al Congreso. Dicen que se fue antes y expuso a otros gremios. Luciano THIEBERGER

El País CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Ley Bases: Milei insiste con ampliar la lista de empresas a privatizar

Buscarán incluir en el tratamiento en Diputados a RTA, Aerolíneas y el Correo. Replanteo oficial en la estrategia para insistir con cambios que concretó el Senado.

## Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Cuando parecía que el Gobierno se conformaba con el texto de la Ley Bases que se aprobó en el Senado y sólo buscaba reinstaurar el capítulo de Ganancias y Bienes Personales en el paquete fiscal, la Casa Rosada bajó la orden de insistir con más artículos del proyecto original, entre los que se incluye el listado de empresas "privatizables" que contiene a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Es la voluntad del presidente Javier Milei y así se lo transmitirá la tropa oficialista a los bloques dialoguistas de la oposición a los que convocó a una nueva reunión para este martes, con el objetivo de avanzar en el poroteo de votos y definir los pasos a seguir de cara a una sesión que el oficialismo confía en poder concretar antes de fin de mes.

Según pudo saber **Clarín** fue el propio Milei que, en su regreso al país tras participar del G7, se involucró en la estrategia y bajó línea para que el oficialismo retome buena parte del texto original.

"Los diputados pueden insistir con lo que votaron, es el juego democrático", expuso una alta fuente del Gobierno, al justificar el viraje, y rechazar la idea de que se respetarían las modificaciones que

se hicieron en el Senado: "Sólo los aspectos que mejoraron la ley", avisan.

Aun cuando todavía no se abrió una negociación formalmente, en el Gobierno decidieron anticiparse para rectificar la postura oficial ante varios temas que consideran importantes. El de las "privatizables" asoma como prioritario: "Queremos que se apruebe la lista entera de empresas a privatizar que salió de Diputados. Lo que se quitó antes de la sesión fue para destrabar el debate, porque el número para aprobarlo no estaba, pero no fue parte de ningún acuerdo", señalan ahora en el Gobierno.

Pero anticipan que la revisión del texto que intentarán hacer "es completa". Por caso, en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Gobierno admiten que verían con buenos ojos que se revirtieran varias de las modificaciones que hicieron los senadores dialoguistas.

"Vamos a analizar uno por uno y ver el consenso que tiene con los distintos bloques", explican. "No vamos a atropellar, no fue la dinámica de este debate, pero sí queremos defender lo que los mismos diputados ya votaron", enfatizan.

Los únicos artículos que quedarán afuera de este análisis son los que lograron dos tercios o más en el Senado, como el blanqueo de capitales, que obtuvo unanimidad (72 votos a favor y ninguno en contra)

y ya no puede ser rectificado.

Con esa premisa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirán este martes a los referentes de la oposición con los que la semana pasada, horas después de que se aprobara la ley en el Senado, habían mantenido un primer acercamiento: Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). Con varios legisladores en sus provincias, está prevista para las 15, vía Zoom.

"Como somos cámara de origen, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original", dijo Menem este domingo en Ra-

# El Gobierno quiere que se apruebe el listado entero de empresas

dio Rivadavia. Fue el primer aviso que surgió desde el oficialismo de que estaban dispuestos a ratificar el texto de Diputados, luego de que días atrás Francos les transmitiera a la oposición que el Gobierno sólo pediría por Ganancias y Bienes Personales y que con el resto podrían hacer "lo que quieran".

Menem, advertido de que hay un



sector de la Unión Cívica Radical que aportó a los 144 votos con los que el oficialismo logró la media sanción, metió presión.

"Me costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de ese mismo proyecto, cuando la situación no cambió", interpeló el libertario riojano.

En ese sentido, en el entorno presidencial piden evaluar las bajas que sufriría en la UCR y otros bloques si se intenta insistir con el texto original. "Hay margen para jugar con el número", conceden.

La idea del Gobierno es delinear la hoja de ruta esta semana con la intención de que el martes 25 se trate en comisión y, dos días más tarde, llevarlo al recinto, con el argumento de que "no hay mucho para discutir: es uno u otro texto".

En paralelo, para acelerar los tiempos, refuerzan que la convocatoria para la firma del Pacto de Mayo "sigue prevista" para el 9 de julio.

"El Presidente quiere que estén todos los que apoyaron", advierten en el Gobierno. ■

# El gremio petrolero levantó el paro de 48 horas en Vaca Muerta

Sobre la hora, el gremio del Petróleo y el Gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa levantó el paro de 48 horas al que había convocado para hoy y mañana en la cuenca de Vaca Muerta.

"Ante la convocatoria a reunión de la Secretaría de Trabajo para este miércoles a las 11, se suspenden,

fuerza previstas para este martes y miércoles", anunció el sindicato a través de un posteo en redes sociales. Fuentes gremiales confirmaron la decisión a Clarín.

El poderoso sindicato estuvo conducido hasta hace poco por el histórico dirigente Guillermo Pereyra, quien falleció a fines de macelo Rucci.

El viernes de la semana pasada, el sindicato había anunciado la medida de fuerza por un período de dos días "tras el fracaso de las instancias de diálogo con las cámaras empresarias, en las que se buscó determinar un salario inicial para los trabajadores petroleros que se temporalmente, las medidas de yo. Su cargo es ocupado por Mar- encuentran por debajo de la línea que nosotros la predisposición al por los operarios siguientes.

de pobreza, como los de refinerías".

"Se mantuvieron un sinnúmero de reuniones privadas e inclusive cuestiones que se ventilaron en sede de esa Secretaría de Trabajo", explicó.

"Tratamos de sentarnos, de entender, de hablar, de ponernos de acuerdo, y nos traen las mismas propuestas que hace un año y medio, lo mismo que hablamos hace cuatro meses, lo mismo que hablamos hace dos meses, y lo mismo que hablamos la semana pasada cuando fuimos a paritarias. Entonces, la soga la van a cortar ellos, por-

diálogo y al discutir, la tenemos. Ahora, lo que no tenemos es tiempo para que nos falten el respeto", advirtió Rucci. La última reunión entre el gremio y las cámaras empresarias fue el miércoles pasado. Dos días depués, el sindicato anunció la convocatoria al paro y se la comunicó a Trabajo.

El paro de 48 horas debía empezar hoy a las 8 y prometía generar un verdadero problema dado que se avanzaría con el retiro de los trabajadores que finalizaban sus turnos, aunque sin la posibilidad de que esos puestos fueran cubiertos El País CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# La pelea política

El Senado rechazó reponer el tributo, algo que había sido aprobado por la Cámara de Diputados. La discusión divide al PJ y a los mandatarios de JxC.

# Los gobernadores del Norte y del Sur, en guerra por Ganancias

#### **Martin Bravo**

mbravo@clarin.com

El debate por la restitución del Impuesto a las Ganancias, aprobada en Diputados y rechazada en el Senado, generó divisiones en el peronismo, el radicalismo y lo que era Juntos por el Cambio. Más que por bloques, las votaciones transversales encontraron algún ordenamiento en las diferencias entre los gobernadores del Norte y también algunos del Centro del país, a favor de reponer el tributo, y la resistencia de los patagónicos.

La supresión del capítulo sobre Ganancias en el Senado despertó cuestionamientos de diputados. Referentes de los espacios llamados dialoguistas que habían votado a favor se quejaron por el costo político de volver a avalar un impuesto que, según remarcaron, hubiera sido más lógico que lo aprobara la Cámara alta por tratarse de un tributo coparticipable que aumentará la redaudación de las provincias.

Entre los 41 que votaron en contra hubo senadores que responden al gobernador santacruceño Claudio Vidal, al chubutense Ignacio Torres y al rionegrino Alberto Weretilneck. También dos fueguinas de UxP. La excepción fue la neuquina Lucila Crexell, que votó a favor en disidencia con el mandatario Rolando Figueroa.

Los legisladores referenciados en los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes) y en el misionero Carlos Rovira -líder el Frente Renovador de la Concordia- intentaron sin éxito repo-



# Villarruel, de gaucha, en el homenaje a Güemes

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó ayer en Salta del homenaje por el 203° aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, junto al gobernador local, Gustavo Sáenz, el jujeño Carlos Sadir, el santiagueño Gerardo Zamora, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. Del acto se retiraron legisladores libertarios por unas críticas a Milei. Villarruel, vestida de gaucha, se quedó.

ner Ganancias. También tres integrantes de Unión por la Patria-Guilermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moises-, a contramano del resto del bloque, empujados por el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz. El tablero reflejó el contraste entre el Norte y el Sur.

Senadores alineados con gober-

nadores del centro -Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora-también votaron a favor. Un escenario similar en cuanto a los alineamientos se repetirá en Diputados, con resultado incierto. En abril la reposición de Ganancias fue aprobada en la Cámara baja con 132 a favor, 113 en contra, cuatro abstenciones y siete ausencias.

Con Sáenz como anfitrión, Jalil, Jaldo, el jujeño Carlos Sadir y el santiagueño Gerardo Zamora coincidieron ayer en Salta y hablaron de Ganancias. Zamora mantuvo a sus legisladores en sintonía con UxP en el rechazo. Sadir, en el esquema de Gerardo Morales, no tiene senadores en su espacio aunque sí diputados. "Para el Norte es un

ingreso muy importante. En el Sur tienen regalías en gas y petróleo de 12%, más importantes que la minería. Ganancias es el impuesto más progresivo y solidario", aseguró uno de ellos a Clarín. "Acompañamos el proyecto original que vuelve a gravar porque el impacto en el porcentaje de trabajadores de nuestra provincia es bajo", dijeron en un distrito de la mesopotamia.

Los patagónicos de entrada articularon en la dirección contraria, por los sueldos más altos en algunos rubros de la región y la mayor cantidad de personas que volverán a tributar en caso de sancionarse ese capítulo del paquete fiscal, por lo que prefirieron evitar el costo político de impulsar una iniciativa en detrimiento de parte de sus bases electorales. Otra diferencia con las provincias del Norte aparece en cuanto a la menor incidencia de la coparticipación en los ingresos provinciales.

"En el debate en comisión recalcaron que solamente 10% de los trabajadores van a estar afectados por este impuesto, pero mucha parte de ese 10% son trabajadores de la Patagonia", fundamentó la rionegrina Mónica Silva. Otros legisladores de la región calcularon que con un mínimo no imponible de \$1.800.000 a fin de año quedarán alcanzados unos 1.500.000 asalariados. El otro punto es el peso de la coparticipación en el ingreso total de las provincias: debajo de la media en los casos de Santa Cruz (36,5%), Chubut (31,4%) y Neuquén (18,1%) en contraposición con La Rioja (64,9%), Formosa (67,9%), Santiago (69,6%), San Juan (69,8%), Catamarca (69,9%) y Jujuy (71,2%), de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

"Reponer Ganancias implicaría una recaudación extra de 0,40% del PBI, de los cuales 0,16% iría para la Nación y 0,24% para las provincias. Las motivaciones distintas entre las regiones tiene que ver primero con la cantidad de trabajadores que tributaría en cada jurisdicción y también con el peso de la coparticipación en el financiamiento de la provincia", detalló Nadín Argañaraz, director del IARAF.■

# Violencia en el Congreso: piden recapturar a 14 de los liberados

Apenas unas cuántas horas después de que la jueza María Servini ordenara liberar a 17 de los 33 detenidos por la violencia y los destrozos en las inmediaciones del Congreso el miércoles pasado, mientras el Senado trataba la Ley Bases, el fiscal Carlos Stornelli pidió que la magistrada reconsiderara esa de-

bre quienes sospecha que pueden fugarse o entorpecer la investigación en su contra mientras están en libertad.

El fiscal sólo dejó fuera de su radar a tres personas que serían vendedores ambulantes, pero sobre el resto consideró la gravedad de los delitos que les imputa como para cisión respecto de 14 personas, so- que esperen su eventual indagatoria en libertad.

Recordemos que, en línea con lo que también plantearon voces oficiales, Stornelli acusa a lo involucrados de un gama de delitos, desde "lesiones" y "daños simples y agravados" hasta "incendio o estrago", "delitos contra la seguridad pública", "instigación a cometer delitos" e "intimidación pública".

Un escalón más arriba en la gravedad de la acusación, el fiscal imputó a los manifestantes por "incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones", "organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", "delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional", "atentado contra la autoridad", "resistencia a la autoridad" y "perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos".

Según consignó La Nación, respecto de las 16 personas que per- crados.■

manecen detenidas hay filmaciones o elementos que los ubican en situaciones aparentemente delictivas.

La lista de 33 personas inicialmente detenidas y apuntadas por los destrozos no es final: tanto en el gobierno porteño como el nacional-ambos denunciantes y pretensos querellantes- y en la fiscalía siguen analizando imágenes recogidas por las cámaras públicas y privadas, las transmisiones televisivas y los registros de celulares publicados en las redes sociales, para ir detrás de otros posibles involu-



VIAJÁ A ALENTAR AL

# CAMPEÓN MUNDO

40%00FF

Contratando tu paquete a través de viajobien com

Beneficio exclusivo para socios/as SportClub



iEscaneá el QR y conocé más!

Ver términos y condiciones en beneficios.sportclub.com.ar

























SEGUÍ DISFRUTANDO DE LOS BENEFICIOS ONLINE DE TUTARJETA DEL DEPORTE?

ALEJANDRO MARTINEZ

(1) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, PARA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL, PLUS YCLUB EN TODOS LOS LOCALES UBICADOS EN CABA Y GBA. RECIBIRÁN SIN CARGO LA TERJETA DEL DEPORTE. PROMOCIÓN VÁLIDA U NICAMENTE CON DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARJETAS DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS. VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS BANCOS. PERDIODO MINIMO DE SUSCRIPCION A SPORTCLUB: 3 MESES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.SPORTCLUB.COM.AR GESTION DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUIT 30-71028354-7, DOMICILIO PARAGUAY 2060, PB , CABA. (2) BENEFICIOS VALIDOS PRESENTANDO ALGUNA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD. EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAYOR INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810 333 0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA. CUIT 30 500124152. PIEDRAS 1743, CP 1139, CABA

El País CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

José Carambia, senador por Santa Cruz, fue muy cuestionado por su rol. En esta entrevista, justificó su ausencia, que fue funcional a Milei.

# "Si la Ley Bases salió, es por culpa del kirchnerismo que no consiguió el voto que faltaba"



### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

osé Carambia es senador por Santa Cruz en representación del frente que destronó al kirchnerismo de su bastión más emblemático en el país y llevó al dirigente sindical Claudio Vidal a la gobernación. La última semana, Carambia, ex intendente de Las Heras, se convirtió en una pieza clave en lo que fue el primer triunfo legislativo del oficialismo pese a que su voto, al igual que su compañera de bancada Natalia Gadano, fue de rechazo a la Ley Bases y el paquete fiscal.

En una entrevista con Clarín, luego de la polémica sesión, aseguró que "si la Ley Bases salió fue por culpa del kirchnerismo, porque no consiguieron el voto que les faltaba".

### -Cuando la ley llegó al Senado, usted advirtió que la clave iban a ser los senadores por Santa Cruz y Lousteau...

-Sí, fue así. Nosotros ya teníamos más o menos el poroteo final de cómo se iba dando la negociación. Sabíamos que si anticipábamos nuestra decisión de no dar quórum, íbamos a quedar marginados de la discusión. Lo que buscábamos era dividir la ley y al ver que no se podía, hicimos el video y convocamos a no dar quórum. Ahí quedamos en contra, pero teniendo otros senadores que pedían cosas en común, como excluir a Aerolíneas, el Correo y los medios públicos de las privatizaciones.

## -¿Y cuál fue el efecto?

-El Gobierno tenía que ceder porque si no no iba a haber quórum o por ahí le falta-



Llamativo. El senador Carambia llamó a no dar quórum y luego avaló la ley. F. LOPEZ CLARO

ba un voto. Desde el primer día dijimos que esta ley era una trampa, metieron muchas leyes dentro de una ley. Esto fue parte de la estrategia comunicacional del Presidente. Ellos se retrasaron en las normas y nos querían echar la culpa a los legisladores. Ahora, el Gobierno no va a tener más excusas porque la ley va a salir.

### -¿Cómo explica su rechazo en general y el acompañamiento en puntos clave?

-Votamos en contra en la general, pero después, en lo particular sabíamos que nuestro voto iba a ser decisivo para algunos capítulos o títulos. También sabíamos que iba a

volver a Diputados, donde van a ratificar la media sanción. Si rechazábamos algunos artículos iban a ser dos o tres semanas de incertidumbres, que iban a perjudicar al Gobierno, pero también a la Argentina, con suba del dólar, del riesgo país... No queríamos ser obstructores, la verdad está ahí.

### -Pero lo que no se entiende es si usted rechaza la ley en general, ¿por qué termina avalando un artículo medular como es facultades especiales?

-Tengo varias razones, primero porque fui intendente y sé lo que es tener herramientas. Segundo, no votamos nosotros a favor y tercero va a ser ratificado en Diputados.

### -Entonces, ¿por qué votaron en contra en general?

-Porque nadie nos aseguraba que los cambios iban a ser respetados por Diputados.

### -Pero si ustedes hubieran estado en el recinto, podrían haber rechazado el capítulo sobre las privatizaciones.

-Sí votábamos en contra las privatizaciones, íbamos a generar que vuelvan a Diputados para ratificar el texto original donde sí estaba Aerolíneas, Correo y los medios públicos. Ahora se abre el debate por lo menos. Después de esto, lo que aprendimos para adelante es que la decisión que tomemos la vamos a manifestar para que no generen dudas.

#### -Esas decisiones le valieron muchas críticas.

-¿De quién? Del kirchnerismo. Nosotros votamos en contra de la ley. Y, de última, si no salió como ellos querían es culpa de ellos. Nosotros no tenemos que conseguir



Votamos en contra en la general pero en la particular sabíamos que nuestro voto iba a ser decisivo. Se iba a perjudicar el Gobierno pero también la Argentina. No queríamos obstruir".

votos para que caiga la ley. Ellos tendrían que haber conseguido el voto extra. El kirchnerismo perdió fuerza.

### -¿Ustedes quedaron expuestos con esta votación?

-No dimensionamos el nivel de exposición, pero ya está. Lo hecho está.

# Un senador del PJ dijo que los K "querían que explote todo"

Uno de los senadores peronista que fue duramente cuestionado por sus pares de Unión por la Patria, debido a haber votado a favor de la Ley Bases, se defendió de las críticas y acusó al expresidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner de haber llevado al justicialismo a la peor crisis de su historia.

junto a Carlos "Camau" Espínola, fueron señalados por su votación del proyecto del Gobierno. Los cuestionamientos llegaron incluso a un pedido de expulsión del Partido Justicialista.

"La consigna era que explote todo, se rechace todo, porque al otro día el país se iba a disparar, con co-Se trata de **Edgardo Kueider**, que rridas bancarias e ibas a entrar en

una crisis peor", afirmó en diálogo con radio Splendid.

El senador asumió en 2019 por el Frente de Todos, pero luego rompió el bloque y conformó el Unidad Federal, junto a "Camau" Espínola, Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo, a quienes se sumó la esposa de Juan Schiaretti, Alejandra Vigo.

boicotear, esa posición que si no gobernamos que se prenda fuego así volvemos a gobernar, hay que cambiarla. Porque así el peronismo ha llegado a este punto de crisis rotunda", dijo a radio Splendid.

En medio de la polémica dentro de UxP por la votación en la Cámara Baja, la cuenta de prensa de Alberto Fernández en X se desligó de Kueider y marcó que su candidatura a senador fue decisión del entonces gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, debido a que era su jefe de Gabinete. "Es claro que Gustavo Bordet debe sentirse trai-"No podemos permanentemente cionado por el proceder del sena- por la entrega de la Patria".

dor Kueider", decía el mensaje.

"Yo no traicioné a nadie", se defendió el cuestionado legislador nacional. Y apuntó a los expresidente y a la ex vice.

"Las manifestaciones de Alberto me dan pena, porque si hay alguien que ha traicionado es Alberto, se han tiroteado cuatro años completos con Cristina, han destruido el peronismo", sentenció Kueider.

La ex vice había reposteado el mensaje de una usuaria contra Kueider y Espínola, que si no hubieran sido elegidos ellos, "no estaríamos rogando para que no voten

El País 1

# Sospecha sobre más de \$360 millones que recibía el Polo Obrero

La Justicia cree que parte quedaba en manos de firmas vinculadas a la agrupación de Eduardo Belliboni, a través de facturas apócrifas y gastos simulados.



En la mira. Belliboni y su agrupación son investigados por presunto manejo irregular de fondos. G.MEDINA

## Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Subsidios recibidos por parte del Estado, facturas apócrifas, gastos simulados, empresas "fantasmas", son piezas del rompecabezas que construyen parte de la acusación contra los dirigentes de la Asociación Civil Polo Obrero. El mayor caudal de fondos lo manejaron desde 2020 a 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. Más de 360 millones de pesos que fueron rendidos con irregularidades y su ma-

## nejo están bajo sospecha.

El juez federal Sebastián Casanello inició esta semana una ronda de indagatorias a dirigentes del Polo Obrero. La última de las citaciones es la de **Eduardo Belliboni**, principal referente de dicho espacio. Su declaración el 26 de junio cerrará esta primera etapa de la investigación con imputaciones por extorsión, coacción y fraude.

Según se determinó en la causa, en el período entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria, era para la administración del programa social Potenciar Trabajo.

Tanto el Polo Obrero como la Cooperativa se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, reciban el dinero

# La Justicia puso en la mira la rendición de \$361.087.500.

correspondiente al Potenciar Trabajo. Dentro de las obligaciones asumidas por las organizaciones sociales, estaba la de rendir los gastos comprometidos.

Es en este punto donde el juzgado a cargo de Casanello, detectó una importante cantidad de irregularidades que se convierten en una imputación formal, es decir, acciones que configuran un delito y por los cuales los dirigentes sociales deberán responder en instancia de indagatoria.

Una parte significativa de los fondos públicos, se administraron de "forma indebida", sostiene la acusación formulada en el marco de las indagatorias.

A la hora de determinar el fraude atribuido a los integrantes del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor, el juez Casanello indicó que se utilizó una importante cantidad de facturas apócrifas que posibilitaron simular gastos que nunca se hicieron.

Usar facturas "truchas" para rendir gastos que no se concretaron, fue uno de los circuitos que la Justicia le atribuye al Polo Obrero, para desviar fondos. Esto funcionó con múltiples vías y la finalidad de hacerse de esos fondos que debían terminar únicamente, en manos de los beneficiarios de planes sociales, fue el "sostenimiento y financiamiento" de actividad político-partidaria.

La acusación habla de un "engaño al Estado" porque todo se hizo con fondos públicos.

Las facturas apócrifas se emitieron, en una gran mayoría, a nombre de dos empresas: Coxtex SA y Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. La primera de ellas fue declarada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin sede social ni comercial. La segunda carecía igual de una sede real para su funcionamiento.

Se las contrató para consignar en las rendiciones, gastos que para los investigadores no se concretaron y que para que sea más sencilla esta simulación, los incluyeron en categorías amplias como ser: "materiales, indumentaria e insumos", o bien "maquinaria, herramientas y equipamiento".

Esos dos grupos amplios, generales de servicios contratados, posibilitó -sostiene la imputaciónocultar el desvío de fondos.

¿Cuánto dinero se volcó a las facturas truchas? Respecto a Coxtex SA se detectaron dos facturas por un monto total de 5.144.418 millones de pesos.

Por otro lado, a nombre de Rumbos SRL, una imprenta que cuando la justicia federal fue a allanarla en el domicilio declarado, no había ninguna empresa, se verificaron una importante cantidad de facturas truchas: 179 por 31 millones de pesos.

Todo ese dinero involucrado: 36.144.418 pesos fue desviado y se volcó a facturas apócrifas. De esa manera, el Polo Obrero se armó de una "caja" para las actividades político-partidarias, violando la letra del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, que le depositó en tres transferencias bancarias, el dinero que era exclusivamente para el programa Potenciar Trabajo.

Para concretar esta maniobra, se sumó un dato más, la Asociación Civil y la Cooperativa contrataban servicios de publicidad digital o impresión de boletas y/o folletos que ofrecían otras empresas como Makosen SRL.■



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



El País CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Tras una advertencia de Boric, la Armada corre los paneles solares que instaló por error en Chile

Once efectivos viajan hoy a hacer las tareas. El Gobierno informó a la Cancillería chilena que los iba a remover, y el ultimátum causó sorpresa.

## Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

"Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros", advirtió Gabriel Boric a la Argentina ayer a la mañana. Y además, con un tono inusualmente amenazante, subrayó que se lo dijo a Javier Milei, quien habría sido receptivo, según reconoció luego el mandatario chileno.

Boric hizo unas breves declaraciones a los periodistas chilenos que lo acompañan en su visita a Emmanuel Macron, en Francia cuando le preguntaron por la insólita nueva escalada bilateral: la Armada Argentina colocó en territorio chileno unas instalaciones para nutrir de energía un destacamento que tiene en el extremo sur de Tierra del Fuego.

Luego de la escalada diplomática, este lunes el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, le informó ayer al gobierno de Boric que la Armada Argentina envía 11 efectivos (entre ellos técnicos) a correr los paneles de la polémica. Así lo ordenó el ministro Luis Petri, que está de viaje en Europa (estuvo en Bélgica, Italia, en Suiza con Milei y ahora en Francia.

Los 11 militares de la Armada que van mañana a la zona son los que están apostados en Rio Grande. Pero a su vez, la empresa Total Energy, que donó las instalaciones, manda dos empleados a ayudarlos y la empresa Auster subcontratada por Total para instalarlos enviará otras tres personas. En total son 16, su-



En Tierra de Fuego. Los paneles solares instalados por error en territorio chileno. Serán removidos.

po Clarín. Un comunicado de la Armada dijo este lunes que las tareas ya estaban por ejecutarse.

"Me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es algo básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros", había dicho este lunes el presidente vecino sabiendo que la Argentina los iba a desinstalar.

"Se lo comenté al presidente Milei y me señaló que se lo iba a man-

datar (instruir) a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equivoca y que no nos gusta. Y exigimos que se resuelva en el más breve plazo posible, sino, lo vamos a hacer nosotros", agregó buscando bajar el tono pero visiblemente tenso e incómodo por un nuevo problema con Argentina a raíz del insólito enredo diplomático por los paneles solares puestos a tres metros del territorio chileno.

El comunicado de la Armada de este lunes aseguró que los paneles fueron "instalados al norte de los módulos habitacionales, y siguiendo el límite del alambrado perimetral existente, lo cual fue estipulado en el proyecto que inició en abril 2023".

Agregó que, "advertido el error involuntario de la colocación de uno de los paneles de 3 metros dentro de territorio chileno, se coordinó con la empresa contratista correspondiente la remoción para su posterior reubicación dentro del territorio argentino".

Igualmente, las declaraciones tan fuertes de Boric llamaron la atención. Las cancillerías de ambos países lo consideraron "un error" que, a decir verdad, tampoco había sido advertido inicialmente por la Armada chilena. Y más aún, pudo saber Clarín de muy altas fuentes, el propio embajador en Santiago de Chile, Jorge Faurie, envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, diciendo que era intención de la Argentina retirar esos paneles, como también ya informó este diario. Y fue por instrucciones de la Cancillería, en Buenos Aires.

"La Argentina lamenta el error material por el cual una pequeña parte de aquella instalación fuera colocada en territorio chileno y presenta las debidas excusas", les dijo el embajador y ex canciller Faurie en la carta enviada el viernes 14 al ministerio que conduce Alberto van Klaveren.

"En consecuencia, y tan pronto las condiciones meteorológicas lo permitan, las autoridades del Ministerio de Defensa de la Argentina procederán a la remoción de aquella parte de la instalación colocada en territorio chileno", agregó inicialmente.

Pero como ocurre con varias de las diferencias entre Chile y Argentina, el incidente fue escalando con tintes nacionalistas del lado trasandino. Este sábado hubo incluso una manifestación en contra de ciudadanos de ese país frente al consultado argentino en Santiago. Boric está apurando a Milei por presión en su país sobre algo que la Argentina ya había dicho que iba a remover y presentó las razones del caso.

El apuro explícito del presidente vecino cayó mal en un sector del gobierno argentino. Y ayer, las dudas comenzaron a empañar los festejos que los presidentes Milei y Boric aceptaban hacer juntos para festejar los 40 del años del Tratado de Paz y Amistad, que se cumplen a fines de noviembre.

Clarín supo que Milei y Boric no se reunieron al final como buscaba inicialmente el mandatario chileno. Pero sí tuvieron un breve intercambio de palabras, amable, que el gobierno argentino no comunicó. Se desconoce por qué no hubo bilateral y sí la breve conversación de pasillo.

# Milei atacó a periodistas y "boluprogres de las pampas"

El presidente Javier Milei volvió a criticar a periodistas argentinos, a través de un posteo en redes sociales con el que se solidarizó con un comunicador español que denunció haber sido "perseguido" por su par de España, Pedro Sánchez.

El mandatario argentino expresó su solidaridad con Vito Quiles,

el gobierno de Sánchez "luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift".

"Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novare-

tadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos". agregó.

Luego terminó su posteo con una dura frase contra los periodistas argentinos: "Al final son todos cómplices del socialismo autoritario".

Vito Quiles, por su parte, le agra-

mensaje donde también sostiene que le "preocupa" que tenga que ser el Presidente el que "defienda la libertad de prensa en otro país".

"Aquí sufrimos una auténtica tiranía que nos pone en riesgo a todos los disidentes. Aún así, lucharemos por la libertad. Le envío un fuerte abrazo", concluye el mensaje del periodista a Milei.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España descartó darle amparo a Quiles. "No es un periodista en activo, ya que ha figurado como candidato en la lista de SALF al Parlamento Europeo quien afirmó que es hostigado por sio y Lanata, estaría llorando dic- deció a Milei sus palabras en otro (puesto 57) y la condición de can- progre...", añade.

didato a cargo político es incompatible con la de periodista en activo", señalaron en un comunicado.

En tanto, en un segundo mensaje referido al tema, el Presidente se hace eco de la publicación del usuario @ReyesTuni, quien sostiene que Sánchez es el "actual dictador de España" y "manda a perseguir a los opositores a pena de muerte". En la red X, Milei adhiere a las palabras de @ReyesTuni y señala que "sería bueno que los boluprogres de las pampas entendieran esto". "Igual no lo harán porque no hay nada más totalitario que un

El País 13



Récord. Pese a la crisis y el ajuste, Milei hará su noveno viaje por el mundo, junto a su hermana Karina.

# Milei suma también la República Checa y la gira costará US\$ 600 mil

Parte este jueves y visitará España y Alemania. En cada una de las paradas le otorgarán distintos premios.

## **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Cuatro días después de haber aterrizado en la base militar de Aeroparque (BAMA) después de viajar a Italia y Suiza, Javier Milei emprenderá otra gira europea. El jueves próximo, así, partirá hacia España y luego visitará Alemania y República Checa.

Si bien en todas sus escalas recibirá distinciones por su militancia libertaria, en las dos últimas se entrevistaría con los dignatarios de dichos países. Según fuentes del mercado aeronáutico consultadas, el costo de la travesía por todo concepto alcanzaría los US\$ 600 mil dólares.

En su excursión por la península ibérica de mayo pasado, en la que se desató un conflicto diplomático por los cruces que mantuvo con el primer ministro Pedro Sánchez, el propio Presidente había confirmado que el viernes 21 de junio estaría en Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana "por su defensa de las ideas de la libertad".

Según pudo averiguar este diario, el jefe de Estado y una pequeña comitiva abordarán el ARG-01 el próximo jueves con destino al aeropuerto de Torrejón, en las afueras de la capital española. El sábado Merthein a Clarín.

se trasladará a la ciudad alemana de Hamburgo y horas más tarde a la capital Berlín.

En Hamburgo, el Presidente recibirá la medalla Hayek, que confiere la asociación liberal del mismo nombre. Y en la capital alemana, en tanto, el lunes 23 mantendría una reunión bilateral con el canciller Olaf Scholz.

Esa misma noche el mandatario y sus acompañantes abordarán nuevamente el avión presidencial para trasladarse hasta Praga. Según fuentes oficiales consultadas, Milei recibirá el premio que otorga anualmente el Instituto Liberal de República Checa "por su contribución al desarrollo del pensamien-

## EMBAJADOR EN EE.UU.

## Werthein presentó cartas credenciales a Joe Biden

El empresario Gerardo Werthein presentó ayer sus cartas credenciales ante el presidente Joe Biden y con esa tradicional ceremonia en la Casa Blanca asumió formalmente como embajador en Estados Unidos, aunque viene ejerciendo ese rol en los hechos y acompañando al presidente Javier Milei en reuniones clave. "Fue una ceremonia muy linda", dijo

to liberal". Más tarde aprovecharía su estadía en esa capital para reunirse con su par, **Petr Pavel,** y con el primer ministro, **Petr Fiala.** 

Durante la noche del próximo lunes, en tanto, la comitiva tiene previsto regresar al país: se prevé su arribo al sector Militar de Aeroparque el próximo martes a las 6.

En los hechos, la excursión de este jueves se tratará de la novena gira al exterior de Milei que, supera con creces, sus visitas al interior del país. Y llega en medio de la polémica por las motivaciones de la mayor parte de sus viajes foráneos: asuntos particulares como la posibilidad de recibir condecoraciones, presentar su nuevo libro o compartir actos políticos con espacios afines como Vox.

Nuevamente la comitiva oficial se trasladará en el Boeing 757 que, en principio, había desechado y amagado con vender. Pero la aeronave tiene pendiente una "inspección mayor" y el certificado de aeronavegabilidad vencería el próximo 26 de junio.

La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de **Karina Milei**, en teoría debería culminar en breve el proceso licitatorio para llevar adelante un chequeo integral que demoraría unos dos meses. Por este motivo, el Presidente estaría impedido de utilizar el ARG-01 para sus próximas travesías internacionales.

# España no confirma las medidas de seguridad que concederá a Milei

Sucede tras el conflicto y el retiro de su embajadora. El Presidente viaja a Madrid a recibir un premio.

MADRID. CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

martusa@clarin.com

A cuatro días del regreso del presidente Javier Milei a Madrid, adonde viajará para recibir un premio, España no confirma si pondrá a su disposición el operativo de seguridad que sí le facilitó a mediados de mayo, cuando el presidente argentino estuvo aquí para participar en un acto de Vox.

La tensión diplomática que aún no cicatriza entre ambos países después de que España retirara a su embajadora en Buenos Aires cuando Javier Milei se negó a disculparse por haber llamado "corrupta" a la esposa del presidente Pedro Sánchez- deja abierto el interrogante.

Clarín consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores español, desde donde informaron que esa decisión "se comunicará al gobierno argentino".

"Las condiciones de una visita se plantean al país a través de los conductos diplomáticos", aclararon desde la Cancillería española. Y confirmaron que, junto con la presencia de Javier Milei, habrá entre tres o cuatro visitas diplomáticas previstas para esta semana en España.

En la embajada argentina en Madrid reina el silencio sobre este tema.

En la primera entrevista que concedió luego de las elecciones al Parlamento europeo en las que su partido, el PSOE, dejó de ser la fuerza española con más presencia en la Eurocámara -fue superada por el PP-, el presidente Sánchez confesó no estar al tanto del próximo viaje de Javier Milei a Madrid.

"No me consta", fueron las palabras de Pedro Sánchez.

El 17 de mayo Milei aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, el aeropuerto a 22 kilómetros del centro de Madrid que suelen utilizar para sus viajes oficiales los reyes de España y el jefe del gobierno.

Durante los tres días en los que Milei presentó un libro que escribió hace dos años, se reunió con empresarios españoles y fue el orador estrella del festival Viva de Vox, el presidente argentino fue escoltado por seguridad del Estado español, a pesar de que nunca quedó del todo claro si su presencia en España era una visita personal o no.

La Casa Rosada afirmaba que no era una visita personal y que, por lo tanto, los gastos del viaje corrían por cuenta del Estado nacional. Sin embargo, por los pasillos de la embajada argentina, aseguraban que no podían adelantar detalles sobre la agenda de Milei en Madrid porque se trataba de un viaje "privado".

Milei estará este viernes 21 en Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana "por su defensa de las ideas de la libertad". ■



Conflicto. Pedro Sánchez retiró a su embajadora en Buenos Aires.

El País 14 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# La inflación de este mes quiebra la tendencia a la baja

Para los analistas, el 4,2% de mayo fue un piso "transitorio". Y anticipan entre 5,5% y 6% para junio por tarifas y las prepagas. En julio podría reducirse.

## Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Ya con la mitad del mes de junio transcurrido, queda claro que el 4,2% de inflación de mayo marcó un piso imposible de mantener. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipan un 5,5% para este mes, después de haber pronosticado un 5,2% para mayo, un punto porcentual por encima del número final que reveló el INDEC la semana pasada.

Ahora de cara a junio las consultoras ven la inflación entre 5,5% y 6%, que pondrá un freno a la caída que traía el registro en lo que va del año. "El 4,2% de mayo es un piso transitorio", apunta LCG.

La razón central del rebote de la inflación en este mes se vincula con las tarifas. Los ajustes que el Gobierno venía postergando y que ahora empieza a implementar le impondrán al índice de precios un alza de 1 punto porcentual al menos.

En el resto de los precios, los que conforman la llamada "inflación núcleo", no se esperan mayores variaciones. Ese registro, que incluye las variaciones de precios limpias de cuestiones estacionales y de precios regulados, marcó 3,7% en mayo, por debajo del 4,2% general de ese mes.

La consultora FMyA indicia que este mes la inflación núcleo sigue en torno al 3,7%. "Con la normalización de prepagas y el impacto de suba de tarifas de luz y gas de 1,5 puntos porcentuales, estimamos una inflación en torno al 5,5%. Pero en julio y próximos meses, sin tarifas extraordinarias volveríamos a niveles de 4,5%; y proyectamos la inflación 2024 en 136%".

Esta visión coincide con la de Fondo Monetario que en el informe que presentó ayer bajó su proyección de inflación anual para Argentina de 150% a 140%.

Los datos del relevamiento de precios de la consultora C&T para

la región GBA de lo que va de junio muestran una incidencia cercana a un punto de inflación de los ajustes en electricidad y gas. "Al mismo tiempo, se registra una importante baja de las verduras. En otros rubros se verifican aumentos incluso menores a los de mayo. Así, la inflación del mes podría ser levemente superior a la de mayo".

En LCG detallan que "en junio estará el impacto de transporte (subtes en CABA, que tendrán otro ajuste en junio, luego del aumento de fines de mayo), naftas, y electricidad y gas (ajustes en la parte de generación, con transporte y distribución todavía suspendido). Es así como pensamos que este 4,2% puede llegar a ser un piso transitorio".

Respecto a la evolución de los alimentos, por ahora no se registra una aceleración en estos precios. La última medición de LCG marcó 1,5% para alimentos en la segunda semana de junio, después de haberse mantenido quietos en la primera semana. Con esto, la proyección de LCG para los alimentos del mes es de 4,8%, el mismo registro que este segmento -el de mayor peso en el índice-tuvo en mayo en la medición del INDEC.

Otras consultoras registraron variaciones menores. "Nuestro relevamiento de precios arroja una variación promedio nula en la segunda semana de junio, para nuestra canasta de alimentos, perfumería y limpieza en supermercados GBA. Entre categorías destaca Verdulería con una variación de -4.5% y Lácteos con una suba de 1,8%", indicaron desde Econviews. La consultora había registrado 0,6% en la primera semana de junio en la medición que realizan en los supermercados de GBA

A su vez, Econométrica anotó en la segunda semana de junio una inflación de 0,1% en Alimentos y bebidas, que lleva a 2,6% mensual. ■





Viento de frente. La normalización de prepagas y las tarifas de luz y gas agregan 1,5 punto a la inflación.

# La inflación en el último año

» En %

## LOS PRECIOS MES A MES

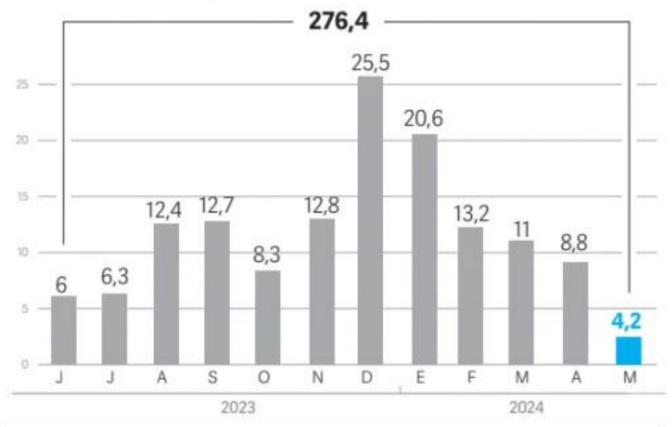

Fuente INDEC

CLARIN

# Carne: vaticinan el fin de la caída del precio de las ventas a China

## Ignacio Iriarte

Especial para Clarín

China sigue comprando grandes volúmenes de carne vacuna a bajos precios. En los primeros cuatro meses del año importó un millón de toneladas (+22%), pero a valores bajos: el precio promedio CIF de abril último resultó de U\$S 4.950 para la carne congelada sin hueso, un 35% menos que los U\$S 7.600 del pico de dos años atrás.

En la reciente feria Sial en Shang-

precios cada vez más bajos, con los argumentos ya sabidos: el consumo de carne está débil, persiste la fase de liquidación del rodeo bovino, el yuan se ha desvalorizado, la confianza de los consumidores después del Covid-19 ha quedado muy deteriorada, hay una superproducción de carne de cerdo y hay grandes stocks en cámara de carne vacuna importada.

Además, China viene habilitando nuevos países proveedores (España, Colombia) y ha autorizado también un elevado número de

# Se prevén subas en los volúmenes y mejoras en las cotizaciones.

Brasil, al tiempo que media docena de plantas australianas, deshabilitadas cuatro años atrás, ahora ven como muy próxima la recuperación de este mercado.

Todos trabajan para China, mercado donde además de caer en los últimos meses entre 12% y 15% el precio del ganado y de la carne vata récord de 56 millones de toneladas de carne de cerdo.

Pero hay operadores que piensan que el ciclo bajista está próximo a terminar. Entre ellos, está Alison Navarro, gerente de Exportación de Marfrig para el Mercosur, que en declaraciones a Valor Agregado sostuvo que "en China se está evidenciando una mejora en los canales de food service y de retail, que traerá para Sudamérica en los próximos meses un aumento en la demanda y en los precios para la carne vacuna".

Si bien es cierto, sostiene el ejecutivo, que hay todavía un elevado stock de carne, se observa que la fecha de producción de la carne importada que se está volcando actualmente al mercado es cada vez más reciente, lo que indicaría que hai, los importadores ofertaban nuevas plantas proveedoras en cuna, se registra este año una ofer- se han estado distribuyendo y ven- chino. ■

## diendo los stocks acumulados.

El piso de precios estaría próximo. Hay una mejora en el mercado de retail y food service, y las perspectivas de estos canales es a mejorar, habiendo un potencial de suba en los volúmenes operados y en los precios pagados.

"Los stocks viejos, que recientemente han deprimido tanto los precios de importación, se están asimilando. Las exportaciones de carne a este destino están entre estables y a la suba. Además, ahora Brasil trabaja otras opciones a China, como son los mercados de Estados Unidos o de Medio Oriente. Las importaciones chinas van a mejorar a partir de junio-julio, como siempre ocurre en la segunda parte del año, con las compras estacionales para el año nuevo lunar



El País CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024 16



Oferta. El 95% de lo que sale para alquilar son departamentos y el barrio de Palermo en la Ciudad es el que lidera las preferencias.

# Alquileres: la oferta subió 190% y los precios se calmaron

Esto sucede desde la caída de la ley en diciembre. La mayoría de los contratos son por 24 meses y se pactan ajustes cuatrimestrales.

## Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Desde la caída de la ley de Alquileres, en diciembre del año pasado, la oferta de inmuebles en alquiler para vivienda, -que venía siendo sumamente escasa y por ende, con precios muy altos- se incrementó un 190%, según los datos relevados por el Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario del Colegio Inmobiliario. El 95% de esa oferta de propiedades son departamentos.

Los seis barrios con mayor cantidad de unidades ofrecidas para los inquilinos, según este informe, son Palermo, Belgrano, Recoleta, Caballito, Puerto Madero y Barrio Norte que explican el 60,84% de la oferta total. Palermo, en particular, fue el barrio con más crecimiento (15,4%) y es la zona con mayor cantidad de oferta de la Ciudad.

Según las inmobiliarias, en mayo, la oferta de inmuebles en locación para vivienda siguió firme la tendencia alcista, con un alza del 8,9%. Y se encuentra en un proceso de rápida recuperación, sostienen.

En cuanto a lo que está sucediendo con los precios, la mayor parte **PARA TENER EN CUENTA** 

320.000

pesos es lo que se paga mensualmente por un departamento de un ambiente. La cifra crece a \$380.000 si son dos ambientes y llega hasta \$500.000 en el caso de tres ambientes.

del mercado asegura que los alquileres para vivienda están a la baja en términos reales. Es decir, suben por debajo de la inflación: de enero a mayo 2024, la baja promedio fue del 37,4%.

El valor de un departamento de un ambiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en mayo- era de \$320.000. Por unos dos ambientes se podía pagar \$ 380.000 y por uno de tres ambientes: \$550.000, según datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Otra de las características que fue tomando el mercado, tras la ausencia de la ley que regulaba al sector, es que "se observan contraofertas de los inquilinos, las cuales son cada vez más aceptadas por los propietarios", según este sondeo.

En cuanto a la modalidad de los contratos, "los inquilinos y propietarios están consensuando en su mayoría contratos por 24 meses, en pesos, con un ajuste cuatrimestral y utilizan el IPC (Índice de precios al consumidor publicado por el INDEC) o ICL (Índice para contratos de locación publicado por el BCRA).

La rentabilidad anual bruta promedio del alquiler para vivienda es de 2,28% para un contrato de 36 meses, con ajuste anual por ICL, iniciado en 1-6-2021 y finalizado en 31-5-2024 (tomando como referencia departamentos de 2 ambientes en zonas promedio y dólar MEP).

"Pese al incremento nominal en pesos del valor locativo la rentabilidad bruta se diluye a medida que corren los meses del contrato. Al finalizar el contrato el valor locativo llega al último mes con un desfase del 221, 35% respecto del valor locativo de mercado", señaló el informe.

El Índice para contratos de locación ICL publicado por el BCRA para los ajustes correspondientes a junio da un incremento de 233,73% en comparación con un año atrás. El ICL acumulado en 2024 es de 87,60% y la inflación, 71,9%. ■

# Comerciantes: para reactivar hacen faltan más reformas

Tras una caída de las ventas interanual del 10,2% en la compra de regalos por el Día del Padre, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apuntó que bajar la inflación "no es suficiente" para reactivar la economía.

Así lo hizo Salvador Femenía, vocero de la entidad, luego de que CA-ME diera a conocer ayer el dato de ventas por la celebración, que representa el peor número en el desempeño comercial en el Día del Padre desde la pandemia.

"La fecha de 2023 tampoco fue

tado está en línea con lo que viene pasando desde fin de diciembre, a partir de la recesión", explicó, y aclaró que aunque indumentaria fue el único rubro que dio positivo frente a 2023, la comparación es contra "una base muy pobre", teniendo en cuenta que la categoría cayó hasta 20% el año pasado.

Asimismo, Femenía aseguró que "el ticket promedio en las transacciones ascendió a \$31.574, duplicando al del año pasado" en un contexto donde la una inflación es "muy superior" a junio de 2023 buena, cayó versus 2022. El resul- (276,4% interanual, según Indec),

# "Bajar la inflación no es suficiente para reanimar la economía".

y expresó que la peor performance la tuvo cosméticos y perfumería, con una contracción del 37,4% y que se destacaron las compras colectivas entre varios miembros de las familias para ahorrar.

"Tenemos ofertas y 12 cuotas en el marco del plan Cuota Simple, pero no alcanza para revertir la tendencia. El que se financia, lo piensa minalidad todavía. La única forma pymes", insistió. ■

dos veces. Muchos tienen el temor de no poder pagar las cuotas por la inseguridad sobre su empleo. Hay un marco de incertidumbre", señaló.

"Venimos de una curva ininterrumpida desde junio de 2022. Desde entonces, estamos siempre abajo, nunca nos pudimos recuperar. Un plan de estabilización baja la inflación. Es una herramienta necesaria, pero no suficiente para la reactivación económica. Hubo una pequeña recuperación este mes y una leve reactivación de abril contra marzo, pero no es una tendencia. Faltan medidas más estructurales", reclamó.

Para Femenía, "tiene que haber una corriente de inversión, que pueda provocar una suba del salario real". "Si no, estamos en la no-

es esa, junto con el acompañamiento del crédito para incentivar al consumo", destacó.

Sobre la aprobación en el Senado del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en la Ley Bases, y que a último momento sufrió modificaciones, señaló que "hay sectores que pueden generar una suba del empleo", aunque indicó que "a las pymes les habría gustado estar más incluidas".

"Logramos un cambio positivo con el cupo que estipula que las empresas que hacen inversiones mayores a US\$ 200 millones deben comprometerse a destinar un 20% del desembolso a la contratación de proveedores nacionales. Pero nos habría gustado que haya incentivos con propuestas para las



iCompletá tu kit en 14 entregas!

18 El País

# Jubilados: las subas en julio van de 2,83% a 4,2%, según se cobre el bono de \$ 70 mil

Los aumentos se rigen por el índice de inflación de mayo. Los haberes mínimos siguen percibiendo el bono.

### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

En julio, las jubilaciones y pensiones aumentan el 4,2%, de acuerdo al índice de inflación de mayo que informó el INDEC la semana pasada. Pero el aumento efectivo final será más bajo (entre el 2,83% y 3,14%) para los haberes mínimos porque seguirán cobrando el bono de \$ 70.000 sin cambios.

Así en los primeros 7 meses, las jubilaciones mínimas o por debajo del mínimo y las de docentes y Luz Fuerza seguirán acumulando subas **por debajo de la inflación**.

Según IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) "en junio 2024 el haber medio, incluyen-



Atrasos. Según IDESA el haber medio está 37% por debajo de 2017.

do el bono que no está sujeto a la movilidad, se ubica aproximadamente un 37% por debajo del nivel registrado en el 2017".

Con el aumento de julio, los valores serían los siguientes, según el especialista Anibal Paz:

- •La jubilación y pensión mínima sube de \$ 206.931,10 a \$ 215.622,21. Con el bono, el ingreso total pasa de \$ 276.931,10 a \$ 285.622,21. Un incremento del 3,14%.
- La PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) con el bono, el total pasa de \$ 235.544,90 a \$ 242.497,77.

### PARA TENER EN CUENTA

4,2%

es la suba que reciben en julio la AUH y el salario familiar que perciben también monotributistas.

Un incremento del 2.95%.

- •Las Pensiones no contributivas con el bono, el ingreso sube de 214.851,75 a \$ 220.935,55. Un incremento del 2,83%.
- •El haber máximo de \$1.392.450,40 a \$1,450.933,32, una suba del 4,2%.

Las primeras tres prestaciones – que engloban a más de 5 millones de beneficiarios, el 65% del totalseguirían percibiendo el bono de hasta \$70.000, sin cambios. De esta manera, se sigue licuando el valor del bono y sus ingresos se ajustarán por debajo de la inflación.

En lugar de integrar el bono a los haberes corrientes, el Gobierno lo mantien separado y congelado como un refuerzo no remunerativo hasta que la inflación lo termine reduciendo a una proporción mínima y en determinado momento quede definitivamente anulado.

Hasta mayo la inflación fue del 71,9%. Con un 5% en junio y un 4% en julio la suba promedio de los precios arrojaría un 87,7% en los 7 primeros meses.

En tanto, por el congelamiento del bono, en los 7 primeros meses los haberes mínimos y por debajo del mínimo tendrán un ingreso total de entre el 71,3% y 77.7% inferior la inflación esperada para los primeros 7 meses de 2024, sin ninguna recuperación respecto de la caída desde 2017.

También se ubicarán por debajo de la inflación los jubilados docentes que acumularán un 79,4%, los jubilados docentes universitarios (+ 67,3%) y los de Luz y Fuerza (+ 64,4%) que tienen ajustes trimestrales.

Los que no cobraron bonos tendrían una suba del 104%, una mejora del 8%. Se trata del sector **que más perdió en los últimos 6 años:** hasta un 55%.■





-20%

**EN TODOS LOS PRODUCTOS** 

TODOS LOS DÍAS

Con ambas tarjetas.



-20%

EN TODOS LOS PRODUCTOS

LOS MARTES Y JUEVES Con 365 plus.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIOS VALIDOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA HASTA EL 29/11/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

# **ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ**

# EDICIÓN ESPECIAL PREMIO NACIONAL ARQ FADEA



# LO MEJOR DE NEA

UN SUPLEMENTO CON LAS OBRAS GANADORAS DE LA REGIÓN

## **SPONSORS**









20 El País

# Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



SOJA Chicago, en dólares por tonelada

## LOS DAÑOS DE LA CHICHARRITA

Una consultora estimó que la cosecha de maíz podría alcanzar los 43,5 millones de toneladas, aunque podría acercarse a 40 millones si se constataran mayores daños durante la cosecha de maíces tardíos. Así, las pérdidas por la chicharrita serían del 20% en términos de volumen.

# Argentina, con la peor expectativa de creación de empleo en la región

Arroja las intenciones más débiles de contratación, según el sondeo de Manpower a 700 empresas. El país llega a 3%; Chile, a 7% y Costa Rica, a 38%.

### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

La expectativa de contratar nuevos empleados, en los próximos tres meses, se mantiene en **niveles ba- jos** con una tenue tendencia positiva respecto del trimestre anterior.
Un sondeo privado reveló que el 
36% de los empleadores planea aumentar sus dotaciones de personal, el 33% disminuirlas, el 28% no 
espera realizar cambios y el 3% restante no sabe.

Se trata de la encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group correspondiente al tercer trimestre de este año respecto del lapso anterior. El trabajo de campo se hizo entre el 1 y 30 de abril y los resultados revelan que se mantienen bajas las expectativas de contratación desde hace un año.

El tema se enmarca en una situación económica y social en la cual, gran parte de la población tiene temor a perder su empleo, según las consultoras que miden las principales preocupaciones de la población. En el país, la tasa de desocupación es del 5,7%, según la última medición del instituto Nacional de



Talón de Aquiles. Según Manpower las contrataciones no crecen por falta de seguridad jurídica.

## **PARA TENER EN CUENTA**

29%

de las empresas vinculadas al sector sanidad piensa aumentar sus planteles. Es el porcentaje más alto de la encuesta. Estadística y Censos (INDEC). Si bien el nivel de desempleo es bajo respecto de otras épocas, el mercado laboral está cada vez más precarizado, con una alta incidencia de trabajadores informales.

La encuesta de Manpower, abarcó a **700 empleadores** y reportó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) con un leve aumento del 3% ajustado por estacionalidad. Esto implica dos puntos porcentuales más en la comparación trimestral y sin cambios en la interanual.

La variable se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera incrementar sus plantillas y restar el porcentaje de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre.

Luis Guastini, presidente de Manpower Group, dice: "En comparación con otros países de la región, la expectativa de contratación en Argentina se mantiene estancada. Hace un año que nuestro país está perdiendo una oportunidad de oro de atracción de inversiones que sí la están captando los empresarios de otros países" afirmó.

Segun su visión, "el factor decisivo para que una empresa invierta en Argentina no se basa necesariamente en el costo laboral, sino en la seguridad jurídica. Es muy dificil atraer inversiones cuando la legislación no es clara y hay altos niveles de conflictividad laboral".

En cinco de las nueve actividades económicas relevadas los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el tercer trimestre de 2024. El sector de Sanidad y Ciencias de la Vida lidera esta tendencia, con una ENE de +29%, seguido por Tecnología de la Información, con +20% y Finanzas y Real Estate, con +17%. Mientras que quienes reportan las expectativas de contratación más débiles son Bienes y Servicios de Consumo, con una ENE de -1%, seguido por Transporte, Logística y Automoción e Industrias y Materiales, que reportan expectativas de contratación nulas.

A nivel regional los empleadores de los doce países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación. Costa Rica presenta las expectativas más altas (+35%), seguido por Guatemala y México (+32%). Argentina es el peor (+3%). Chile tiene 7% y Puerto Rico, 8%.■

# Pesca y agro: crecen las exportaciones sustentables hacia la Unión Europea

## Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Con la Unión Europea exigiendo estándares cada vez más altos en materia de sustentabilidad a la hora de permitir el ingreso de productos a su territorio, las exportaciones argentinas van haciendo un camino a fuerza de innovación y producción responsable.

Para que una exportación sea considerada sustentable tiene que cumplir ciertos requisitos con respecto a la sostenibilidad ambiental, social y económica. Con el objetivo de minimizar el impacto negativo en el planeta, los productos a exportar tienen que ser fabricados con baja generación de gases de carbono, incluir materiales ecológicos y tener una gestión responsable de los residuos que genera

su producción. Un sector que lograron cruzar el Atlántico fue la industria de la **pesca**: el viejo continente es el principal destino del calamar, el langostino y el abadejo.

En cifras, España importó en 2023, 5.074 toneladas de pescados y mariscos argentinos por US\$ 25,8 millones de dólares, 74% más en volumen y 71% más en valor que en 2022.

Las innovaciones sustentables

de origen local ahora se abren paso a un mercado de 600 millones de personas. Agro Sustentable, por ejemplo, fabrica y comercializa bioinsumos para el campo y desembarcó en España. Desde Madrid, provee insumos orgánicos y el uso de drones y de inteligencia artificial para la producción agropecuaria.

Joaquín Basanta, CEO de la firma, calificó la llegada a Europa como "un avance tan auspicioso como disruptivo, tanto por la exportación de productos y conocimiento argentino como también aportando a la sustentabilidad empresarial".

La expansión de Agro Sustenta-

ble también llegó a países vecinos. Paraguay está viviendo un boom exportador agrícola y genera una demanda de insumos argentinos. Basanta contó que tienen previsto aumentar sus exportaciones de fertilizantes orgánicos al país vecino en más de 100.000 litros.

COFCO Internacional de capitales chino y fuerte en Argentina logró exportar 18.000 toneladas de
soja libre de deforestación al fabricante de alimentos para animales
más grande de Irlanda, posicionando al país en los exigentes mercados sustentables europeos. La harina de soja georreferenciada garantiza que es proveniente de campos libres de deforestación.





# Llega una nueva aventura de Lola, Bartolito y sus amigos



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024. Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

# PEDILA EN TU KIOSCO!

# El Mundo

# El espionaje del Kremlin sobre Occidente







Documento. El DNI argentino a nombre de Ludwig Gisch.



Trabajo. Anna Dultseva en su galería de arte en Eslovenia.

# Una pareja de espías rusos que vivió en Argentina se enfrenta a un juicio secreto tras su arresto en Eslovenia

Llegaron a ese país como falsos argentinos en 2017. Los detuvieron en 2022. La sentencia será en pocas semanas. El caso revela otra faceta del espionaje de Moscú luego de su invasión a Ucrania.

LIUBLIANA. AP, EFE Y CLARIN

Una pareja de espías rusos que vivió en Argentina y luego emigró a Eslovenia, donde finalmente fue arrestada en diciembre de 2022, espera su sentencia definitiva para las próximas semanas en un juicio secreto por espionaje.

Los dos oficiales de alto rango del servicio ruso de inteligencia son piezas cruciales de la guerra en las sombras que el régimen de Vladimir Putin libra contra Occidente.

Segun el diario The Wall Street Journal, que publicó la información en su edición digital de ayer, los dos espías están ahora encarcelados con sus dos pequeños hijos de 8 y 11 años bajo custodia estatal. Se enfrentan a una pena de hasta ocho años de prisión. Sin embargo, según el medio neoyorquino, podrían ser canjeados por prisioneros estadounidenses como Paul Whelan y el periodista Evan só interés en recuperarlos.

Los espías habían construido una compleja doble vida en Argentina a partir de 2012 antes de mudarse a Eslovenia en 2017. La investigación conjunta de inteligencia reveló documentos falsificados y la usurpación de identidad, incluidos certificados de nacimiento y matrimonio fraudulentos.

En Eslovenia, se presentaban como una joven pareja argentina que vivía en una casa de color pastel de un barrio de Liubliana, la capital. Llevaban una existencia común, trasladándose en un sedán Kia Ceed blanco. Pagaban sus impuestos a tiempo y nunca recibían siquiera una multa de estacionamiento.

María Rosa Mayer Muños, tal el nombre de la espía, dirigía una galería de arte en línea y contaba a sus conocidos que había abandonado Argentina después de haber sido asaltada en Buenos Aires por una banda armada en un semáforo en Gershkovich. El Kremlin ya expre-rojo. Su marido, Ludwig Gisch, diri-Anna Dultseva llegaron proceden-mir Putin con Occidente", agrega.

gía una startup de inteligencia artificial. Eran "normales", según sus vecinos, y parecían ciudadanos globales: pasaban del inglés y el alemán con amigos al español sin acento con su hijo y su hija, que asistían a la Escuela Británica Internacional, según informó The Wall Street Journal.

Sin embargo, los servicios de inteligencia eslovena y de sus aliados occidentales sospechaban. Al final, determinaron que el verdadero nombre de Gisch es Artem Viktorovich Dultsev. Mayer Muños es Anna Valerevna Dultseva, de mayor rango que su pareja.

El arresto se produjo después de que la agencia eslovena de espionaje SOVA recibiera información precisa de una agencia aliada. "Trabajamos juntos en el mayor secreto", afirmó Vojko Volk, secretario de Estado esloveno en Seguridad Nacional.

En Argentina, Artem Dultsev y

tes de Uruguay y México, obteniendo rápidamente documentos falsos para adquirir la nacionalidad argentina. Durante su estancia, la familia vivía en el barrio de Belgrano de Buenos Aires y mantenía un perfil bajo (Ver "Una vida...")

De acuerdo con el Journal, "las computadoras de la pareja contenían un hardware para comunicarse de forma segura con los encargados en Moscú que estaba tan encriptado que ni los técnicos eslovenos ni estadounidenses podían descifrarlo. En un compartimento secreto dentro de su heladera guardaban cientos de miles de euros en billetes de banco".

"Ahora se espera que un juicio clasificado emita su primer fallo en las próximas semanas sobre la pareja acusada de realizar espionaje como 'ilegales' o agentes de penetración profunda, dos engranajes cruciales en la guerra en la sombra de rápida expansión de Vladi-

Las autoridades dicen que antes de ser arrestados en una redada en Liubliana, en diciembre de 2022, la pareja utilizó Eslovenia -un Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea de solo dos millones de habitantes- como base para viajar a las cercanas Italia, Croacia y toda Europa para pagar a sus fuentes y comunicarse.

El desmantelamiento de esta red de espionaje ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre los agentes rusos tras la invasión de Ucrania en 2022. Luego de su arresto en Eslovenia, otra pareja de espías rusos abandonó abruptamente sus vidas en Atenas y Río de Janeiro tras ser identificados como Maria Tsalla y Ludwig Campos Wittich.

Estos casos echan una luz inédita sobre el funcionamiento de la maquinaria de espionaje encubierto de Rusia, que Putin ha revitalizado después de la expulsión de cientos de agentes rusos tras la invasión de Ucrania.

El Mundo 2

Los dos espías rusos residieron en un departamento de O'Higgins al 2100. Habían llegado a Argentina en 2012.

# Una vida sin sobresaltos en una torre de Belgrano

Detenidos en Eslovenia en 2022 con pasaportes rusos y argentinos bajo la acusación de ser espías de Moscú, María Rosa Mayer Muños y su marido Ludwig Gisch vivieron con esos nombres falsos en una torre de Belgrano y tuvieron dos hijos en el país.

Aunque era notorio que los espías no pasaban inadvertidos en el barrio porque eran extranjeros, en la torre de la calle O' Higgins 2191, donde residían, nadie advirtió nada anormal con esa joven pareja de rusos que alquilaba el 9° D. La torre tiene 25 pisos y entre todos los departamentos suman 146 unidades. El movimiento de la puerta de entrada era muy intenso. Hay otras familias rusas viviendo en el edificio; algunas no hablan español y forman parte de esa oleada de ciudadanos de la Federación Rusa que están llegando en el contexto de la guerra en Ucrania.

La pareja vivió allí desde antes de la cuarentena del coronavirus y poco tiempo después de que abrieran las fronteras se fueron.

"En el medio salieron de viaje, pero no sé adónde. Volvieron y al tiempo se fueron y no volvieron más", señaló un vecino consultado por **Clarín** cuando fueron detenidos en Eslovenia en diciembre de 2022. Información a la que accedió entonces este diario indicaba que los dos rusos se hicieron ciudadanos argentinos tras haberse radicado en 2012 en el país.

A algunos vecinos les dijeron que no hablaban español. Sin embargo, a los porteros con los que habló este diario y también a los dueños del departamento que alquilaban, la pareja les hablaba en castellano.

Los motivos por los que llegan los rusos a la Argentina y son noticia en el mundo entero son variados. Algunos son disidentes del gobierno de Vladimir Putin, otros dicen sólo huir de la guerra. Entre ellos hay cantidad de mujeres embarazadas, y se detectó una red ilegal que trae ciudadanos de ese país para que sólo obtuvieran un pasaporte argentino con el que viajan por el mundo en momentos en que ser ruso es un problema por las sanciones a Moscú.

El arresto de los espías desnudó lo permisivo y laxo que es el sistema migratorio en Argentina y los errores en los que puede incurrir la inteligencia local que dejó de investigar los trámites de los extranjeros que buscan hacerse ciudadanos argentinos, según las fuentes consultadas por este diario. Fue siempre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la que llevaba el registro de los nuevos ciudadanos argentinos procedentes de países de riesgo. Con lo cual, los jueces, que son los encargados de llevar adelante la ley de ciudadanía y concederla ante cada trámite, tienen problemas para investigar si un individuo que quiere hacerse argentino arrastra antecedentes vinculados al terrorismo, cometió abusos o perteneció a una red del crimen organizado privada o al servicio de un Estado como los dos espías. ■

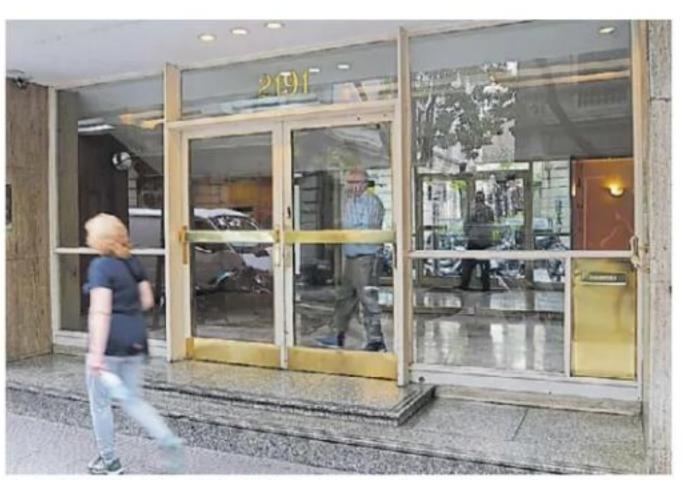

Buenos Aires. El edificio de Belgrano donde vivió la pareja. JUANO TESONE al Kremlin. En la época gober- cambio, se estima que Moscú ase- reanos", señaló. ■



Aliados. Los presidentes Kim Jong-un y Vladimir Putin, en su último encuentro en la Rusia oriental. AFP

# Putin sella su alianza con Norcorea en su primer viaje en 25 años

El lider ruso se verá hoy con Kim Jong-un, quien lo apoyó en su invasión a Ucrania. Moscú busca armas.

PYONGYANG. EFE, AP Y ANSA

En un momento de necesidad de nuevos armamentos, el presidente ruso, Vladímir Putin, iniciará hoy su primera visita a Corea del Norte en 25 años para sellar una alianza estratégica con el líder norcoreano, Kim Jong-un, uno de los dirigentes que más ha apoyado al Kremlin en su guerra con Ucrania.

"De la visita del presidente de Rusia a Corea del Norte esperamos buenos resultados. La visita está bien preparada. Habrá resultados", dijo Serguéi Narishkin, jefe del Servicio ruso de Espionaje Exterior, en declaraciones a la agencia TASS.

El viaje de Putin, que concluirá mañana miércoles, es su primera visita a la bizarra república asiática gobernada por una dinastía que se autoproclama comunista desde la que efectuó en el año 2000, apenas arribado al Kremlin. En la época gobernaba Kim Jong-il, padre del actual líder, que falleció en 2011.

Será ésta la segunda reunión entre Putin y Kim, quien lo invitó a viajar a su país durante la cita que mantuvieron en el Lejano Oriente ruso en septiembre de 2023.

"A los contactos informales entre ambos líderes se dedicará bastante tiempo, ya que durante esas negociaciones (...) se abordarán los asuntos más importantes, los más sensibles", aseguró Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.

Ambos países han reforzado en el últimos años su cooperación, especialmente en el sector de defensa, lo que quedó de manifiesto en el jubiloso recibimiento que tuvo el anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, cuando visitó Corea del Norte en julio de 2023.

Según las potencias occidentales, Pyongyang ha transferido en ese lapso miles de contenedores con armamento que el ejército ruso ha empleado contra Ucrania y, a cambio, se estima que Moscú asesoró al régimen norcoreano para lanzar satélites espía, acciones que suponen una violación de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Estados Unidos consideró ayer preocupante que el líder ruso vaya a estrechar lazos con Corea del Norte. "No estamos preocupados por el viaje, pero sí por la profundización de las relaciones entre estos dos países", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

La razón de esa inquietud, según detalló, no es solo "el impacto que va a tener en el pueblo ucraniano, porque los misiles balísticos norcoreanos siguen siendo utilizados para atacar objetivos ucranianos, sino porque podría haber cierta reciprocidad que podría afectar a la seguridad en la península coreana". Kirby apuntó que la presión internacional contra Rusia por Ucrania da frutos: "Ahí lo tienen (a Putin) en Pyongyang, intentando conseguir más material de los norcoreanos" señaló.

El Mundo 24 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Netanyahu concentra poder y disuelve el gabinete de guerra

Es luego de la renuncia de dos opositores. Según la prensa, el premier redujo el grupo que toma las decisiones, excluyendo a figuras de ultraderecha.

JERUSALEN. EFE, APY CLARIN

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció ayer la disolución de su Gabinete de Guerra, el mecanismo creado el 11 de octubre para tomar las decisiones sobre la operación militar en la Franja de Gaza, tras la dimisión del exministro Benny Gantz, uno de sus principales opositores.

La disolución del Gabinete de Guerra llega apenas una semana después de que el líder de Unidad Nacional, el ex jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa, Benny Gantz, y su socio Gadi Eisenkot lo abandonaran por sus desacuerdos con Netanyahu, plazas que ahora reclamaba la extrema derecha.

Las decisiones sensibles sobre la guerra se tomarán en un foro de consulta más reducido integrado por el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, y el líder ultraortodoxo del partido Shas, Arieh Deri, del círculo de confianza de Netanyahu.

Según la prensa de Israel, el nuevo sistema evita la entrada en el círculo de poder de la guerra de los dos socios de gobierno de Netanyahu del ala ultraderechista, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"Llegó el momento de tomar decisiones valientes, lograr una disuasión real y brindar seguridad a los residentes del norte, del sur y



Explicaciones. El primer ministro Netanyahu durante un reciente encuentro con la prensa en Israel. AP

de Israel en su conjunto", escribió en una carta Ben Gvir tras la dimisión de Gantz, con la intención de ocupar su puesto en el gabinete.

El ministro ultra rechaza las negociaciones con Hamas, ni siquiera para el retorno de los secuestrados. Y apoya reinstaurar asentamientos en la Franja de Gaza o la entrada de las tropas israelíes en el Líbano. Ben Gvir achacaba a la pre-

sencia de un "moderado" Gantz en el gabinete como síntoma de debilidad en las decisiones que se tomaban en el foro.

Con esta disolución, Netanyahu frena la entrada de la ultraderecha al foro reducido de decisiones, aunque tanto Ben Gvir como Smotrich, están tanto en el Gobierno como en el gabinete de seguridad, un foro más amplio. "El gabinete de seguridad seguirá decidiendo en los asuntos relativos en la guerra", aclaró a EFE una fuente oficial.

"En lugar de disolver el gabinete de guerra, habría que disolver el gobierno", afirmó en su réplica en X a la decisión de Netanyahu el líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, del partido "Hay Futuro", quien en su día ya rechazó unirse al Gabinete de Guerra pese al llamado de unidad nacional de Netanyahu en octubre.

Gantz y Eisenkot, ambos ex jefes del Estado Mayor, integran el partido de centroderecha Unidad Nacional, el único que se unió desde la oposición al gobierno de emergencia creado por Netanyahu con la guerra, pero que abandonó ese Ejecutivo la semana pasada por desavenencias con el primer ministro sobre su gestión de la crisis, especialmente la ausencia de un plan de postguerra para Gaza. De ese Ejecutivo de emergencia emanó el Gabinete de Guerra, en el que Netanyahu, Gallant y Gantz eran los únicos con voto, mientras que Eisenkot, Deri y Dermer eran miembros observadores.

Con la salida de Gantz y Eisenkot, Netanyahu lleva la gestión de la guerra a un sistema de toma de decisiones como el instaurado en Israel los días posteriores al ataque de Hamas de Octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y 250 fueron secuestradas. En la Franja de Gaza han muerto más de 37.300 personas.

En tanto, las distintas agencias del gobierno continúan con su guerra interna por las fallas que permitieron el ataque de Hamas. Kan News, la emisora pública, dijo ayer que el ejército conocía el plan de Hamas de secuestrar a 250 personas antes de la masacre. Titulado

## Las decisiones se toman ahora en un foro mas reducido.

"Entrenamiento detallado de principio a fin", el documento militar se distribuyó el 19 de septiembre de 2023 y describía ejercicios de unidades de élite de la organización terrorista. Por estas fallas, varias autoridades del espionaje y del ejército ya admitieron públicamente su responsabilidad por las fallas e incluso hubo renuncias de altos jefes de esos sectores.■

# Miles de israelíes piden nuevas elecciones y un pacto con Hamas

JERUSALEN, EFE Y AP

Miles de personas se congregaron ayer lunes frente a la Knéset (Parlamento israelí) para pedir la celebración de elecciones anticipadas y un acuerdo de alto el fuego con Hamas que permita liberar a los rehenes en la Franja de Gaza.

La protesta, en la que según los organizadores han participado más de 100.000 personas, forma parte de una semana de acciones convocadas por numerosos grupos civiles críticos con la gestión del pritanyahu, y que pretenden movilizar a un millón de israelíes para exigir la convocatoria de elecciones.

"He venido aquí porque quiero mostrar mi apoyo a mi país. Queremos a todos los rehenes de vuelta y el fin de esta guerra. Queremos una nueva etapa en Israel sin Netanyahu", dijo Sharon Zivony, una mujer israelí.

La manifestación se produjo el mismo día en que Netanyahu ha anunciado la disolución del Gabinete de Guerra, el mecanismo creado el 11 de octubre para tomar las mer ministro israelí, Benjamín Ne- decisiones sobre la operación mi- destruida por los bombardeos. ■

litar en la Franja tras la dimisión del exministro Benny Gantz.

Mientras, la guerra en la Franja de Gaza continúa, aunque con un número de víctimas menor al que es habitual después del anuncio del domingo del Ejército israelí según el cual hará pausas diarias en los combates para permitir el movimiento de ayuda humanitaria desde el cruce de Kerem Shalom, en el sur, hacia Jan Yunis. La decisión apunta a atenuar la devastadora hambruna de la población palestina en toda la Franja, que ha sido



Protestas. La multitud, ayer, ante el Parlamento de Israel. AFP

El Mundo 25



Campaña. La ultraderechista MarineLe Pen se saca un selfie con un simpatizante en París. AFP

# Francia: uno de cada tres votantes quiere la victoria de Le Pen

Según los sondeos, uno de cada cuatro prefiere al frente republicano de izquierda para las legislativas de junio.

PARIS. CORRESPONSAL

María Laura Avignolo

Francia dividida como nunca y con el 50 por ciento de su población "preocupada" por un triunfo del lepenismo en las imprevistas elecciones legislativas, desatadas cuando el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional tras ser derrotado en los comicios europeos.

Uno de cada tres franceses desea una victoria de Reagrupación Nacional, el partido desdiabolizado por Marine Le Pen y que recibió de Jean Marie, su xenófobo padre. Uno de cada cuatro franceses quiere una victoria del Frente Popular, el grupo de socialistas, comunistas, Francia Insumisa, ecologistas y centrales obreras, que se unieron para hacer un frente republicano.

El domingo se cerraron las candidaturas para presentarse en las elecciones del 30 de junio y el ballotage del 7 de julio. A medida que se acercan las elecciones legislativas anticipadas, los electores deben elegir entre los tres principales bloques políticos que estructuran la campaña y pronto, la Asamblea Nacional: la mayoría presidencial y sus partidarios, la alianza de izquierda y la extrema izquierda que tomó el nombre de Nuevo Frente Popular, y finalmente el campo de la Reagrupación Nacional y sus aliados.

BFMTV y Le Journal du Dimanche muestra que uno de cada tres franceses (32%) dice que quiere una victoria de la Reagrupación Nacional en las elecciones. Uno de cada cuatro (26%) dice que quiere una victoria de la alianza de izquierda, el Nuevo Frente Popular, y uno de cada cinco (17%) quiere que gane el Renacimiento y la mayoría presidencial. El 25% de los encuestados dice no tener opinión.

De los electores que votaron por Los Republicanos (LR), el 58% quería que Renacimiento y sus aliados ( el partido de Macron) tuvieran una mayoría de diputados al final de las elecciones y el 29% por la Reagrupación Nacional.

## Sarkozy criticó a Macron por haber disuelto la Asamblea.

Al mismo tiempo, la perspectiva de una victoria de la Reagrupación Nacional genera "preocupación" para el 50% de los encuestados, "satisfacción" para el 30% e "indiferencia" para el 20% restante.

La convocatoria a elecciones legislativas ha conseguido enfurecer a la clase política tradicional, que considera la disolución de la Asamblea Nacional un acto realizado "en el peor momento y bajo las peores las urnas. Es gra confirmen su i tirla. El país ya dría hundirse tendrá grande salir", alertó. ■

circunstancias".

Le Pen ha trabajado para desdiabolizar el Frente Nacional de su padre, separarse de él, que tiene su salud deteriorada y ha sido puesto bajo curatela. Ha pulido su discurso para conquistar a obreros, agricultores, y hasta millonarios, que rechazan la migración. Ahora busca moderar su discurso para no asustar frente al caos. Asegura a los franceses que no son una amenaza al orden republicano si la cohabitación con el gobierno de Emmanuel Macron se concreta, como anuncian los sondeos.

El ex presidente Nicolás Sarkozy flirteó con la ultraderecha en su última campaña electoral para ganarle votos al entonces Frente Nacional. Hoy tiene otra visión. "El presidente Macron ha llevado a Francia al borde del caos con su llamado a elecciones parlamentarias anticipadas, que podrían llevar a la derecha dura al poder", dijo Nicolas Sarkozy al periódico Le Journal du Dimanche: "Dar la palabra al pueblo francés para justificar la disolución del Parlamento es un argumento curioso, ya que esto es precisamente lo que más de 25 millones de franceses acababan de hacer en las urnas. Es grande el riesgo de que confirmen su ira en lugar de revertirla. El país ya está dividido y podría hundirse en un caos del que tendrá grandes dificultades para

# Los gays responden al Papa y llevan su imagen al Desfile del Orgullo en Roma

Es porque Francisco dijo que había "mariconadas" en la Iglesia. Su foto apareció en una marcha pública.

ROMA. THE NEW YORK TIMES

Emma Bubola

En la celebración del Orgullo Gay de Roma, hombres con el torso desnudo y alas de ángel rosadas bailaron canciones de Abba, mujeres envueltas en banderas arcoíris se besaron y relucientes drag queens saludaron desde las carrozas del desfile. Y luego estaba el Papa Francisco.

La imagen del pontífice estaba por todas partes. En recortes de cartón adornados con collares de flores, en pancartas brillantes, en pegatinas. Los romanos asistieron al desfile del Orgullo el sábado vestidos como Francisco, con gorros papales y camisetas que decían: "Nunca hay demasiado frociaggine", en referencia a un insulto ofensivo contra los hombres homosexuales que el Papa ha sido acusado de usar dos veces en las últimas semanas. El insulto "es el lema del Orgullo 2024", dijo Martina Lorina, de 28 años, una actriz que sostenía una pancarta con la palabra.

Después de que los medios italianos informaran que Francisco utilizó el insulto en una reunión con sacerdotes para quejarse de que había demasiada "homosexualidad" en la iglesia, el Vaticano se disculpó. Pero los asistentes al Orgullo de Roma adoptaron un rumbo diferente para responder al insulto: lo hicieron suyo.

Los participantes del Orgullo invitaron simbólicamente al Papa

y su insulto a la fiesta, utilizando una vieja táctica de la comunidad LGBTQ+ para convertir los insultos en palabras de orgullo. "Hagámosle sentir lo hermosa que es la homosexualidad", gritó un participante, mientras hombres vestidos como unicornios cantaban una canción de Britney Spears y los niños tomaban de la mano a sus dos madres, con los rostros cubiertos de brillantes arcoiris.

Daniele Lacitignola, de 34 años, cristiano y gay, llevaba una figura de cartón del Papa. Dijo que, aunque la reciente elección de sus palabras podría transmitir que "los homosexuales no son bienvenidos en la iglesia, él siempre es bienvenido al Orgullo".

"Francy, eres bienvenida a nuestra parroquia", decía una pancarta. "Déjenme posar con su santidad", dijo Alessio Sposato de 31 años, mientras tomaba una fotografía con una figura de cartón de Francisco. Emiliano Sisolfi, director de 22 años, llevaba una pancarta con una fotografía de Francisco con el pulgar hacia arriba y otro uso del insulto.

Pero detrás de las bromas y la fanfarria, algunos romanos han expresado su preocupación de que las palabras del Papa puedan marginar aún más a la comunidad LGBTQ+ en un país que, junto con Hungría, la República Checa y un puñado de otros, se encuentra entre los únicos europeos que no han legalizado el matrimonio homosexual.



Foto. Los gays llevaron imágenes del Papa al desfile de Roma. ANSA

El Mundo 26 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Biden lanza una dura campaña contra Trump: "Es un criminal"

Invertirá US\$ 50 millones en publicidad. Trata de convertir los líos legales de su oponente en un problema mayor de cara a la elección de noviembre.

WASHINGTON, AP, EFE Y CLARIN

El equipo de reelección del presidente Joe Biden está gastando 50 millones de dólares hasta finales de junio en una campaña que incluye su primer anuncio televisivo pregonando la condena por delito grave de Donald Trump y señales de que el mandatario demócrata está tratando de convertir los problemas legales de su oponente republicano en un problema mayor de cara a noviembre.

El impulso publicitario llega cuando todavía faltan más de cinco meses para el día de las elecciones. Pero la campaña de Biden dice que quiere definir más claramente la elección entre los candidatos antes del primer debate entre ellos en Atlanta el 27 de junio.

La campaña publicitaria incluye más de un millón de dólares destinados a medios que lleguen a votantes negros, hispanos y asiáticoestadounidenses y un anuncio que destaca la condena de Trump por 34 delitos graves en un caso de dinero para mantener silencio en Nueva York.

Se transmitirá en la televisión abierta y en los servicios de streaming y en los teléfonos celulares en los estados en disputa, así como por cable.

Además de la condena penal de Trump, el anuncio, titulado "El carácter importa", señala que el expresidente también fue declarado responsable de agresión sexual y fraude financiero en procedimien-



Apuesta. La decisión del presidente Biden busca alentar a los indecisos a votar en contra de Trump. AFP

tos separados. Trump también enfrenta cargos por delitos graves en otros tres casos penales, ninguno de los cuales podría ir a juicio antes de las elecciones de noviembre.

"Esta elección es entre un criminal convicto que solo busca su propio interés y un presidente que lucha por las familias", entona el narrador del anuncio sobre imágenes de una fotografía policial de Trump

y partidarios de Biden chocando las palmas.

Biden también ha hablado con frecuencia de las 34 condenas por delitos graves de Trump y al mismo tiempo ha criticado al expresidente por afirmar que el caso en su contra tenía motivaciones políticas. Biden sostiene que "es imprudente, peligroso, irresponsable que cualquiera diga que esto fue amañado sólo porque no le gusta el veredicto".

Hunter, el hijo de Biden, fue condenado la semana pasada en Delaware por tres delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018, cuando, argumentaron los fiscales, mintió en un formulario de compra obligatoria de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a

las drogas. El presidente ha dicho que aceptaría el resultado del caso y "seguirá respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación".

Una parte central de la estrategia de reelección de Biden también es resaltar las propuestas políticas de Trump para un segundo mandato y animar a los demócratas descontentos y a los votantes independientes. Aún así, la campaña que produce un anuncio que se apoya en gran medida en la condena contra Trump y lo incluye en una compra publicitaria tan grande indica un esfuerzo renovado para hacer de los problemas legales de Trump un tema electoral en formas en las que el equipo de Biden se resistió anteriormente.

"Es un marcado contraste, y es uno que importa profundamente al pueblo estadounidense", dijo el portavoz de la campaña de Biden, Michael Taylor, en un comunicado. "Y es por eso que nos aseguraremos de que todos los días recordemos a los votantes cómo Joe Biden está luchando por ellos, mientras Donald Trump dirige una campaña centrada en un hombre y solo en un hombre: él mismo".

Trump ha negado haber actuado mal y ha argumentado, sin pruebas, que Biden o funcionarios del Departamento de Justicia orquestaron el caso de Nueva York en su

# Se transmitirá en la TV y en los servicios de streaming.

contra por razones políticas. Él y sus aliados también han planteado la posibilidad de procesar a sus oponentes políticos en venganza si regresa a la Casa Blanca.

La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo que la administración Biden había "convertido el sistema de justicia en un arma contra el presidente Trump". ■

# Machado denuncia dos nuevas detenciones en Venezuela

CARACAS. ESPECIAL PARA CLARIN

**Ludmila Viogradoff** 

elmundo@clarin.com

El candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, y la líder María Corina Machado denunciaron dos nuevos arrestos contra miembros de su equipo, los que eleva a cinco personas las detenidas en menos de 72 horas en plena campaña electoral por las presidenciales del 28 de julio.

Los nuevos arrestados son Gabriel González, periodista y miembro del equipo de comunicación, y García también denunció este lu- Opositora. Corina Machado.

Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil, ambos militantes del partido Vente Venezuela que dirige la líder Machado.

La semana pasada fueron Jean Carlos Rivas, Luis López y Juan Iriarte, miembros del equipo opositor en La Guaira, quienes quedaron detenidos luego de participar en un acto político del abanderado de la unidad. El procedimiento de secuestrar a los activistas y negar su detención arbitraria a los abogados y familiares es lo que practican los agentes del SEBIN. El abogado Joel



nes que el Tribunal de Terrorismo no permitió designación de defensa privada de Jean Carlos Rivas.

María Corina Machado junto a Edmundo González convocaron una rueda de prensa para denunciar la desaparición de Gabriel González y Javier Cisneros. "Lo que quiere el régimen es atemorizar. Es una señal de que están perdiendo y no les queda otra que asustar y desmoralizar. Es cruel que su persecución está llegando a las comunidades, el régimen esta perdiendo todo el apoyo no les queda gente", dijo Machado.

"El régimen está reprimiendo a las comunidades, al venezolano de a pie, afectando a gente que ni siquiera está involucrada en la actividad política diaria", añade.

Y advierte que "esto es una señal al mundo de que el régimen está ticos de Venezuela". ■

tramando algo, tienen que entender la circunstancia, jéstas no son elecciones libres!" Y dejó claro que "la gente simplemente no va a aceptar que nos arrebaten la posibilidad de elegir" Sobre la unidad que rodea al candidato González, Machado dijo: "Si logramos esta unión para la elección, imaginense lo que será de cara a la reconstrucción de este país".

Por su lado, César Pérez Vivas escribió en X: "La situación de precariedad que tiene Nicolás Maduro en la contienda electoral lo está llevando a arreciar la represión con el objetivo de desmovilizar. Hago un llamado a que rectifique. Deje tranquilo el desarrollo de la campaña electoral".

Y agregó: "Es un acto arbitrario que viola los principios democrá-



ESTE MES DESCUBRIMOS EL MUNDO DE LOS COLORES JUNTO A CATA, JOACO Y SUS AMIGOS.



¡HAY VARIOS COLORES SÚPER DIVERTIDOS!

Además, actividades para recortar y pegar, practicar trazos y mucho más.

# ¡YA ESTÁ EN TU KIOSCO A SÓLO \$3000!

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 16/06 AL 13/07 O HASTA AGOTAR STOCK DE 8.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 2 ADHESIVOS VINÍLICOS DE COLORES A \$3.000. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$200. (\*) ADHESIVOS VINÍLICOS ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

# Opinión

# Ampliar los horizontes de nuestra política exterior

DEBATE

Patricio Carmody

Analista internacional

asados ya seis meses de implementación de la política exterior del eje Milei-Mondino, se notan claras certezas. Sin embargo, en un mundo complejo y con variados protagonistas a nivel de Estados, se notan algunas indefiniciones. Si gobernar es a la vez educar en cuanto a que se está haciendo, porqué y de que manera, es de esperar que se provean más elementos de la visión externa del equipo gobernante.

Al estructurar esta observación, es útil recordar lo dicho por el ex-canciller brasileño Celso Lafer: que la intermediación externa que realiza una política exterior debe partir de una "identidad colectiva", de un "nosotros" señalizador de especificidades. Esta identidad colectiva ayuda a dar una perspectiva organizadora, otorgando a un país coordenadas de inserción en el mundo. Para ello usaremos una definición que procuró, a partir de artículos del profesor Roberto Russell y del senador Federico Pinedo, arribar a una concepción superadora y consensuada de nuestra identidad. Esta definía a nuestra identidad como "occidental, americana y del Sur".

El presidente Milei ha manifestado una enérgica claridad en cuanto a nuestra pertenencia a Occidente, definiéndola como un alineamiento incondicional con EE.UU. e Israel. A su vez, la Canciller Mondino ha buscado ampliar esta visión de Occidente para incluir a las democracias liberales de Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y hasta las de Asia, como Japón y Corea del Sur. Así, las definiciones del eje Milei-Mondino no se alejan demasiado de lo que el ex canciller Guido Di Tella llamaba "una coalición de países occidentales", aunque no sean idénticas.

En el continente americano, Milei rechaza categóricamente la ideología y el accionar del eje La Habana-Caracas-Managua. También ha mostrado afinidad con Bukele en El Salvador. Pero no parece haber una estrategia clara para América del Sur. Un eje estratégico podría ser el hecho de que en un mundo sumamente convulsionado, nuestro continente debe ser —más allá de las diferencias ideológicas—, una férrea zona de paz. A su vez, dado que el 37% de nuestras exportaciones en bienes van a Sudamérica, este espacio debe ser un motor de desarrollo conjunto mediante, entre otras cosas, una robusta integración física, energética y en comunicaciones.

A medida que Argentina aumenta su productividad, habrá que ir identificando oportunidades comerciales incrementarles en América del Sur, y perfeccionar los acuerdos comerciales con los miembros del Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay) y de la alianza del Pacifico (Chile, Perú, Colombia, y próximamente Ecuador).

Cuando hablamos de Sur, nos referimos tanto a una referencia geográfica como a una indicación de nivel de desarrollo, y a un tipo de relación histórica con el Occidente del norte. Milei asumió una confrontación dialéctica pública con una China que pretende liderar el llamado Sur global, pero a la que Russell considera como un otro Norte, que compite con EE.UU. y Occidente. Ahora se anuncia una próxima visita a Beijing. A China se destinan el 8% de nuestras exportaciones, tenemos con Beijing un déficit comercial de más de 9 mil millo-

La intermediación externa que realiza una política exterior debe partir de una identidad colectiva. nes de dólares, y existe un crítico acuerdo en materia de SWAP de monedas.

Es en nuestra relación con las naciones de ASEAN e India donde se notan indefiniciones. Ambas contribuyen en términos de nuestras exportaciones agro ganaderas y también como fuentes de inversión -como la malaya Petronas en energía o la india Kabil en litio—, balanceando el peso de China. Con respecto a ASEAN — 8% de nuestras exportaciones— es fundamental lograr acuerdos comerciales con Malasia y Vietnam —las que Mondino visitó-, e Indonesia, y lograr ser un Development Partner de ASEAN. A su vez, hay que seguir el ejemplo de EE.UU., sin criticar los diversos regímenes políticos -democráticos, monárquicos, o autoritarios-, y respetar las diferentes religiones - musulmana, budista, y otras— en la región.

En cuanto a India, la democracia mas numerosa de la tierra y a donde se destinan sólo 4% de nuestras exportaciones, es crítico definir una estrategia que permita llegar a más mercados en el subcontinente, ampliar los acuerdos de comercio, e interactuar con más intensidad en el campo tecnológico, informático y estratégico.

También es importante seguir desarrollando la relación con el Norte de Africa y Medio Oriente, donde ya destinamos el 8% de nuestras exportaciones, y donde a excepción de Irán—debido a dos atentados terroristas— no tenemos Estados enemigos. Esta región puede ser también origen de inversiones, especialmente de países como Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos—en minería, infraestructura, energía—, o de Marruecos—en fertilizantes—.

En un mundo donde la relación política entre Estados es crítica, las geografías mencionadas (América del Sur, China, ASEAN, India y Africa del Norte/ Medio Oriente) representan el 65% de nuestras exportaciones. La ampliación de los horizontes de nuestra política exterior debe tomar en cuenta estas realidades.

nes de dólares, y existe un crítico acuerdo

CLARO QUE VALE TODO.

**MIRADAS** 

Ricardo Braginski rbraginski@clarin.com

Aulas cerradas: ¿habrá un

Nunca Más?

Ahora suena casi a historia antigua. Pero pasó hace solo 3 años. En abril de 2021 la pandemia ya había pasado su largo primer año, ya se empezaban a abrir actividades comerciales y productivas, y el presidente Fernández firmaba un decreto que obligaba

La decisión disparó todo tipo de discusiones entonces, que llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, que tuvo que definir.

a todos los alumnos del AMBA a se-

guir encerrados en sus casas.

Además de la cuestión administrativa -acerca de a quién le corresponde tomar esa decisión en un área caracterizada como "AMBA"-, el debate también giraba en torno al impacto que el cierre de escuelas tenía en los chicos: en su educación y en la protección de sus derechos.

Un reciente informe del Observatorio Argentinos por la Educación revela ahora que 1 de cada 2 alumnos de la primaria habla habitualmente en la escuela sobre la violencia que viven en sus casas. Y que 1 de cada 3 directores tuvo que intervenir en este tipo de situaciones. Los datos surgen de preguntas a alumnos y docentes en la última prueba Aprender.

La escuela aparece, así, para muchos chicos y adolescentes, como el único lugar en el que se sienten protegidos por adultos que no son los de sus familias de origen. Un refugio.

La legislación argentina establece que las escuelas -sus docentes y directores- están obligadas a reportar incidentes de violencia y hay protocolos en cada provincia para gestionar situaciones de presunción o vulneración de derechos.

El tema volvió a tener actualidad ahora que la Comisión de Educación de Diputados aprobó un dictamen que declara a la educación como un "servicio estratégico esencial". Según sus autores, busca hallar un equilibrio entre el derecho a la huelga de docentes y no docentes y el de los alumnos a ir a la escuela y educarse.

Habrá que ver si, de avanzar, esta ley logra ese objetivo, pero lo cierto es que los chicos, sobre todo los más vulnerables, necesitan iniciativas que garanticen escuelas abiertas, que implican para ellos más educación y, también, más protección.

Parte de esa demanda llegó desde la sociedad civil, allá por abril de 2021, con voces como las de Padres Organizados y otros grupos, que pedían contra el cierre de escuelas.

Pasado el tiempo, ¿podrá lograrse un consenso acerca de que es necesario decirle "Nunca Más" a todo aquel que crea que, ante cualquier situación, cerrar las aulas puede ser la primera opción posible?

EL NIÑO RODRÍGUEZ



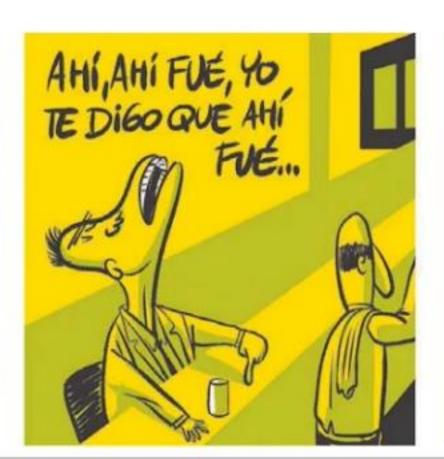

Opinión 29 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# ¿Se han vuelto los jóvenes "de derecha"?

DEBATE

Ian Buruma

Historiador y ensayista

or qué tantos jóvenes se sienten atraídos por la ultraderecha? Las encuestas muestran que el 36% de los franceses de entre 18 y 24 años apoya a la Agrupación Nacional de Marine Le Pen; y en los Países Bajos, alrededor del 31% respalda al Partido por la Libertad, nacionalista y xenófobo, de Geert Wilders. En tanto, una encuesta reciente halló que el 26% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años prefiere al expresidente Donald Trump más que al presidente en ejercicio Joe Biden.

Aunque estas cifras no reflejan la opinión de la mayoría de los jóvenes, no dejan de ser sorprendentes y hasta cierto punto contraintuitivas. Durante al menos cuatro décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ser joven fue sinónimo de ser de izquierda, querer mejorar el mundo y luchar por una sociedad abierta, diversa e igualitaria en la que el fascismo no pudiera resurgir jamás. Por su parte, a la ultraderecha se la asociaba con un anciano desaliñado, con tufillo a la camisa parda o negra que tal vez llevara en otros tiempos.

Pero esto empezó a cambiar en los años 90. A esas alturas, muchos de los viejos extremistas ya habían muerto, y los partidos de centroizquierda estaban perdiendo su idealismo juvenil. La Unión Soviética había perdido la Guerra Fría, y es posible que una parte del entusiasmo por el progreso colectivo se haya ido con ella.

En tanto, los partidos conservadores y de centroizquierda cayeron ambos bajo el influjo del neoliberalismo. En 1998, Peter Mandelson, vocero del Partido Laborista británico bajo el entonces primer ministro Tony Blair, aseguró que «lo tenía sin cuidado» que la gente se volviera «asquerosamente rica», siempre que pagara sus impuestos.

La declaración de Mandelson, de la que más tarde se arrepintió, fue reflejo de un cambio político más amplio. Los partidos de centroizquierda estaban cada vez más ligados a élites urbanas beneficiarias de una economía globalizada en la que los inmigrantes proveyeran mano de obra barata y en la que cosmopolitas educados pudieran buscar ganancias financieras o estímulo intelectual donde quisieran. Élites a las que quienes se sentían ignorados, despreciados y olvidados por la globalización terminarían llamando, despectivamente, «gente de ningún lugar».

Muchos de estos votantes desafectos antes apoyaban a partidos de izquierda con vínculos históricos con el movimiento sindical, por ejemplo el laborismo en el Reino Unido y los demócratas en Estados Unidos. Ahora se sentían excluidos a la vez por los conservadores proempresa y por la centroizquierda neoliberal.

A llenar el vacío político acudió presurosa una nueva generación de populistas de de-

recha, con la promesa de luchar por los desempoderados contra una élite globalista corrupta que supuestamente permitía a los inmigrantes quitarles puestos de trabajo a los nativos. Operadores hábiles y bien vestidos, con talento para fascinar, atizan la rabia y el resentimiento. Algunos incluso ponen a prueba los tabúes de la posguerra y coquetean con los símbolos nazis y fascistas.

Aunque es bastante más viejo, Trump es del mismo paño. Puede que no haya escrito personalmente la referencia a un «Reich unificado» presente en un video que compartió hace poco, pero siempre ha usado la retórica de los radicales de ultraderecha. ofreciendo la fantasía de un pasado estadounidense de grandeza y prometiendo mantener fuera a los inmigrantes que «envenenan la sangre de nuestro país».

Es inevitable que esas promesas atraigan a algunos jóvenes, por las mismas razones por las que otrora lo hicieron los ideales de izquierda. Los persuasivos extremistas de derecha también pueden atraer a varones jóvenes a quienes les parezca «guay» la idea de violar los tabúes sociales contemporáneos relativos a la supremacía masculina. Pero cualquiera sea el



Hoy es del otro lado donde hay más conservadurismo. Frente a la creciente marea del populismo radical se alzan políticos veteranos como Biden que intentan preservar las instituciones establecidas de la democracia liberal: la independencia judicial, la prensa libre y elecciones justas. Construir o reparar esas instituciones tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial era un proyecto progresista. Pero hoy, protegerlas contra quienes quieren destruirlas y no pierden ocasión de atacar a jueces, legisladores y ciudadanos que las defienden es, literalmente, conservador.

Para jóvenes entusiasmados por la perspectiva de cambio radical, Biden a los 81 años puede parecer una reliquia del pasado, aferrado a un sistema obsoleto. Podrá decirse, y yo seré el primero, que el cambio democrático gradual es preferible a la destrucción del orden actual; pero es difícil que esa idea lleve a jóvenes inquietos de nuevo al redil de los partidos de centroizquierda tradicionales. Aunque el antecesor de Biden, Barack Obama, pudo hacerlo por algún tiempo, al final decepcionó a muchos de sus seguidores más jóvenes, por no ser lo bastante radical.

Trump no necesita convencer a muchos jóvenes de votar por él. Bastaría que una cantidad suficiente se niegue a votar por Biden (por ser demasiado viejo, demasiado conservador o demasiado proIsrael) para que Trump gane la elección presidencial de noviembre. Y si lo hace, seguirá destruyendo las normas y las instituciones en las que se basa el funcionamiento de la democracia.

Es posible que las generaciones futuras tengan que esforzarse mucho por reparar el daño; pero quizá esto dé nueva fuerza al entusiasmo juvenil por reconstruir un mundo mejor. Sólo nos resta esperar que lo consigan. ■

Copyright Project Syndicate, 2024.

## DEBATE

Sin cupo obligatorio, ¿cómo potenciar el liderazgo de las mujeres?

Natalia Jasin

Directora general y Fundadora de Bunty EdTech

rgentina fue noticia nuevamente porque la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió dejar sin efecto la Ley de Cupo Femenino, que establecía que las organizaciones debían incluir en su órgano de administración y de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género.

¿Por qué cambió? Según la IGJ, en reiteradas oportunidades la Justicia falló a favor de quienes iniciaron demandas discutiendo el contenido y el cumplimiento de la resolución. De este modo, estando el reglamento administrativo invalidado por una sentencia firme, la Administración no puede volver a defender en juicio su vigencia. Ahora bien, ¿necesitamos una ley para reconocer el rol y el potencial de las mujeres en puestos de liderazgo?

Algunas acciones que podemos impulsar para que las mujeres no sólo ocupen cargos en los directorios de las empresas sino para que sean líderes en diferentes industrias son:

Visibilizar y reconocer. Hay en el mundo mujeres increíbles trabajando en proyectos que pueden cambiar el mundo. Visibilizar sus historias de superación, de logros y también de fracasos son una fuente de inspiración para | ta de "cumplir con las normas" sino de reco- | sas y en la sociedad en general. ■

que más mujeres emprendan, se capaciten y no interrumpan sus carreras profesionales debido a las presiones, los techos y las paredes de cristal. Personalmente, destaco que existan certámenes como "Women that build", impulsado por Globant a escala global -y en el que tengo el honor de estar nominada y ser finalista en la categoría "tech entrepreneur"-, en el que se reconoce el liderazgo de las mujeres que trabajamos para promover soluciones basadas en el potencial de la tecnología.

DANIEL ROLDAN

Acompañar. No estamos solas. Todas estas mujeres que nos inspiran forman parte de organizaciones y proyectos que buscan acompañar el desarrollo de otras mujeres. Organizaciones como el Comité de Mujeres en Tecnología, Women in Tech, Chicas en Tecnología, Chicas Programadores, Clubes de Programadoras, son ejemplos de mujeres que lideran estos espacios y que al mismo tiempo, tienen la oportunidad de generar mejores y mayores alianzas con los ámbitos públicos y privados.

Empoderar. uno de los grandes problemas a la hora de determinar "cupos" es que se confunde el motivo por el cual las mujeres llegan a ocupar roles de liderazgo. No se tranocer el valor, la formación, la capacidad y el tipo de liderazgo que las mujeres tienen para ocupar un puesto.

Suele suceder que hay una desestimación o una desvalorización de por qué las mujeres llegan a estos puestos, en lugar de afirmar que llegan ahí por mérito propio. Es clave que las organizaciones cuenten con criterios transparentes para la selección, y para el desarrollo de carreras al interior de su estructura, para que la perspectiva de género no sea un discurso sino un compromiso real y sostenido con la equidad.

Potenciar. Uno de los aspectos que nos facilita la tecnología es acceder a una inmensa cantidad de recursos e instancias formativas para todo lo que es el proceso de upskilling y reskilling. Pero en la mayor parte de los casos son las mujeres las que se ven obligadas a abandonar los cursos para ocuparse de temas de cuidado o crianza.

El cupo es un mecanismo que nos permite viabilizar una problemática, pero el verdadero cambio radica en pasar de los discursos al compromiso real, a la acción concreta y generar transformaciones verdaderas en pos de la equidad de género en las empre-

# Sociedad

# Angustia y operativos contra reloj



Despliegue. Al chico lo buscan en zonas de muy difícil acceso. Su zapatilla apareció en el barro.



Loan Danilo Peña. Cuando desapareció estaba acompañado por tíos.

# La búsqueda de Loan: encontraron huellas, ofrecen recompensa y emiten un alerta de la Interpol

El nene de 5 años desapareció el jueves en un descampado en Corrientes. Hay un megaoperativo para buscarlo, con perros, drones, 500 agentes y hasta personal militar. Hay tres demorados.

POSADAS. CORRESPONSAL

## **Ernesto Azarkevich**

posadas@clarin.com

El operativo de búsqueda de Loan Danilo Peña (5) en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes, pasó su quinta jornada. Cerca de 500 policías, bomberos voluntarios, Gendarmería, Policía Federal y el Ejército participan de los rastrillajes en torno al paraje El Algarrobal, donde el nene fue visto por última vez el jueves a la tarde.

Las esperanzas de hallarlo se incrementaron este fin de semana cuando los rescatistas hallaron sus zapatillas y pisadas en el barro, en cercanías de un espejo de agua de la estancia Las Lagunas, a unos cinco kilómetros de donde fue visto por última vez. El dato fue revelado por el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte.

Los rescatistas comenzaron a dejar conos con comidas en lugares estratégicos de los diferentes anillos de búsqueda con una doble finalidad: por un lado, asegurar la alimentación del pequeño y, a su vez, detectar su presencia en la zona.

La angustia de la familia del chico se incrementó en las últimas horas debido a que en la noche del domingo hubo precipitaciones intensas por momentos, aunque cesaron al poco tiempo.

El sábado a la noche, un equipo de la Policía de Misiones viajó a 9 de Julio con **perros rastreadores y un dron con cámara infrarroja**.

A la tecnología se suman las patrullas terrestres que rastrillan extensos campos en busca del nene que, el jueves después del mediodía, salió de la casa de su abuela con un tío y una pareja amiga de éste, hacia **una plantación de naranjas**.

Este domingo, cientos de personas marcharon hasta la comisaría de 9 de Julio para pedir por la aparición de Loan, mientras otros armaban cadenas de oraciones para pedir la protección divina del chico perdido. Esa manifestación hizo que parte del personal policial que estaba afectado a la búsqueda retornara al pueblo para reforzar la seguridad por temor a incidentes.

El domingo al anochecer, el ministro Duarte llegó a la zona del operativo y se encontró con un pequeño grupo de rescatistas, por lo cual dispuso inmediatamente la llegada de más policías.

Los tres adultos que estaban con Loan contaron que el chico agarró una naranja y les dijo que iba a voluna rona de los dijo que iba a vol-

ver con su papá. El relato que hicieron habría tenido algunas fisuras, motivo por el cual el fiscal pidió que sigan detenidos y les imputó el delito de "abandono de persona".

Loan es el menor de ocho hermanos y el jueves llegó junto a su papá a caballo para visitar a su abuela en la zona rural de 9 de Julio. Uno de los hermanos mayores del pequeño se aferra a la esperanza de hallarlo con vida porque "es muy fuerte, es vivo, siempre tuvo mucha energía, jamás se cansaba".

El ministro de Seguridad de Corrientes detalló que ayer los agentes afectados a la búsqueda de Loan tenían previsto rastrillar cerca de 10.000 hectáreas con apoyo de un helicóptero y más drones.

El subcomandante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Bella Vista sostuvo que el operativo de búsqueda comenzó a las 6.30. "Estamos desplegando alrededor de 300 personas en el área donde fue visto Loan por última vez", detalló.

Sobre las condiciones en que deben trabajar, dijo que "está totalmente nublado y, por el momento, el clima colabora con el vuelo de drones por la zona. Es una zona de llanura con arbustos y pajonales de hasta metro y medio de altura". "Al no tener luz de sol, la visión dentro de los pajonales **se vuelve muy dificultoso**. Para poder penetrar en los matorrales se indica que la distancia entre hombre y hombre durante el rastrillaje no sea de más de cinco metros", explicó.

Por su parte, el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, destacó que "**se hallaron nuevas huellas**. No son frescas, pero sí suman al rastreo del niño. Desde ayer (domingo) estamos trabajando en una nueva cuadrícula".

"Estamos trabajando con drones, cámaras térmicas, helicópteros, dos aviones y grupos de parapentes que se dedican a la búsqueda y rescate de personas. A esto se le suma todo el personal infante, el cual cuenta con gran experiencia en casos de este tipo", afirmó.

"En principio, las huellas encontradas serían de pies. También se están analizando muestras de vómitos y materia fecal encontradas en la zona", lo cual genera expectativas de hallar con vida al niño.

Ayer, el ministerio de Seguridad de la Nación anunció el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos precisos.

En tanto, **Interpol lanzó una notificación amarilla** para ayudar a localizarlo en caso de que haya sido sacado del país.

El fiscal del caso, Juan Carlos Castillo, sostuvo que su principal hipótesis es que Loan "se perdió". También detalló que los testimonios de los niños que acompañaban a Loan "son creíbles" porque "están ubicados en tiempo y espacio". "Dijeron que con Loan jugaron una especie de 'carrerita' y que se les adelantó. Perderse en esa zona es fácil. Porque hacés un par de metros para un costado y ya perdiste al resto", agregó.

En tanto, José, el padre de Loan, mostró su indignación por el accionar de los adultos que lo acompañaban cuando se perdió el último jueves. "El nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Vinieron para almorzar en casa de mi madre. Era la primera vez que Loan venía para lo de su abuela. No entiendo porqué fueron a buscar naranjas a una propiedad ajena, si en mi casa hay naranjas, mandarinas. Es raro. Hay que pedir permiso para eso. Y me tienen que pedir permiso a mí para llevarse a la criatura por ahí. ¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?". ■

Sociedad 31 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# El estado de salud del nene que es el prodigio del motociclismo argentino

# Polémica por el chico motociclista que se cayó y ahora pelea por su vida

Lorenzo Somaschini tiene 9 años y se accidentó en un entrenamiento en Brasil. "Necesitamos tiempo y que él resista", explicó Diego Pierluigi, su instructor.

Lorenzo Somaschini, el rosarino de 9 años que sufrió el viernes un accidente durante un entrenamiento del SuperBike Brasil en Interlagos, sigue internado en la Terapia Intensiva del Hospital Albert Einstein de San Pablo. Diego Pierluigi, su instructor, contó que el golpe en la cabeza hace que hoy "esté peleando por su vida". El accidente abrió una polémica acerca de si es correcto que chicos de esa edad practiquen motociclismo (ver columnas de opinión).

Consultado sobre la salud de Lorenzo, Pierluigi contó que no hubo cambios desde el último parte médico. "Por el momento está en las mismas condiciones que el domingo: estable, pero grave", le explicó el instructor al diario La Capital de

Rosario. Y brindó detalles de cómo fue la caída de su pupilo durante una sesión de pruebas de la 4ª etapa de la Copa Honda Junior 160 en el autódromo paulista.

"Fue en la curva Pinheirinho, la más lenta del circuito. Se unieron muchas cosas juntas. La forma de la caída fue un Highside, que es cuando la moto se cruza, se traba y despide al piloto. La caída fue muy lenta, pero Lolo golpeó su cabeza en una posición que hace que hoy esté peleando por su vida", relató el instructor del joven piloto.

"Estamos conmocionados porque es una caída que, generalmente a esa velocidad y en esa curva, no genera un golpe fuerte. Pero hoy estamos en esta situación", agregó.

"Fue una desgracia. Sufrió un

golpe en la base del cráneo. Tiene una inflamación y lo que se espera es que baje la inflamación. Necesitamos tiempo y que él resista. Está en mano de Dios", añadió.

Tras el accidente, Somaschini, un prodigio del motociclismo argentino, fue atendido de urgencia en la sala médica del circuito. Una vez estabilizado, el pequeño fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad hasta el Hospital General de Pedreira. Allí permaneció hasta la mañana del sábado, cuando fue derivado Hospital Albert Einstein, especializado en emergencias.

Nacido el 17 de julio de 2014, a los cuatro años el papá de Lorenzo le regaló una minimoto y desde entonces no paró de mostrar un ta-



Su pasión. Lorenzo Somaschini se subió a una minimoto a los 4 años.

lento innato que le permitió incursionar prematuramente en competencias de su categoría. Se formó en la escuela de Pierluigi y en abril pasado había debutado en la Junior Cup del Superbike Argentino.

"Mi sueño es llegar al MotoGP y ser campeón del mundo", le había dicho el pequeño al medio especializado Paseo Tuerca.

Lorenzo cursa cuarto grado en la escuela primaria y es el orgullo de sus padres, Alfredo y Carolina, y de su hermana Juana. Antes de meterse de lleno en el mundo motor, el chico practicaba básquetbol.

Viajó a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior. "Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlagos, Brasil, preparándome para la Junior Cup", había posteado en la red social Instagram. Hoy pelea por su vida a los 9 años.

■

# A los 9 años, ningún pibe piensa que si le pasa algo se va a morir

## Opinión

## Raul Barrios

Licenciado en Psicología (UBA). Matrícula Nacional número 35.725.

No es conducente hacer un juicio de valor sobre si está bien o mal que un chico de 9 años compita en motociclismo. Desde el punto de vista cognitivo, a los 9 o 10 nadie tiene muchos recursos para nada. Uno adquiere recursos, o lo que llamamos "estrategias de afrontamiento", con el tiempo. En un deporte como el motociclismo, esas estrategias tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad para tomar decisiones, que va mejorando con el paso de los años, pero que un chico de 10 la tiene y la puede trabajar.

El deporte de elite requiere la mecanización: automatizar movimientos para no tener que pensar, porque el pensar distrae. Si vas a 120 kilómetros por hora y tenés que pensar qué hacer en 20 metros, lo más probable es que pase algo. Y si un chico se dedica al motociclismo desde chiquito y se entrena dos o tres horas por día, tiene esa capacidad.

Lo mismo pasa con la capacidad atencional. Todo aquel que corre en una moto se cayó alguna vez, pero un montón de veces no. Un chico puede haber pasado 50 veces por la misma curva y se cayó una vez. Es decir es otra historia y depende de cada persona.

que 49 veces tomó la decisión correcta y respondió bien a la situación. Entonces se puede inferir que tiene capacidad.

Es interesante distinguir entre la situación y el contexto en que se produjo. Como psicólogo cognitivo conductual, tengo el principio de "contexto y conducta". Hay que analizar qué factores estresores externos e internos pudieron haber incidido en que tal vez cometiera un error. No es una cuestión de discutir si tiene o no la capacidad.

Si hablamos de cuánta consciencia tiene un chico de esa edad de los peligros que implica correr en motos, no podría decirlo exactamente. El miedo es una emoción adaptativa que te permite protegerte ante una situación de peligro y sobrevivir. La toma de conciencia de situaciones potencialmente peligrosas está siempre. Ahora, a los 9 o 10 años, ni un chico que hace motociclismo ni uno que hace yoga piensa que si le pasa algo se va a morir, porque ese concepto de la muerte todavía no está en su esquema psíquico como ocurre en los adultos.

Los chicos que hacen motociclismo saben que es un deporte de riesgo y entienden que implica un peligro. La edad hace que el peligro se vaya haciendo más real, pero un chico de 10 años lo sabe. Sin embargo, la toma real de conciencia de que eso le puede pasar a él

# Los chicos son conscientes de los riesgos que corren en la moto

## Opinión

## Sebastián Porto

Ex motociclista, campeón argentino y europeo, y subcampeón mundial.

Lo más importante de todo es que deseo que Lolo (Lorenzo Somaschini) se recupere pronto tras el grave accidente que sufrió el viernes en un entrenamiento en el autódromo de Interlagos, en Brasil. Tengo mucho respeto por la situación, por el chico y su familia. Y todo el país está alerta y esperando lo mejor para él.

Si me meto en en el plano deportivo, digo que quizás, al no haber muchos medios especializados en motociclismo porque no es tan popular en nuestro país, más allá de que creció bastante en el último tiempo, aparecen las controversias ante casos de esta magnitud.

Se dice: "¿Cómo puede ser que un chico tan joven pueda practicar un deporte tan riesgoso y manejar a tanta velocidad?". Justamente la respuesta va por ahí. Un chico a esa edad es totalmente consciente de los riesgos que tiene al competir. Solamente es una cuestión genética y de preparación muscular para afrontar los posibles golpes.

Y en ese punto no todos son iguales. lleno a la actividad.

# Depende la dinámica y cómo se da el golpe.

Pero si no se golpea contra algo o no te atropella otro competidor, las caídas no deberían tener gravedad. Además, las protecciones y los circuitos tienen que estar homologados para la disciplina.

Como todos los deportes, se empieza muy joven a competir en el motociclismo. Yo arranqué a los 10 años y creo que si uno tiene la posibilidad de practicar un deporte a muy temprana edad, obviamente las chances de aprender y tener una proyección internacional son mayores.

En España e Italia, que son los países referentes del motociclismo mundial, hay chicos de 4 años que ya están subidos a una moto. Como para que se tenga dimensión de cómo es el proceso formativo de este deporte.

Después, con todo el respeto del caso, lamentablemente es una lotería. Sabemos que es un deporte de riesgo. Y que ante los golpes o caídas, a una temprana edad, cuando el cuerpo todavía no está desarrollado, las consecuencias pueden ser mayores.

Pero practicar esta disciplina a los 9 años (la edad de Lorenzo) está permitido por ley. Y hoy en muchos países del mundo, sobre todo en los que este deporte es muy fuerte, ya a los 10 años se puede determinar si un chico tiene condiciones como para dedicarse de

32 Sociedad



Paso Cristo Redentor. Principal salida a Santiago desde Mendoza, estuvo cerrado ayer por las nevadas y el pronóstico de tiempo inestable.

# Finde largo: el clima complicó a los que pensaban ir a Chile

Los precios en shoppings y otros locales lo convirtieron en el destino elegido por muchos turistas argentinos. El interés por viajar creció 944% en un año.

MENDOZA. CORRESPONSAL

## Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

La cercanía con las provincias cordilleranas, más la diaria conexión aérea con Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, hicieron de **Santiago de Chile** uno de los destinos favoritos de los argentinos para los planes de este fin de semana extra largo. Pero la nieve y el frío complicaron el plan de la mayoría que tenía pensado ir en auto.

El Paso Internacional Cristo Redentor está cerrado desde el jueves y permaneció así durante el día de ayer. Ya suman cinco días sin posibilidad de utilizar el principal cruce entre Argentina y Chile, que tiene un promedio de tráfico de más de 1.000 camiones y unos 4.000

## vehículos particulares.

El destino de vacaciones y compras a Chile creció desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. A partir de la devaluación y la suba de los productos y servicios, la Argentina se volvió más cara en dólares y, en Chile, mucho más barata, la indumentaria y la tecnología.

Por las copiosas nevadas y el pronóstico de continuidad del temporal en la Cordillera de los Andes, las autoridades fronterizas de Chile y Argentina informaron que, luego de reuniones técnicas, se resolvió mantener el corte ayer hasta un nuevo encuentro donde se analizarán condiciones climáticas.

Las temperaturas en la frontera, en la localidad mendocina de Las Cuevas, alcanzaron los **11 grados bajo cero el domingo**. Y ayer se registraron nevadas con temperaturas que variaron entre 9 y 13 grados bajo cero, con **fuertes** vientos a partir de las 13.

Para hoy, martes, también estiman las autoridades del cruce Cristo Redentor (lado argentino) y Los Libertadores (Chile), que continuará la misma situación de inestabilidad climática y creen que no podrá habilitarse el tránsito de vehículos en el corredor de alta montaña.

#### Furor por las compras

Santiago de Chile es el destino internacional más buscado para este fin de semana largo, de acuerdo con las búsquedas y reservas en Booking. El destino Santiago de Chile creció un 944% en las búsquedas de viajeros comparado con el mismo periodo de 2023.

Según detalló el portal Booking, la encuesta fue a 800 argentinos que viajaron en los últimos 12 meses. Hicieron búsquedas de nuevos destinos entre el 21 de mayo de 2024 y el 28 de mayo de 2024, con fecha de check-in entre el 15 de junio de 2024 y el 23 de junio de 2024, para destinos nacionales e internacionales y alojamientos para dos o más personas.

El resultado mostró que un 19% de los argentinos se sienten motivados a viajar para hacer shopping. Con la particularidad de contar con hasta una semana de vacaciones, si se suman el feriado de este 17 de junio, más el finde largo desde el jueves 20, por el Día de la Bandera.

En los malls en Las Condes, outlets en Quilicura y las zonas del centro de Santiago, como Patronato o Estación Central, se pueden encontrar **precios hasta un 60% más** baratos de lo que vale la indumentaria, el calzado deportivo y la tecnología en Argentina.

Después de Chile, los otros destinos más consultados fueron Nueva York, Miami, Río de Janeiro y Madrid. En destinos dentro del país, las búsquedas fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Tandil.

# Se distrajo por su perra y cayó de un puente con su auto en Córdoba

Una joven conductora de 24 años perdió el control de su auto y terminó cayendo desde un puente al río Ctalamochita en Córdoba. La secuencia fue filmada por una cámara de seguridad y luego se sabría qué fue lo que originó el insólito accidente: su perra la distrajo. Más allá del susto, ninguno resultó herido. El episodio ocurrió este domingo en el barrio Intendente Ferrero, en Río Tercero. Allí, Candela Menichetti a bordo de su auto, llevaba a su perra hacia el veterinario.

La cámara de seguridad registra el paso del Ford Ka gris por el puente a muy poca velocidad. Casi en cámara lenta. Pero de repente el auto hace un giro imprevisto, enfila directamente contra las barandas de contención y cae hacia el río Ctalamochita.

Tanto la joven como su perro pudieron salir del auto por una de las ventanillas cuyo vidrio se rompió por el impacto. "Miré a la perra un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control", explicó Candela.

En un principio se especuló con que la joven podría haberse distraí-

do por el uso del celular, pero la versión fue desmentida: En charla con ElDoce TV la joven dijo: "No, no lo estaba usando. Tenía a la perra en los pies del asiento de acompañante y la miré. Quería ver si iba bien".

Fuentes policiales indicaron que la joven fue trasladada hacia el Hospital Provincial de Río Tercero. Y desde allí, confirmaron que no presentaba heridas.

En el lugar, según consignó La Voz, trabajaron integrantes del cuerpo de Bomberos local quienes sacaron el vehículo, que había quedado dado vuelta en el río. ■



Insólito accidente. La joven, de 24 años, llevaba al animal al veterinario.

Sociedad 33



Emilio Kropff. Del Instituto Leloir. Hizo un aporte para entender más las enfermedades neurodegenerativas.

# Descubren el área del cerebro que permite ubicarnos en el espacio

Un argentino identificó una zona del hipocampo que al activarse logra ubicar todo lo que rodea al observador.

## Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Abrimos los ojos y vemos el mundo, pero nuestra habilidad para registrar espacialmente la tríada "yo", "los otros" y el "ambiente" está lejos de limitarse al sentido de la vista. Involucra, en cambio, una intensa actividad en un área central del cerebro, el hipocampo, donde se activan unas neuronas llamadas "células de lugar", o place cells. En un aporte de ciencia básica valioso para el futuro de las enfermedades neurodegenerativas, un investigador del Instituto Leloir-Conicet en colaboración con científicos chinos, desentrañó aspectos que aclaran cómo se despliegan los mecanismos cerebrales que permiten representar el espacio.

Publicado a comienzos de mayo en la revista Nature, el trabajo en cuestión se tituló "Representación multiplexada de otros en el subcampo CA1 del hipocampo de ratones hembra". Los autores ahondaron en una materia que se intenta desentrañar desde los 70: cómo el cerebro construye o comprende ("representa", técnicamente) la espacialidad en la que vivimos.

Todo ocurre **de forma automáti-**ca y ni lo percibimos, pero no solo
registramos el espacio a partir de
nuestra posición en relación a los
otros y al ambiente sino que, en forma involuntaria, tomamos (tam-

bién) nota mental de la relación de los otros con el ambiente. Es una comprensión subjetiva de las situaciones que a la vez incluye una vista completa (superior, panorámica) de la escena. Todo a la vez.

En colaboración con científicos de la Universidad de Beijing trabajó Emilio Kropff, físico doctorado en neurociencia cognitiva, investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Fisiología y Algoritmos del Cerebro del Leloir. "Trabajé en el diseño experimental y dirigí el análisis de datos", contó.

rín hablando de fútbol: "Si estoy jugando, al arquero posiblemente lo represente respecto de su posición con el arco, principalmente, pero si quiero hacer un pase a un compañero, tengo que representarlo más que nada respecto de mí. Son dos formas de representación distintas que se tienen a la vez y que ayudan a tomar decisiones".

Pero, ¿no es obvio que mucho de lo que pasa a nuestro alrededor se registra desde nuestros zapatos, mientras que otra porción de lo que ocurre es percibida desde la posición de los demás? Para la neurociencia, explicó Kropff, no.

El gran impulso en este campo fue el Premio Nobel de 2014 John O'Keefe y recién en 2018 se empezó a tener mayor precisión sobre los modos en que las neuronas del hipocampo configuran mapas espaciales específicos.

Imagínelo así: en cada paso que damos se enciende tal o cual neurona, pero no hay un patrón por el que siempre se encienda primero tal neurona; luego, tal otra, y así.

Y es aún más difícil. Porque, volviendo a los registros "subjetivo" y "panorámico" que tenemos de todas las situaciones, ni siquiera se "disparan" las mismas neuronas en cada uno de esos tipos de representaciones.

Las preguntas son muchas. ¿Cómo sabemos dónde está el otro cuando giramos la cabeza y dejamos de verlo? ¿Cómo hacemos para calcular una ruta a un destino, si quien nos indica cómo llegar lanza "es al lado de la iglesia tal", en lugar de guiarnos con el paso a paso (primero hacé esto; luego, aquello)?

El registro de la espacialidad es una habilidad enorme que explotamos a cada instante. Una habilidad que podría parecer obvia y natural. Salvo cuando falla.

Todo esto ocurre en una estructura cerebral clave, el hipocampo, mucho más popular en su participación como "arca" de memorias inconscientes que por su rol en la espacialidad. Según Kropff, "está invucrado en muchas enfermedades neurodegenerativas. La más representativa es el Alzheimer porque ataca al hipocampo antes que el resto del cerebro. De hecho, los dos primeros síntomas usuales son la pérdida memoria y las dificultades para orientarse".

# Piden en EE.UU. que las redes adviertan sobre los riesgos a la salud mental

El jefe de salud instará al Congreso a que las obligue a poner etiquetas similares a las de los cigarrillos.

El cirujano general de Estados Unidos -la máxima autoridad sanitaria del país-, Vivek Murthy, abogó ayer por introducir avisos sobre la salud mental en las redes sociales, a semejanza de las que hay en los paquetes de tabaco o las botellas de alcohol.

Murthy dijo que estos avisos dirigidos a los padres son una de las mayores **herramientas de advertencia** hacia la población, por lo que pidió al Congreso, responsable de promoverlos, que actúe.

"Ha llegado la hora de exigir una advertencia del cirujano general en las plataformas de redes sociales, indicando que el uso de las redes sociales está asociado con daños significativos a la salud mental de los adolescentes", apuntó Murthy, en un artículo publicado en el diario The New York Times.

El cirujano general citó en su artículo estudios que han concluido que adolescentes que invierten más de tres horas diarias a las redes sociales enfrentan un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Un estudio de Gallup señala que los adolescentes estadounidenses pasan casi 5 horas al día en redes sociales en promedio.

"¿Por qué no hemos respondido a los daños de las redes sociales cuando son tan urgentes y comunes como los de los automóviles, aviones o alimentos inseguros?", cuestionó Murthy.

El médico indicó que una advertencia recordaría "regularmente a los padres y adolescentes que las redes sociales **no se** han demostrado seguras".

Varios estados de ese país han empezado a legislar para proteger a los menores de las redes sociales, como por ejemplo Florida, que prohibió el uso de estas plataformas hasta los 14 años.

#### La drástica decisión de Francia

La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que ningún niño podrá usar un teléfono celular antes de los 11 años y no tendrán acceso a las redes sociales hasta los 15 años en el país, como una forma de protegerlos.

La medida se adoptará luego de que especialistas entregaron al jefe de Estado en el palacio del Eliseo un informe de 125 páginas alertando de los peligros que implican este acceso temprano sobre los niños, sus hábitos, la violencia, la lectura, la obesidad y la sociabilidad.

Actualmente el uso de celulares en la escuela y la universidad está prohibido para los estudiantes en Francia. Mientras que el personal directivo y los equipos educativos deben demostrar un uso razonable de sus dispositivos de comunicación, para permitir que los estudiantes comprendan plenamente la medida.

El informe presentado a Macron recomienda prohibir el uso de pantallas a niños menores de tres años y del teléfono móvil a menores de 11, limitando estrictamente el acceso en años posteriores a los adolescentes. ■



Vivek Murthy. Es la máxima autoridad sanitaria de los EE.UU. AP

Sociedad 34 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Por la crisis, cada vez más gente pide ayuda para pagar sepelios

La tendencia crece en redes sociales. Los servicios pueden costar entre \$700 mil y \$25 millones. Y se elige cremar para ahorrar el gasto del cementerio.

### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

A la frase "la vida es cara" habría que sumar "la muerte también". La instancia de despedir a un ser querido es un momento doloroso y triste, pero también se torna desesperante: velar a una persona llega a costar hasta tres veces el salario mínimo, vital y móvil. En los fallecimientos repentinos, la mayoría no tiene el dinero necesario y cada vez más personas recurren a pedir colaboración en las redes sociales.

"Nunca sabés cuándo vas a dar el último beso, el último abrazo. Disfruten de esta vida que estamos de pasada. Hola, quería pedirles un favor, una mínima colaboración, un peso, lo que puedan. Anoche falleció el amigo de mi mamá, Walter, locutor de Laferrere y la familia no cuenta con la plata de los gastos. El que quiera dar una mínima ayuda, les dejo el contacto y CBU de la persona que junta, así puede tener un velatorio digno", escribió la hija de Patricia Juárez en Facebook.

Juárez cuenta a Clarín que, luego de conocer el monto que le pedía la funeraria para el sepelio, con un grupo de amigos decidió solicitar en redes sociales una mínima colaboración. "Un velatorio cuesta una fortuna. Por suerte, la gente es muy buena y tiene mucho corazón. Tuvimos que pagar 620 mil pesos para dar un velatorio digno a mi amigo. Decime cómo hace uno para tener esa cantidad de dinero. Es una locura", explicó.

El mismo sentimiento tuvieron Natalia Aguirre y su familia, cuando la muerte de su tío Lucas Aguirre los tomó por sorpresa. Recorrieron cada una de las salas frías, silenciosas, austeras, blancas y asépticas. Todos pusieron dinero de su bolsillo, pero, aún así, no llegaban. "El fallecimiento nos agarró un fin de semana. Fuimos a buscar precios en muchas cocherías y la más barata nos cobraba 780 mil pesos. No contábamos con esa plata. No sabíamos cómo íbamos a llegar, así que decidimos publicar en Facebook", relató a este diario.

"Fue un momento muy feo porque nadie sabe cuándo te puede pasar y te toma de sorpresa", agregó Aguirre. Los pedidos de colaboraciones se multiplican en las redes. Muchas muertes son inesperadas y tener esa suma de dinero en los bolsillos, a veces, es casi imposible.



Variedades. Ataúdes de distintas características y calidad en la casa velatoria De Paola. MARTÍN BONETTO

Nunca sabes cuándo vas a dar el último beso el último abrazo disfruten que es esta vida de mierda estamos de pasada ....HOLA Primero que nada.....Quería pedirles un favor una mínima colaboración sea un peso aló que puedan....anoche ala madrugada falleció Walter el amigo de mi mamá Patricia Juarez locutor de 0620 de laferrere y la familia no cuenta con la plata los gastos el que quiera dar una mínima ayuda acá les dejo el contacto y chu de la persona que está juntando así puede tener un velatorio digno.... Cristian Diaz desde ya muchas gracias la cuenta está a nombre de SERGIO JULIAN MORALES



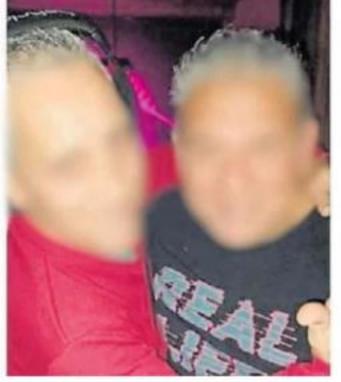

Red solidaria. Un pedido de ayuda publicado en Facebook.

rio tradicional, todo depende del tipo de servicio que pida la familia, la zona donde lo hace, el confort de la sala y la calidad del ataúd porque todo incide en el precio final. Según pudo constatar Clarín, los precios básicos van de 700 mil pesos hasta los más costosos, que pueden valer alrededor de 25 millones de

sos, el monto desciende, porque muchas funerarias tienen la opción de dar todo el servicio menos la ceremonia velatoria. Es decir, trasladar al fallecido a las instalaciones del sepelio, luego al ataúd, acondicionar el cuerpo y llevarlo al cementerio privado o municipal.

"Por una cuestión de necesidad En cuanto al precio de un velo- pesos. Sin embargo, en algunos ca- se está dejando de brindar la últi- dispar, porque varía el precio en ca- sos eligen la cremación. ■

ma despedida", alertó Juan Carlos Cuburu, gerente de la Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la Provincia de Buenos Aires refiriéndose al acto de velar. Pero, para el referente, esto no es lo único que la gente está dejando de lado para poder achicar más los gastos. "El **resultado** de esta situación es la baja de la calidad de los servicios funerarios. Ya no venden los subproductos que ofrecían antes. Las cocherías ya no tienen coches porque la gente, para pagar menos, no quiere cortejo fúnebre: prefiere ir con sus coches o en algún remís y lo mismo ocurre con las coronas. se dejaron de usar", remarcó.

Según Cuburu, el primer desencadenante fue la caída del trabajo

## Para ahorrar, muchos clientes prescinden del cortejo fúnebre.

en blanco y el aumento de los monotributistas. "Al haber menos aportantes a las obras sociales aumentó el servicio fúnebre 'en negro'. Lo primero que preguntamos es si la persona fallecida tiene obra social. Cuando nos dicen que no, la familia debe enfrentarse a tener que abonar un servicio a un costo

da funeraria. Primero se preguntan cómo harán para tener esa plata. Tienen que asumir el cien por ciento del gasto y comienzan a bajar las pretensiones", explicó.

"Cada vez es peor", manifestó Cuburu, para quien las cremaciones también aumentaron y llegan a valer entre 25 mil y 40 mil pesos, aunque pueden variar los precios por el tipo de urna que se prefiera.

Cuando se trata de la ceremonía velatoria, el ataúd debe estar y se transforma en un elemento esencial de ese proceso. Como todos los productos fúnebres, este también tuvo sus incrementos. Según afirma el referente de la cámara, "desde fin de año hasta ahora, los cajones aumentaron un 300 por ciento, sobre todo los que tienen cosas importadas como las lacas. Si bien existen catorce modelos de ataúdes, la mayoría son de pino".

Romina De Paola, dueña de la casa velatoria De Paola -en el mercado desde 1965-, aseguró: "no estamos al margen de la situación que vive el país y nos vemos perjudicados como todas las actividades. Este no es un servicio que podés consumir cuando quieras o cuando juntes plata: es en el momento. Por eso no tienen que darnos todo el dinero al contratar sino durante el proceso. Tienen unos quince días para pagarnos todo el servicio", explicó y agregó que, si bien se puede abonar con tarjeta de crédito, se cobra un adicional. "A veces, la gente no llega con el límite", por lo que la mayoría abona en efectivo.

De Paola señaló que tratan de dar un servicio integral al menor costo posible para que "no se pierda la humanidad". "No somos solo un cajón", señaló. Romina, además de ser dueña de una funeraria, es socia de la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelios. Las salas velatorias cada vez se usan con menos frecuencia. Por esa razón envió una circular a sus colegas.

"Debido a la situación económica y a que a todos nos cuesta brindar un servicio a bajo costo, nosotros empezamos a alquilar nuestra sala a un valor mucho más bajo de lo que deberíamos, para que se ocupe y que todos los colegas que no tengan una puedan contar con la misma", señaló y advirtió que la ceremonia de velación fue disminuyendo desde la pandemia.

Joaquín, uno de los dueños de Cochería América, con más de 85 años de trayectoria, señala: "es la primera vez que veo algo así. Arranqué a los 18 años y últimamente se averiguan los servicios funerarios como si fueran a comprar camisas. Ven los precios y se quedan con el más económico porque antes las familias se velaban en una misma casa velatoria. Eso llama mucho la atención porque antes no ocurría. Muchos dicen 'pará que lo hablo con mi familia' o 'esperame que busco precio". Para Joaquín, los velatorios ya se dejaron de utilizar y ocho de cada diez ca-



# ICONOCÉ LAS NUEVAS COLECCIONES!



MAGNETIX [\*2]

DINOSAURIOS ASOMBROSOS [+2]

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHE PEPPA PIG BAILARINA [+2]

MIS AMIGOS DEL ZOO [+2]

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

SÉPTIMO CÍRCULO (\*2)

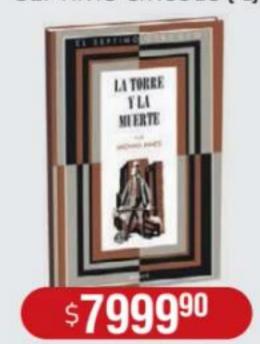

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA FÁCIL (\*1)



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10** 

EL GRAN LIBRO DE BORDADO 2024 [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

# ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 01/06/24 AL 30/06/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 3000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.

CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*1) ORIGEN NACIONAL, (\*2) ORIGEN CHINO.

36 Sociedad CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

# Cambio climático en la Ciudad: llueve 11% más que hace 20 años

Prevén que las tormentas fuertes se repitan con más frecuencia. Anuncian obras en arroyos porteños y un plan para mejorar el agua del Río de la Plata.

## Sebastián Clemente

sclemente@clarin.com

El grito "no se inunda más, carajo", en plena campaña presidencial de Mauricio Macri, terminó siendo cierto en forma parcial. Durante su gestión como jefe de Gobierno se hicieron obras, como los aliviadores de los arroyos Maldonado y Vega, que resolvieron problemas históricos. Pero la naturaleza y el cambio climático siguen haciendo de las suyas, por lo que los trabajos y los planes para evitar anegamientos no pueden detenerse.

En el último temporal fuerte, a principios de febrero, hubo barrios, sobre todo en la zona sur, que recibieron 80 milímetros de agua en menos de media hora. Un fenómeno inusual, según los especialistas. El dato dice que en la Ciudad, en promedio, llueve un 11% más que hace 20 años. Y que episodios como el de febrero, o como el que a fines de diciembre destrozó miles de árboles, serán más frecuentes.

En función de estos datos, el Gobierno porteño anunció que se reactivan obras en barrios clave. que ya sufrieron anegamientos e inundaciones, y se inician en otros en los que la infraestructura construida es insuficiente y en los que es necesario sumar obras para prevenir las contingencias climáticas.

En pocas semanas comenzarán a lanzarse las licitaciones y arrancarán obras, sobre todo, vinculadas con el arroyo Medrano. Es el que

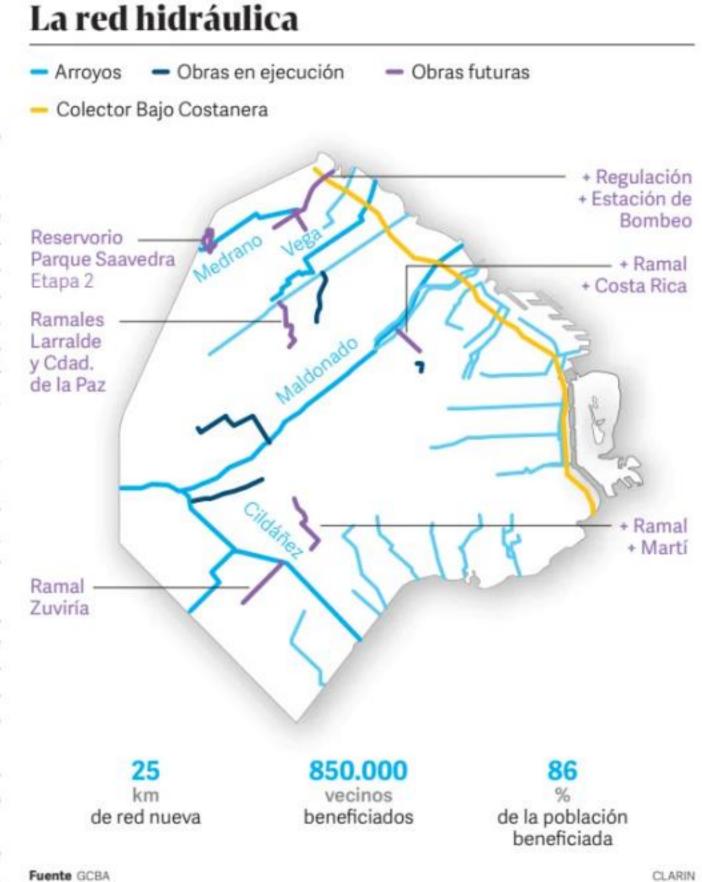

desbordó en 2013 y provocó inundaciones y víctimas fatales sobre todo en Saavedra. Según afirman desde el Gobierno porteño, las obras locales sirven para mitigar los efectos, y de hecho el reservorio que ya está construido, también en Parque Sarmiento, es útil ante precipitaciones intensas.

Pero hacen falta obras "más profundas", según las autoridades porteñas, que deberían hacerse en el GBA, ya que al arroyo nace en el partido de San Martín. Por ahora no hay nada previsto, aseguraron desde el Ejecutivo porteño respecto de si hay negociaciones con el municipio o la Provincia. Y agregaron que otra obra que se discutió en Saavedra, que consistía en que el arroyo volviera a estar a cielo abierto en el parque del mismo nombre, quedó descartada.

En concreto, se hará un conducto de 1,5 km e incluye "una obra de cierre (cinco compuertas), una estación de bombeo (tres bombas), tabicamiento del arroyo (mejora del 15 % en la conducción) y nuevas cámaras de inspección", anunciaron el jefe de Gobierno, Jorge Macri; y el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa. Se espera, según dijeron, que se beneficien 360 mil vecinos.

En cuanto al reservorio, confirmaron que se iniciará en dos semanas. Como se dijo, se trata de la segunda etapa, con la que se busca aumentar la capacidad de retención del agua con un mecanismo que se denomina "soluciones basadas en la naturaleza". El reservorio tendrá 123 mil metros cúbicos. Además, en los ramales Larralde y Ciudad de la Paz, que son subcuencas del Medrano, se harán trabajos de desagüe. Son 2 km que se licitarán antes de fin de año.

En otra zona de la Ciudad también habrá trabajos en el ramal Costa Rica, que está en la subcuenca del arroyo Maldonado. Se trata de un tubo de 1 kilómetro que busca evitar anegamientos en Palermo y beneficiar a 27.000 vecinos.

En cuanto a la zona sur, que sufrió el temporal de febrero más que otros barrios, se avanzará con los ramales Martí 2 y Zuviría, que son parte de las subcuencas del arroyo Cildañez. En los últimos años ya se habían hecho trabajos, con el fin de evitar anegamientos en Flores, Parque Avellaneda y Villa Lugano. Las obras se van a licitar en un mes y comenzarán antes de fin de año. Son 3,8 km, con beneficios para 23.500 vecinos.

Además del plan hidráulico y las obras más recientes, en el Gobierno porteño anunciaron que hay avances con un proyecto que podría licitarse hacia fin de año y servirá para disminuir la contaminación del Río de la Plata. El objetivo, anunciaron Macri y Bereciartúa, es "proyectar un espacio de uso y disfrute del borde costero de forma limpia y sin peligros para la salud".

Es un proyecto de más largo aliento, que tendrá un plazo de ejecución de 48 meses. Se trata de un conducto de saneamiento cloacal que abarcará todo el frente del Río de la Plata desde la General Paz hasta el Riachuelo. Además, está prevista su extensión futura hacia la zona norte. El costo de la etapa inicial es de 240 millones de dólares.

La construcción es similar al mecanismo que se usó para los aliviadores de los arroyos Vega y Maldonado. Es decir, se hará con tuneladoras, por lo que será bajo tierra. Y por la dimensión del proyecto, es posible que además de avanzar en un trabajo común con Aysa, ya que se trata de un colector cloacal, se busque financiamiento de un organismo multilateral de crédito.

Los trabajos, cuyo mayor presupuesto será requerido por el colector de la Costanera (se calcula en 240 millones de dólares), tienen un costo de 312 millones de dólares.

Con todo esto, aseguran las fuentes oficiales, el 82% de la Ciudad "está protegida contra el riesgo de inundaciones".

# Se define el juicio contra José Alperovich por abuso sexual

## Natalia locco

niocco@clarin.com

Cuatro años y medio pasaron desde la denuncia irrumpió en la política nacional. Con un mensaje desgarrador, una mujer hacía una acusación gravísima: había sido víctima -contaba- de múltiples abusos sexuales en Tucumán y Buenos Aires, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018.

El acusado era el tres veces gobernador de Tucumán José Alpesenador y nunca renunció a su cargo ni su espacio político se lo exigió. Cumplió sus cuatro años de mandato popular para hacer uso de sus fueros e intentó por todos los medios que la causa tramitara en Tucumán, cuna de su poder.

De acuerdo a la denuncia de la joven, de la que se preserva su identidad, los abusos ocurrieron en Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires, cuando viajaban para cumplir sus labores en el Congreso.

Por eso, con la intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia rovich, que para ese entonces era contra las Mujeres, a cargo de Ma- Acusado. José Alperovich.



riela Labozzetta, y el fiscal Santiago Vismara, la causa pudo salir de la provincia y se desarrolló en la Justicia nacional.

El juicio empezó el 5 de febrero y pasaron docenas de testigos en audiencias semanales. Declaró Alperovich (69), durante más de ocho horas, también su hija Sara y todo el equipo de campaña.

"Yo no abusé de ella, eso es una mentira. Yo soy un hombre de 70 años", sostuvo sobre la denuncia de la mujer, que es hija de un primo hermano suyo.

El fiscal Sandro Abraldes pidió la pena de 16 años y 6 meses de prisión para Alperovich al considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual-tres de ellos en grado de tentativa y seis sucesos de violencia sexual agravada-.

La querella reclamó 22 años de cárcel para Alperovich y que, en caso de ser condenado, se vaya detenido del Tribunal Oral N° 29, en la calle Paraguay al 1500, sin esperar que la condena quede firme.

El defensor, Augusto Garrido planteó la idea de un complot en contra de su defendido, de una venganza porque la denunciante no había tenido un lugar en la lista de candidatos, de una extorsión.

Ninguna de esas especulaciones quedó clara o probada durante el juicio y, aunque Alperovich no tiene obligación de hacerlo, basó en eso su defensa.

Hoy a las 13, tendrá una nueva oportunidad de hablarle al juez y de insistir sobre su versión. Luego, y aunque seguramente habrá apelaciones, Alperovich conocerá su suerte.

Sociedad 37



Sin salida. Ronald "Jota" Jilmer Huertas, Jorge "Monillo" Andía Arnao y Carlos "Caballito" Alvarado Andía.

### Detienen a tres narcos de "la banda de los peruanos" de Bajo Flores

Buscados desde 2021, eran parte del grupo de "Pantro", sucesor de "Marcos". Cayeron en Perú y en La Matanza.

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Cayeron las primeras y las segundas líneas y ahora parece ser el turno de los que se estaban escondiendo. Con apenas una semana de diferencia, la Gendarmería detuvo a tres miembros de la principal banda narco del Bajo Flores: dos cayeron en Perú, donde se trabajó con las autoridades locales, y un tercero en el conurbano bonaerense.

Jorge Enrique "Monillo" Andía Arnao (62) y Ronald "Jota" Jilmer Huertas (35) cayeron en Lima, Perú, entre el 8 y el 9 de junio. Ahora comenzarán los trámites de extradición. Carlos "Caballito" Alvarado Andío (36) fue detenido el jueves en Laferrere, partido de La Matanza, al oeste del Gran Buenos Aires.

Desde 2021 tenían pedido de captura nacional e internacional del Juzgado Federal N° 12 de la ciudad de Buenos Aires, acusados de cumplir distintas funciones en la banda: desde seguridad de puestos de venta hasta control de la recaudación. Los tres figuraban en los cuadernos que les secuestraron.

"Monillo", "Caballito" y "Jota" quedaron prófugos -a partir de un trabajo de la División Operaciones Metropolitanas de la Policía Federal-, luego de la detención de Johnny Ray "Pantro" Arnao Quispe (40), condenado a once años de prisión. "Pantro" se había adueñado del sector de los peruanos tras
la caída de los principales líderes.
La banda, dueña del tráfico en la
villa 1-11-14, funcionó como un
clan o una asociación de clanes interrelacionados. Entre los nuevos
detenidos, todos tienen parentezco con jefes de la organización que
fundaron hace treinta años los hermanos Fernando y Marco Antonio
Estrada Gonzáles en Bajo Flores.

Cada parte de las policías Federal o de la Ciudad o de Gendarmería permite armar el árbol genealógico de cada familia. Los apellidos se repiten. Por ejemplo, "Monillo" Andía Arnao y "Caballito" Alvarado Andía son primos de "Pantro" Arnao Quispe. A su vez, "Caballito" es primo de "Sonrisas" (José Andía Ormeño), mano derecha del capo Raúl Maylli "Dumbo" Rivera (42), hoy preso. "Jota" Huertas Martel es primo de Eddy Martel Valverde (53), conocido en la villa como "El Loco Eddy", que murió con dos compinches en una emboscada narco en el barrio, en 2022.

"Piti" y "Marcos" Estrada Gonzáles ganaron fama como narcos pesados a base de muertos y de manejar la principal boca de expendio de cocaína y paco de la Ciudad. "Marcos" está en Perú (fue expulsado desde Argentina) y "Piti" está preso en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Gran parte de sus históricos hombres de confianza fueron condenados.

Las **primeras causas** contra la banda de los Estrada Gonzáles llegaron a veredicto condenatorio en 2012 y 2013. Fueron las dos más grandes y se resolvieron por juicio abreviado. La segunda se cerró con penas que no superaron los seis años de prisión y hubo 36 condenados, sin incluir a "Marcos".

Esto tiene mucho que ver con lo que ocurre en la villa 1-11-14. "Todos los viejos miembros de la banda que fueron presos están saliendo en libertad y quieren recuperar la cancha", explicó a Clarín un experimentado investigador de la Federal. Al principio habrían juntado dinero con "cupos", el cobro de seguridad a comerciantes que no es otra cosa que una extorsión.

Algunas fuentes indican que los antiguos cuadros quieren rearmar el esquema de venta de drogas en el sector peruano, sin los Estrada Gonzáles al frente. El viernes se habría organizado un operativo en la villa con agentes de Gendarmería y de Policía de la Ciudad. Fue impulsada por una causa por supuestos celulares robados, abierta en base a denuncias de gente del barrio.

En videos grabados por vecinos se ve cómo llevan detenidos a cuatro hombres y de fondo se escucha una alarma que colocaron los vecinos para protegerse de los robos. El viernes hubo **pedradas**, gases lacrimógenos y balas de goma

### La mataron en Brasil y su familia de Córdoba denuncia destrato del Consulado argentino

Sol Goyenechea fue asesinada en Uruguayana. "Nos vieron hippies y nos cortaron el rostro", dijo su tío.

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

Sol María "Solcito" Goyenechea Luján era artesana. Nació hace 28 años en Luque, Paraguay, cuando sus padres, de los que heredó la misma **pasión**, estaban ocasionalmente en ese país. Vivió en la ciudad de Córdoba, donde cursó la primaria y la secundaria. Fue mamá de una nena, que tiene 8 años. El sábado, tras viajar con su pareja a Uruguayana, Brasil, sufrió una muerte brutal.

La joven ya fue sepultada en el cementerio local debido a una inexplicable decisión de la Justicia brasileña. Su familia viajó a Uruguayana y pidió ayuda al Consulado argentino, pero no tuvo suerte. Tras una hora de espera les contestaron: "no podemos hacer nada porque es paraguaya".

El padre de la víctima, Sergio Goyenechea (54), radicado en San Fernando del Valle de Catamarca, replicó: "Soy argentino, soy su papá". Volvieron a ignorarlo: "a mí no me consta". "Nos vieron hippies y nos cortaron el rostro", lamentó Hernán Goyenechea (50), tío de la joven asesinada.

Para la abogada Marina Romano, que asumió la representación de la familia, fue "lamentable la actitud del Consulado y de la Cancillería. Como Cancillería no les dio ayuda, el cuerpo fue enterrado en el cementerio de Uruguayana, donde no tiene ningún tipo de conservación ¿dónde está el derecho a la repatriación? Sus padres, hermanos e hija son argentinos. Violan sus derechos".

Por el "homicidio doloso" hay un sospechoso detenido, con antecedentes por delitos sexuales. Sin embargo, para la Justicia de Brasil se trata de un caso vinculado a la inseguridad y no a un femicidio. La pena máxima del Código Penal brasileño por "homicidio doloso" llega a los veinte años de prisión, pero si es un femicidio aumenta a treinta años.

La víctima había viajado a Uruguayana con su pareja, Ismael, con quien convivía desde hacía ocho años, para trabajar como artesanos. Los familiares de Sol apuntaron contra él por sus antecedentes de violencia. "La dejó sola en un bar, con gente muy extraña. La entregó", aseguró Hernán. La abogada Romano sumó que "él la celaba mucho y la hija de Sol asegura que era violento a nivel psicológico y físico".

"Ellos decidieron seguir un camino distinto: él iba a hacer un trabajo de artesano y ella iba a recoger unos materiales", contó sobre el viaje de la pareja a Uruguayana. Después del crimen, el hombre intentó cruzar el puente internacional Agustín P. Justo-Getulio Vargas, que comunica Uruguayana con Paso de los Libres (Corrientes), pero tuvo que volver a Brasil, donde tiene que reportarse diariamente, aunque no está imputado.



pe (40), condenado a once años de te de sus históricos hombres de lacrimógenos y balas de goma. ■ Final. Sol Goyenechea (28) era artesana y tenía una hija de 8 años.

### Deportes

Rumbo a la Copa América

# Messi y Di María: espalda contra espalda, listos para el último baile juntos en la Selección campeona

Los capitanes de la Scaloneta bromearon ante sus compañeros mientras se sacaban fotos en el Media Day de la Conmebol. El jueves debutan contra Canadá en Atlanta. Una historia brillante.



ATLANTA, ESTADOS UNIDOS Diego Provenzano

De una zurda para otra, de un pie a una cabeza, de una mirada a un gesto. Cómplices como dentro de la cancha, Lionel Messi y Ángel Di María no escondieron este lunes que la Copa América que empieza el jueves en Estados Unidos es su último baile juntos. Se pusieron espalda con espalda y la Pulga, rápida como en el verde césped, lanzó: "Es la última eh".

De fondo en el video que compartió la Conmebol, en uno de los salones del hotel Westin en el casco céntrico de la ciudad de Atlanta donde la Argentina se instaló el sábado pasado, se escuchaban a varios de sus compañeros que le siguieron el juego al capitán campeón del mundo. "Disparen porque no hay más, la próxima Copa América no están... Vamo' la última eh...", se alcanza a distinguir la voz de Rodrigo De Paul, el heredero asignado del liderazgo dentro del grupo de la Albiceleste.

La referencia es clara. La próxima edición del torneo más importante de selecciones a nivel continental será dentro de cuatro años. Fideo ya anunció que no habrá ningún partido más con la camiseta albiceleste cuando termine su travesía en Estados Unidos y Messi anticipa cada vez que puede que se lo dirá el cuerpo, que no tiene plazos, pero que ya se prevé complicado estar en el Mundial 2026. En 2028, por caso, la Pulga tendría 41 años.

#### **EN NÚMEROS**

#### 110

partidos jugaron juntos Messi y Di María en la Selección, que ganó 70, empató 27 y perdió 13. En total fueron 6.793 minutos. De esos 110 encuentros, en 83 ambos fueron titulares.

**52** 

goles marcaron en esos 110 partidos, 35 fueron de Messi (7 asistencias de Fideo) y 17 del ex Rosario Central (5 pases gol de Leo). La primera vez que jugaron juntos fue el 6-8-2008, ante Paraguay (1-1) por Eliminatorias, con Alfio Basile de técnico. Se bancaron mucho los momentos sin títulos Di María y Messi. Hasta habrán sido sostén uno del otro en privado, para tratar de seguir intentando, como alguna vez mencionó el surgido en Newell's.

Y, más allá de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, tuvieron que esperar hasta la Copa América 2021 para cruzar el Rubicón y ganar un título con la Selección Mayor. Lo que siguió fue un premio a la constancia, con la Finalissima 2022 y la gloria eterna de la tercera estrella en el Mundial de Qatar.

#### Una vida juntos en celeste y blanco

Las primeras fotos que compartió la cuenta oficial de la Copa América fueron las de Messi, el futbolista que será récord cuando los gajos de la pelota que tenía en sus manos empiecen a rodar por el verde césped del imponente estadio Mercedes-Benz, de la capital del estado de Georgia, el próximo jueves a las 21:00 (hora argentina).

En el brazo derecho de la camiseta albiceleste está el parque de esta edición de la Copa, en el izquierdo el claim de la Conmebol con "Vibra el continente" y en el pecho el parche como campeón 2021.

Ningún otro jugador estuvo en siete Copas América. La Pulga superará al arquero chileno Sergio Livingston, presente en 1941, 1942, 1945, 1947, 1949 y 1953. Allí disputó 34 partidos, los mismos que tiene Messi después de la final en el Maracaná contra Brasil el 10 de julio de 2021.

El primero de los dos en debutar en la Mayor fue Messi, con poco más de 18 años y ya como campeón del mundo Sub 20. El 17 de agosto de



Backstage. Lionel Messi y Ángel Di María se divirtieron como chicos en el Media Day de la Conmebol.



#### Scaloni define los 11 sin apuro

La Selección se entrenó en Atlanta y Lionel Scaloni se tomará hasta último momento para definir el equipo que presenta, prácticamente, las dudas de siempre: el lateral izquierdo (Tagliafico o Acuña), el 9 (Lautaro o Julián) y el otro acompañante de Messi en la delantera (Di María o Nico González). Tuvo que viajar media hora el plantel hasta la Universidad Kennesaw. Antes de la práctica, primera abierta a la prensa desde que llegaron, hubo una visita especial: estuvo Thiago Almada, que irá a los Juegos Olímpicos.

2005, en un amistoso en Budapest ante Hungría, el entrenador José Pekerman lo mandó a la cancha en el segundo tiempo. **Duró apenas 47** segundos en cancha.

¿Por qué Messi salió tan rápido ese día? En la primera pelota que tocó, tratando se sacarse de encima la marca de Vilmos Vanczák, Messi le pegó un supuesto codazo al defensor húngaro y fue expulsado. Una exageración del árbitro.

El de Di María con la absoluta fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010, con Alfio Basile como entrenador. El 6 de septiembre de 2008, Angelito fue titular en un mediocampo que completaban Esteban Cambiasso y Javier Mascherano. En la delantera ya estaba asentado Messi, con Juan Román Riquelme y Carlos Tevez. Lo reemplazó en el arranque del segundo tiempo Sergio Agüero, que convirtió el gol del empate 1-1 ante Paraguay.

A partir de ahí, los números de esta amistad que se forjó en la Selección y también tuvo su etapa en clubes en el Paris Saint-Germain hablan por sí solos.

Messi y Di María jugaron 110 encuentros juntos con la camiseta albiceleste, de los cuales en 83 fueron ambos titulares.

Ganaron 70, empataron 27 y perdieron apenas 13. Fueron 6.793 minutos hasta ahora, con 35 goles de Messi y 17 de Di María.

Esta historia todavía tiene capítulos por contar, ojalá sean seis y termine con una estrella más para la Selección el próximo 14 de julio en Miami. ■

#### **LEO SIN FÚTBOL**

#### Un Messi íntimo: le dio una entrevista a su ahijado en streaming

Lionel Messi le cumplió el sueño a su sobrino Tomás y sus compañeros del programa de streaming Dispuestos a Todo. Tomás le aclaró a Messi que sus entrevistas no son convencionales: "Nos gusta hacer sentir bien al invitado". Y después reveló que Leo se peleó con sus primos y sus hermanos por ser el padrino de Tomás, algo que finalmente logró: "Era el primero y todos queríamos ser el padrino", aceptó el capitán de la Selección. El 10 contó que prefiere ser anfitrión en un asado y dijo "me gustan más los postres que el asado en sí. Soy de los dulces". El ahijado de Leo contó una apuesta que hicieron con su padrino: "Me ganó un partido al truco y el que perdía tenía que correr desnudo a la pileta. Perdí yo y te aclaró que no lo voy a cumplir", dijo el chico. Leo hizo una confesión: "Tengo pendiente conocer la Argentina. Queremos hacerlo en familia, viajar por nuestro país que tiene lugares maravillosos. Me gustaría mucho recorrer nuestro país".

### Atlanta vibra por Messi, pero no sabe cuándo se juega la Copa América

En las calles del centro no hay siquiera un cartel y en el estadio del partido del próximo jueves, tampoco se lo anuncia. La opinión de los hinchas argentinos.

ATLANTA. ENVIADO ESPECIAL

El conductor de la camioneta que salió del aeropuerto y nos dejó en el alojamiento no entiende cómo cuatro argentinos están en Atlanta para trabajar como periodistas si no hay eventos deportivos por las vacaciones. La escena se repite en el que pilotea el auto hasta el centro de acreditaciones. La Copa América es un torneo desconocido para la mayoría de los residentes de Atlanta, la ciudad que vibra por Lionel Messi pero no sabe que el jueves debutará allí la Selección Argentina campeona del mundo, frente a Canadá.

En las calles de la capital del estado de Georgia nada anticipa lo que ocurrirá en el imponente estadio Mercedes-Benz, que por afuera luce como una impactante obra arquitectónica moderna, pero esconde dentro unas 71.000 butacas que estarán completas cuando Messi y compañía hagan los primeros compases del camino a la defensa del título.

Mucho espacio verde y senderos para caminatas que contrastan con los gigantes de cemento que en el casco central de la ciudad agrupan la mayoría de las empresas importantes de la región. Allí está, por ejemplo, la sede mundial de Coca-Cola, que tiene su propio museo con una entrada a poco más de 20 dólares de costo y la posibilidad de tomar toda la gaseosa que puedas durante el recorrido.

A pocos metros está el **Parque Olímpico Centennial**, que quedó de aquella edición 2006 y recuerda inmediatamente al atentado que paralizó al mundo durante los Juegos Olímpicos que se celebraron en esta ciudad.

Y ese poco interés que se olfatea en la ciudad que tiene a su economía ubicada en el 15° puesto a nivel mundial y la sexta dentro de los Estados Unidos contrasta con el calor y los gritos que irrumpen desde la esquina del hotel Westin, donde se hospeda la Selección Argentina desde su desembarco en Atlanta.

Los 35 grados que marcaron los termómetros durante la tarde complican la planificación de los horarios de entrenamiento para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, pero no impiden que los hinchas argentinos y de otras nacio-



nalidades hagan firmes la guardia esperando por sus ídolos. O en realidad por su ídolo.

Porque, claro está, Lionel Messi acapara los alaridos, los carteles y las camisetas. Más allá de ese osado que apareció con la casaca del Manchester United retro con el 7 y el "C. Ronaldo" en la espalda, imitando el festejo característico del portugués, que le valió el abucheo generalizado de los argentinos.

¿Pero qué pasa con la Copa América en Atlanta? "Acá la cultura es el fútbol americano, no es el soccer. Creo que los latinos que vienen desde Florida y Miami, están trayendo la onda, una lástima que no haya tanta publicidad, pero los argentinos vamos a llenar y a copar", le contó a Clarín Agustina Rossi, que desde hace dos años y medio llegó desde Capital Federal a Atlanta y trabaja como niñera.

En la misma línea se expresó el correntino Ramiro Zaracho, quien hace trabajos de albañilería para la comunidad religiosa de los Mormones en Atlanta. "Acá son 'a-futboleros', les gusta más el béisbol, el básquet, la pasión por el fútbol no se ve y nosotros venimos a imprimir esa locura, que se vio cuando salimos campeones del mundo y nos reunimos todos en el Parque Centennial para festejar", sostuvo.

Y de esto también se dan cuenta

#### No hay clima de Copa América, sí argentinos con camiseta.

los que pisan por primera vez esta ciudad, como es el caso de Juan Helbert y Micaela Mastrovicenzo, que ahorraron para salir desde Rosario rumbo a Atlanta, apostar porque Argentina gane el grupo y poder seguir el camino hasta la final del 14 de julio en Miami, con sus entradas ya compradas para tratar de ver los seis partidos.

"La gente acá al fútbol mucha bola no le da y se nota. Muchos nos preguntan por qué se juntan tantos argentinos y cuando les explicás dicen 'Ay, qué lindo' y se van", afirmó Helbert.

"Clima de Copa América todavía no vimos, te das cuenta que hay argentinos porque estamos todo el día con la camiseta puesta", sostuvo Mastrovicenzo, a su turno.

Quedan tres días para el debut de Argentina en un torneo complejo, casi sin margen de error, pero que ya se ha acostumbrado a jugarlo. Poco importará que no haya carteles ni clima, Argentina apunta al objetivo máximo y a ganar su estrella número 16 de Copa América.



Presencia argentina. La única señal que hay en Atlanta sobre la Copa América. MATI ARRASCOYTA

40 **Deportes** CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

#### Rumbo a la Copa América



Campeones. Messi besa la Copa América que tanto se le resistía, ante la alegría de sus compañeros. Leo dio grandes muestras de liderazgo. AP

Argentina se coronó en 2021 en el Maracaná tras 28 años. La arenga y el festejo íntimo del capitán, inolvidables.

### La última Copa América: el torneo en el que Messi por fin rompió el maleficio con la Selección



#### Oscar Barnade

obarnade@clarin.com

El silencio en el Maracaná es enorme. Apenas festejan unos pocos en un pequeño sector de plateas. Se escuchan los gritos desaforados, los cantos de felicidad de los jugadores de fútbol que se acaban de consagrar campeones. La escena puede ser similar al Maracanazo uruguayo de 1950. Pero no, es el Maracanazo argentino de 2021. La Copa América que ganó después de 28 años, el primer título de Lionel

triunfo por 1 a 0 ante Brasil con un golazo de Angel Di María.

A esta altura, es contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado sin la pandemia del Covid? ¿Cómo habría sido el desenlace del torneo si se jugaba como estaba previsto en Argentina y Colombia? ¿Argentina hubiese completado igual la trilogía de Copa América, Finalissima y Copa del Mundo?

Porque lo que estaba previsto en julio de 2019, tras la consagración de Brasil en su país, cambió drásticamente. La Copa América 2020 se iba a jugar del 12 de junio al 9 de julio, en dos sedes, Argentina y Colombia. Las 10 selecciones iban a ser divididas en dos grupos de cin-Messi con la mayor y el inolvidable co, por cercanía geográfica. El par-

tido inaugural se jugaría en Argentina y la final en Colombia.

Pero en marzo de 2020 se paró todo por la pandemia de Covid. Las competencias se suspendieron, se aplazaron. Colombia renunció primero, luego Argentina. Ninguno de los dos países estaban en condiciones de organizar el torneo con las restricciones del caso. Recién el 31 de mayo de 2021, la Conmebol confirmó la nueva sede: "Brasil será la sede de la CONMEBOL Copa América. La decisión fue adoptada este lunes, luego de la aprobación del gobierno brasileño al pedido formulado por la Confederación Brasileña de Fútbol, comenzaba el comunicado de la entidad sudamericana.

ban definidas las sedes. Finalmente, se jugó en Cuiabá, Goiania, Brasilia y Río de Janeiro, con el Maracaná escenario de la final. Se respetaron los dos grupos del sorteo realizado el 3 de diciembre de 2019 en Cartagena. Zona Norte, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; Zona Sur, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Una particularidad que tuvo la Copa es que el plantel argentino estuvo concentrado en el predio de AFA y viajaba especialmente para los partidos. En esa burbuja, para evitar contagios, había 28 jugadores, los que fueron campeones. En el camino, quedaron cinco. Uno fue un cambio de último momento, estratégico: Julián Alvarez por Lucas Alario. El juvenil de River no estaba en la lista preliminar de 50 y los 28 nombres tenían que salir de allí. Entonces, se mandó la lista con Alario a la Conmebol y el último día se informó la lesión del delantero del Bayer Leverkusen y entró el Araña.

En el último corte, los otros cuatro que se quedaron al margen fueron Juan Foyth, José Luis Palomino, Emiliano Buendía y Lucas Ocampo. Los 28 campeones, finalmente fueron: Franco Armani. Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Musso (arqueros); Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico (defensores), Marcos Acuña, Tras aquel anuncio, aún no esta- Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez y Alejandro Gómez (volantes), Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Sergio Agüero, Ángel Correa, Ángel Di María, Joaquín Correa y Julián Álvarez (delanteros).

El camino de la Scaloneta comenzó el 14 de junio ante Chile en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Fue 1-1 con un golazo de Messi de tiro libre. Después, todos triunfos: 1-0 a Uruguay en Brasilia (Guido Rodríguez de cabeza), 1-0 a Paraguay en Brasilia (Papu Gómez) y 4-1 a Bolivia en Cuiabá (2 de Messi, Papuy Lautaro Martínez).

En cuartos de final, jugó un gran partido ante Ecuador, al que derrotó con un contundente 3-0 (De Paul, Lautaro y otro tiro libre de La Pulga). En semifinales, fue un duelo durísimo con Colombia, 1-1 (Lautaro) y 3-2 en la definición por penales, donde Dibu Martínez empezó a "comerse" a los rivales. El Maracaná fue escenario de la consagración, tras el 1-0 de Fideo.

Hay varias imágenes inolvidables de aquel 9 de julio de 2021 en el mítico estadio de Río de Janeiro. En los festejos, Messi se apartó del resto, se sentó en césped y teléfono en mano, llamó a su familia: "¡Thiagui! ¿Dónde están? ¡Ciro! ¡Mirá, mirá!", gritaba a pura emoción. Antonela contestó con un "te amo", a lo que el'10 respondió "Yo también mi vida, te amo".

Después, el mundo se enteró de la arenga del capitán en el vestuario antes de la final con Brasil, cuando se estrenó el documental Sean Eternos. "Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos por estos 45 días, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. Cuarenta y cinco días donde no nos quejamos del viaje, de la comida, de los hoteles de la canchas, de nada", comenzó diciendo Lionel ante la mirada atenta de sus compañeros.

"Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa, el Chino igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó, 45 días sin nuestra familia muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Saben qué? Esta Copa tenía que jugarse en Argentina", continuó.

"Esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, para que la levantemos en el Maracaná. Para que sea más lindo para todos, así que salgamos confiados y tranquilos que esta nos la llevamos a casa", concluyó.

Fue la estrella 15 de Argentina en la Copa América. Tan cercana, tan

Deportes 4

#### **Fútbol local**

# Belmonte está cerca de Boca y seducen Almada y Galarza

El club compraría al Necaxa el 50 % del ex Lanús. Sacar a Thiago de la MLS cuesta no menos de 12 millones de dólares. Vera se quedaría en Brasil.

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Mientras el plantel se pone a punto para jugar mañana ante Almirante Brown por la Copa Argentina, Juan Román Riquelme avanza por los refuerzos pensando en el segundo semestre. Con Gary Medel confirmado como la primera incorporación y ya listo para debutar en Mendoza, hay otros nombres que hicieron ruido por estas horas. Tomás Belmonte está muy cerca, Thiago Almada confesó un llamado del presidente, Matías Galarza es una opción que seduce y no hay que descartar a Fausto Vera, a pesar del interés de Atlético Mineiro.

Boca le pagaría a Necaxa 3.500.000 dólares por el 50% del pase de Belmonte. Con los mexicanos, en esos términos, no habría problemas para repatriar al ex volante de Lanús de 26 años. Resta afinar el lápiz con el Toto, ya que pretende un salario superior alque percibe en el fútbol azteca. Según pudo averiguar Clarín, no sería un impedimento y en las próximas horas habrá un acercamiento. Riquelme no quiere dar vueltas y definir el tema antes del fin de semana.

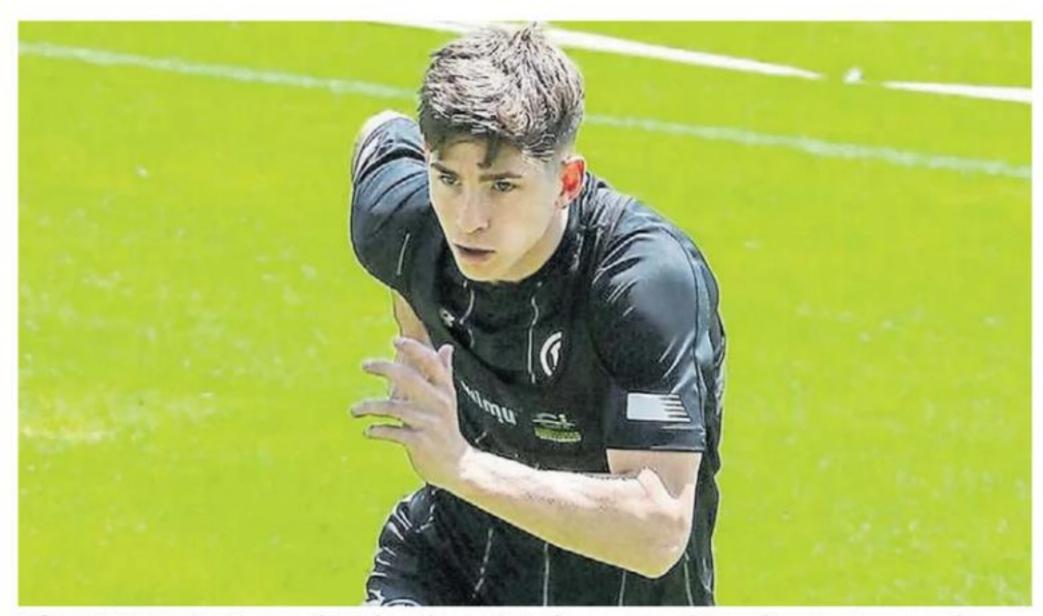

Belmonte. De Lanús a Necaxa. El jugador pide un salario alto pero no sería impedimento para que vuelva.

En cuanto a Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina, ayer confesó que se comunicó con Román. "Siempre hablo con Román, me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una linda relación. Justo ayer hablamos. Ayer hablé, pero todavía no hay nada formal", dijo el delantero de 23 años en *TyC Sports*.

"Hablé un poco de todo, fue una linda conversación, me dijo que tiene el deseo de que juegue en Boca. Yo estoy bien acá y el club me trató muy bien desde que llegué. Veremos qué pasa en estos meses", añadió.

Actualmente, Almada pertenece al Atlanta United y su cláusula de rescisión oscila en 12 millones de dólares. Afuera de la lista de 26 que disputará la Copa América, el objetivo del ex Vélez es disputar los Juegos Olímpicos de París con la Selección Sub 23. Allí, compartiría la convocatoria con Kevin Zenón, Equi Fernández, Cristian Medina y Leandro Brey.

A pesar de que Boca necesita sus refuerzos para el repechaje con Independiente del Valle, que coincidirá con la competencia en suelo francés, Almada es un futbolista que desvela a Román. No obstante, ya hay otro talentoso en carpeta. Se trata de Galarza, 22 años, ex Argentinos Juniors que juega con la camiseta del Genk de Bélgica. Robert Pires, ex jugador de la Selección de Francia, llegó a decir que "tiene cosas parecidas a Riquelme".

Lo de Vera no está cerrado, más allá de una propuesta concreta del Atlético Mineiro. Gabriel Milito quiere contar con el volante que conoce de Argentinos y el club brasileño oferto 4 millones de dólares por el 80% de la ficha, que es propiedad de Corinthians. Al mediocampista central lo tienta volver a nuestro país y todavía no está resuelto su futuro. Tiene el mismo representante que Marcos Rojo, el inglés Kristian Bereit, y esa relación podría favorecer a la hora de cerrar la negociación.

Paralelamente, Boca trabaja pensando en cerrar de la mejor manera este primer semestre. Ayer, Diego Martínez paró dos equipos y en uno de ellos, Medel jugó como volante central. Edinson Cavani no participó del entrenamiento por una molestia y por la tarde se confirmó la lesión de Jabes Saralagui, quien tendría un desgarro y será baja para mañana.

La buena noticia es que Nicolás Figal participó de la práctica, ya recuperado de un desgarro en la pierna izquierda. Aaron Anselmino, con la misma lesión, continúa fuera de carrera.

¿La posible formación? Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Median, Zenón; Lucas Janso o Cavani y Miguel Merentiel.

### El sueño de Muniain de venir a jugar a River es casi una utopía

**Iker Muniain** todavía sueña con jugar en **River**. El mediocampista español volvió a expresar lo que siente por el club. Perro su deseo s dificil de que se cumpla.

"River es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño, desde hace muchísimos años. Quitando el Athletic que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande. Lo he dicho muchas veces", afirmó Munian en una entrevista a **Marca**.

El vasco de 31 años acaba de dejar Athletic de Bilbao, el único club de su carrera. Por lo tanto, tiene el pase en su poder. Y el deseo de jugar en River surgió de él mismo. No solo por el sentimiento hacia el club, sino también porque quiere



club, sino también porque quiere Iker. Toda una vida en el Athletic Bilbao. Quiere nuevos horizontes. AFP

probar otras experiencias: fuera del fútbol europeo.

"Considero que la Argentina es una Liga muy competitiva, con pasión por el fútbol y con una cultura futbolística que tienen los argentinos, las hinchadas, la pasión que tienen en cada estadio es espectacular. **También está la Copa Libertadores de por medio, que es una Copa muy, muy deseada por todos**", reforzó Muniain al respecto.

De todos modos, su deseo no es fácil de cumplir. En primer lugar, según pudo saber Clarín, porque el jugador debería resignar mucho dinero de un posible contrato, para que en Núñez puedan pagarlo y que su salario no sea desproporcionado al del resto del plantel.

Por otro lado, afirman que hay una gran cantidad de mediocampistas no es prioridad reforzar esa zona del campo de juego.

Por último, solo queda un cupo de extranjeros en el plantel y sería para el delantero paraguayo Adam Bareiro. ■

#### Ya están los semifinalistas de la Reserva

Vélez se enfrentará a Newell's y River lo hará ante Lanús en los partidos de semifinales del torneo de Reserva tras los resultados de ayer de los cuartos.

Vélez ganó 2-0 a Talleres con goles de Maher Carrizo y Matías Domínguez en el Amalfitani que tuvo una respetable concurrencia. Estudiantes y Newell's empataron 2-2 en el tiempo reglamentario y en la Lepdra ganó 5-4 en la definición por penales.

Del otro lado de la llave, River goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Ezeiza mientras el clásico del Sur fue 2-0 para Lanús ante Banfield. Ahora falta definir fechas y escenarios de las semifinales del campeonato ■ **Deportes** CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

#### Eurocopa

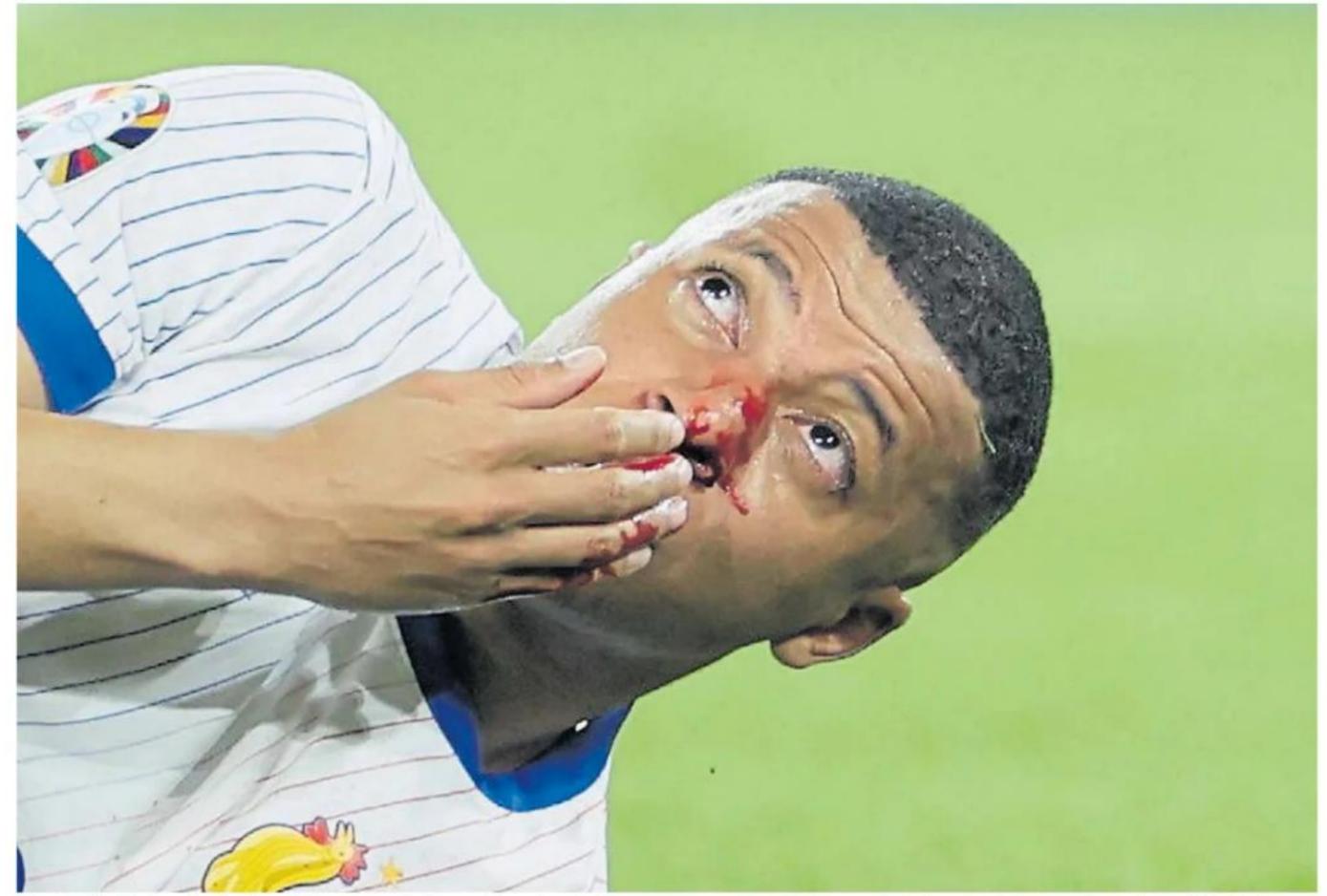

Desgracia. Se terminaba el partido, no corría riesgos Francia ante los austríacos y llegó la desgraciada jugada de la nueva joya de Real Madrid.

### Amarga victoria de Francia por la lesión en la nariz de Mbappé

Se fracturó el tabique y sería operado cuanto antes. Cuando ya se acababa el 1-0 sobre Austria, el crack cabeceó el hombro de Danso y no pudo seguir.

DÜSSELDORF., ESPECIAL.

Ganó Francia. No se la hizo fácil Austria en Düsseldorf, pero el conjunto azul, ayer vestido de blanco, se impuso por 1-0 y justificó el triunfo en su debut en la Eurocopa con un segundo tiempo más solvente. Sin embargo, terminó con máxima preocupación la selección dos veces campeona del mundo porque su gran figura, Kylian Mbappé sufrió un durísimo choque sobre el final del partido y debió salir con una fractura de tabique en medio de una hemorragia que los médicos no podían controlar.

La alarma quedó encendida de cara a lo que viene. La agencia AFP dijo anoche que sufría fractura de tabique. El futbolista fue trasladado al Hospital Universitario de Düsseldorf y al cierre de esta edición se evaluaba si debía ser operado ¿Peligra su presencia en el torneo?



El flamante refuerzo de Real Ma- La jugada. Mbappé cabecea el hombro del defensor austríaco Danso.

drid chocó con el hombro de Kevin Danson y quedó tendido con su rostro lleno de sangre. La imagen de su nariz machucada impactó. Faltaban dos minutos para el final y debió irse directo al vestuario.

Olivier Giroud fue quien lo reemplazó en esos últimos minutos de tiempo regular más los nueve que se adicionaron. Antes de salir. Mbappé se ganó la tarjeta amarilla porque volvió a ingresar al campo sin permiso del árbitro para tirarse, frenar el juego y obligar a realizar el cambio.

Una individualidad de la mano de la buena fortuna (o la mala, si se lo ve desde el punto de vista del otro equipo) le dieron a Francia la diferencia en el marcador que no sacaba en el juego. Quién otro más que Mbappé. El '10' cambió de banda por un instante, aprovechó para cambiar el ritmo y acelerar en un espacio reducido entrando al área grande sobre el costado derecho. Le ganó a Philipp Mwene y mandó un centro a media altura que Ma- capitán.

#### "SU NARIZ NO ESTÁ BIEN"

#### Deschamps es pesimista sobre Kylian

"Su nariz no está nada bien. Probablemente se la haya roto. Ya veremos. Es el punto negro de esta noche", contó Didier Deschamps en el campo de juego del estadio de Dusseldorf apenas consumada la victoria sobre Austria sobre el golpazo que sufrió Kylian Mbappé en su rostro.

La palabra del entrenador de la selección de Francia no trajo nada de tranquilidad y aumentó la preocupación que ya de por sí se había instalado con las impactantes imágenes de su maltrecha nariz sangrando tras el choque involuntario contra el hombro del defensor Danso.

Mbappé fue directo al vestuario y de ahí al hospital. Posiblemente deberá requerir cirugía.

#### **POSICIONES**

#### Grupo D

| Equipo       | Pts. | 7 | G. | E | P. | GF. | GC. | DIF. |
|--------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Países Bajos | 3    | 1 | 1  | 0 | 0  | 2   | 1   | +1   |
| Francia      | 3    | 1 | 1  | 0 | 0  | 1   | 0   | +1   |
| Polonia      | 0    | 1 | 0  | 0 | 1  | 1   | 2   | -1   |
| Austria      | 0    | 1 | 0  | 0 | 1  | 0   | 1   | -1   |

ximilian Wöber, molestado por su compañero Kevin Danso, mandó adentro de su arco de cabeza en un intento fallido por despejar.

Era la única manera para Francia de sacar ventaja porque Austria le propuso una noche complicada, de igual a igual. Lo presionó y hasta le disputó la pelota. Y cuando todo aún estaba en cero hasta tuvo la situación más clara: desborde por la izquierda y centro de Michael Gregoritsch, la bajó Marcel Sabitzer y se lo perdió Christoph Baumgartner ante el achique de Mike Maignan (era córner pero el árbitro dio saque de arco).

Sin poder imponerse de manera colectiva, el cuadro francés fue pura individualidad. Antes de generar el gol en contra, Mbappé había tenido la primera del encuentro por la izquierda, con un remate que tapó abajo Patrick Pentz.

En el nombre por nombre, los de Didier Deschamps portaban con mayor jerarquía y trataban de explotarlo. A los autríacos no les quedaba más remedio que cortar los con infracciones a Mbappé, a Antoine Griezmann, a Ousmané Dembélé... Más allá de asumir el riesgo de generar muchas pelotas paradas cerca del área para su rival, fue una estrategia que le funcionó ya que Francia no pudo sacarle jugo a ninguno de esos tiros libres.

El complemento fue diferente. Francia se perdió muchos goles: . No pudo aumentar. No hubo festejo. Todos quedaron en vilo por su

Deportes 43

#### Eurocopa

### Bélgica no encontró el arco y lo pagó con la sorpresiva derrota ante Eslovaquia

Un error de Doku regaló el gol a Schranz a los 7 minutos. El VAR y una nueva tecnología en la pelota le anularon dos tantos de Romelu Lukaku.

FRANKFURT. ESPECIAL

Así como en 1982 fue una sorpresa el triunfo de Bélgica sobre Argentina (1-0) en el partido inaugural del Mundial de España, la victoria de Eslovaquia, también por 1-0, sobre una de las selecciones candidatas a ganar la Eurocopa 2024 también sorprendió al mundo futbolístico. El único gol del encuentro lo hizo Iván Schranz. Bélgica contó con muchísimas situaciones de gol y dos anotaciones de Lukaku fueron anuladas por el árbitro tras intervenciones del VAR además del nuevo chip incorporado a la pelota (Ver nota aparte).

Comenzó con sorpresa el partido entre Bélgica y Eslovaquia en el estadio Frankfurt Arena, ya que a los seis minutos Iván Schranz puso en ventaja a los eslovacos, después de un error de Doku en la salida de

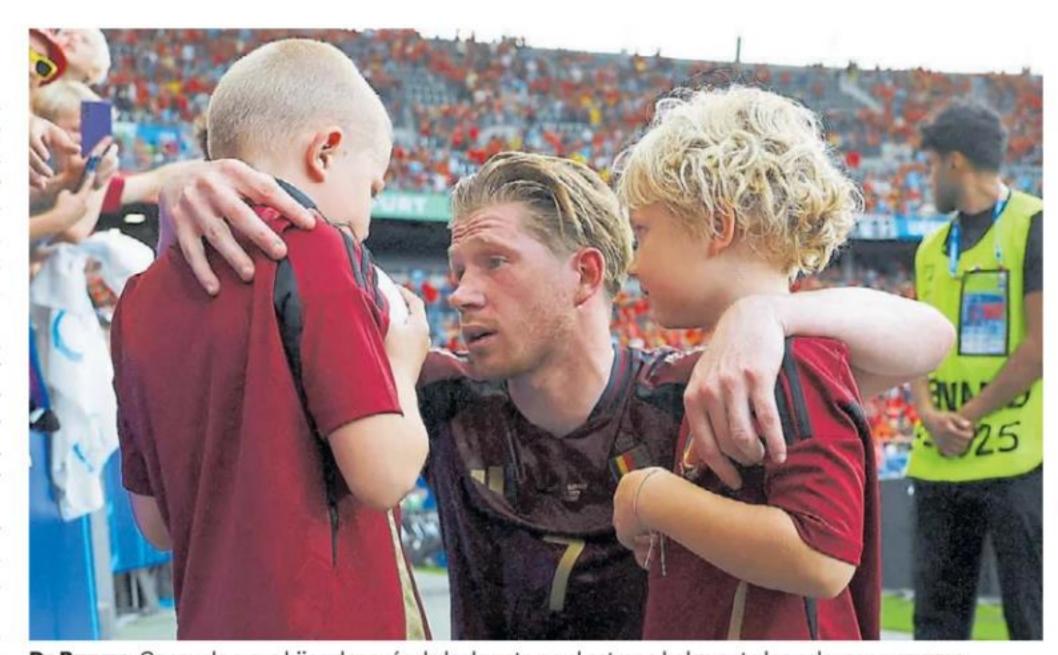

De Bruyne. Consuela a sus hijos después de la derrota en el estreno belga ante los eslovacos. REUTERS

Bélgica, que aprovechó Haraslik para tocar hacia atrás, remató Kucka, el arquero Casteels dio rebote y, habilitado, definió Schranz. Antes, los belgas habían desaprovechado dos ocasiones de gol.

De Bruyne, que arrrancó con todo y creó dfos situaciones clarísimas antes de los tres minutos para su compañero del City, Doku, y para Lukaku, luego fue perdiendo compañía, quedó aislado y la sociedad por izquierda con Trossard también se dilyó.

Bélgica pagó cara su falta de definición. Porque más allá de los dos goles anulados a Lukaku, uno por posición adelantada y otro por una mano de Openda (la tecnología sumó un sistema parecido al de un electrocardidograma para determinar si la pelota tuvo contacto con la mano del jugador) en la acción anterior a la definición del delantero, contó con un puñado de chances más, todas desaprovechadas. En el balance, el equipo belga tuvo la posesión del balón (60 %) y más remates, 15, pero solo 5 fueron efectivos al arco. Igual, Eslovaquia defendió bien el 1-0 y se llevó tres puntos cuando el empate la hubiera confomado..

#### Grupo E

| Equipo     | Pts. | 7 | G. | E | P. | GF. | GC. | DIF. |
|------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Rumania    | 3    | 1 | 1  | 0 | 0  | 3   | 0   | +3   |
| Eslovaquia | 3    | 1 | 1  | 0 | 0  | 1   | 0   | +1   |
| Bélgica    | 0    | 1 | 0  | 0 | 1  | 0   | 1   | -1   |
| Ucrania    | 0    | 1 | 0  | 0 | 1  | 0   | 3   | -3   |

### Nueva era tecnológica: chip y giroscopio en la pelota

FRANKFURT. AGENCIAS

La nueva tecnología del VAR fue aplicada en el encuentro que Eslovaquia le ganó a Bélgica por el Grupo E de la Eurocopa en Alemania. Sucedió cuando el árbitro turco Halil Umut Meler decidió anularle un gol a Romelu Lukaku (el segundo, ya que antes le habían invalidado otro por posición adelantada) a pocos minutos del final. Le cobraron mano a Lois Openda, quien desbordó y tiró el centro. que luego definió el hombre de la Roma.

A diferencia de otras pelotas que fueron protagonistas anteriormente, la de esta Eurocopa tiene una particularidad, una nueva invención: lleva en su interior no solo un chip, sino también un giroscopio.

Con esta tecnología de alto vuelo, el VAR podrá certificar con mayor precisión con qué extremidad del cuerpo tocó un futbolista la pelota. Por lo tanto, es más ágil definir.



Electro. El sistema detecta si un jugador tocó la pelota con la mano.

por ejemplo, si hubo mano en una determinada jugada. Cabe destacar que, a su vez, también detecta el fuera de jugo.

cuerpo tocó un futbolista la pelota. Por lo tanto, es más ágil definir, su presentación, "la nueva tecnología permitirá ver cada elemento del movimiento del balón y será útil en las decisiones del videoarbitraje".

Y así sucedió en el segundo gol terística insignia de la compe anulado a Bélgica. En el VAR se obcia estampada en el centro. ■

servó la jugada y se utilizó la nueva tecnología, la cual muestra un diagrama como si fuera un electrocardiograma, el cual pica para arriba si se detecta el impacto en la mano, que fue lo que sucedió con Openda.

Entonces, funcionó el giroscopio, que es un dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún aparato. Los sensores giroscopios son dispositivos que detectan la velocidad angular, el cambio en el ángulo rotacional por unidad de tiempo.

Esta situación hizo recordar a que en cricket hay una herramienta que se llama "ultraedge" que usan para ver si la pelota tocó el bate. Ahora, en el fútbol, se busca determinar si la pelota impacta en la mano.

La pelota, denominada "FúsbaIlliebe", que en español significa 
"amor por el fútbol", es el nombre 
que Adidas diseñó para la actual 
Eurocopa, que se juega en Alemania. En lo que al diseño respecta, la 
pelota fue hecha con poliéster reciclado. Aunque es blanca, lleva detalles en negro, azul, verde y naranja. Del mismo modo, tiene la característica insignia de la competencia estampada en el centro. ■

#### Rumania goleó a Ucrania y de entrada dio un gran paso

ALEMANIA. ESPECIAL

Rumania sorprendió y goleó 3-0 a Ucrania en el inicio del Grupo E de la Eurocopa 2024, en un encuentro disputado en el Allianz Arena de Munich. Para ponerse en ventaja, Rumania aprovechó una mala salida de la defensa de Ucrania, Nicolae Stanciu recibió la pelota a la altura de la media luna y clavó un derechazo fuerte al ángulo, lejos del alcance del guardameta ucraniano. Y a poco del inicio del complemento, en menos de cinco minutos (entre los 8 y los 12), el equipo rumano aprovechó muy bien una contra y una pelota parada para anotar dos goles más a través de Razvan Marin y Denis Dragus, para concretar la goleada. Unos minutos más tarde, ingresó Ianis Hagi, de 25 años, hijo del talentoso Gheorghe Hagi, que complicó a Argentina en Estados Unidos 1994. ■

Deportes CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

**Tenis** 

### Federer, a fondo: "El retiro es un funeral de tu propia vida"

El ex número uno del mundo habló con crudeza de cómo maduró y madura la decisión de abandonar la competencia, en la previa de un documental.

El 23 de septiembre de 2022 se terminó una época dorada del tenis. En un O2 Arena londinense explotado de gente, Roger Federer colgó la raqueta tras disputar su último partido: un dobles en la Copa Laver con Rafael Nadal como compañero. El suizo había pasado 14 meses alejado del circuito para tratar de recuperar una rodilla derecha en la que ya había sufrido dos operaciones. Cuando se dio cuenta que era momento del final, convocó a sus más grandes amigos y rivales para acompañarlo en ese torneo. A días del estreno del documental sobre sus últimos días como jugador, Federer reconoció: "El retiro es una especie de funeral de tu vida".

"Es una sensación muy extraña. Estás completamente alerta y vivís un gran desenfoque a cámara lenta de todo lo que está pasando. Los deportistas que todavía no se han retirado no saben lo que de verdad significa. Es como una operación: solo sabés lo que se siente una vez que has pasado por ella. Ver el documental es una terapia, pero es muy duro porque sé lo que sentí y vuelvo a pasar por ello", reflexionó en una entrevista con el diario español "El País", en el marco de la promoción de "Federer: Twelve Final Days" (Federer: Últimos Doce Días) que se estrenará el jueves en Amazon Prime.

"Decir 'se acabó' genera una combinación de sentimientos. Estás triste, porque sabés que está acercándose y que es inevitable, pero todos sabemos que va a terminar.



La foto del adiós. Roger Federer y Rafael Nadal, tomados de la mano en la Copa Laver de 2022. @ATPTOUR

Entonces intentás encararlo de la forma más agradable posible y confiás en que sea bonito, no solo un proceso de sufrimiento. Traté de convencerme de que debía ser un momento feliz de mi carrera, no algo triste", comentó.

"El momento difícil del proceso es cuando te das cuenta de que te queda una última ascensión hasta la cima y ves que no está sucediendo. Me hubiera gustado tener una

última oportunidad para jugar, pero al mismo tiempo sentí alivio por no tener que pasar de nuevo por todas esas emociones brutales del dolor. Así que decidí parar y me siento muy feliz de haber tomado la decisión. Soy feliz y estoy súper contento", declaró.

Federer jugó su último partido en el circuito ATP el 7 de julio de 2021. Un año después, volvió al All England para la celebración por el

100° aniversario de la cancha central, en la que conquistó ocho de sus 20 Grand Slams. "Me preguntaron si esperaba volver el año siguiente para jugar y yo seguía creyendo que sí. Sin embargo, me fui de vacaciones a Ibiza y me di cuenta de que se había acabado. Dije: 'Ok, no pasa nada'. Y no hablé demasiado sobre ello. Simplemente estaba disfrutando de mi vida sin el tenis, sin entrenamientos ni rehabilitación", relató.

Federer recordó que les contó la decisión a su familia y a las personas más cercanas a él. Finalmente, el 15 de septiembre de 2022 se lo comunicó al mundo.

El suizo se emocionó al hablar de Mirka, su esposa: "Nos conocimos en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cuando todavía no había ganado ningún título, así que ha estado conmigo casi en cada paso del camino. Me enseñó qué es la disciplina, me ayudó mucho en los momentos complicados y jugó un papel muy importante para que mantuviera la motivación".

Sobre la vigencia de Novak Djokovic, afirmó: "Es increíble cómo se desarrolló como jugador y también como persona".

Y confesó que tuvo miedo de que Nadal se retirara antes que él. "Hubiera sido un shock para mí. Soy feliz de haberme ido primero, para que ellos también tuvieran una fase en sus carreras sin mí, porque yo tuve ese momento antes de que aparecieran Rafa, Novak y Andy Murray".

Fue inolvidable lo vivido por Federer junto a Nadal en la Copa Laver. "Fue hermosa la manera cómo expresó lo que significó la ocasión: 'Cuando Roger se va, una parte de mi vida también se va'. Para mí también va a ser muy interesante ver cómo viviré el retiro cualquiera de ellos. Verlos terminar va a ser duro. Estar todos juntos fue como si el tiempo se detuviera durante un segundo. Fue realmente bonito", recordó.

Aquella inolvidable jornada en el O2 Arena dejó una postal imborrable: Roger y Rafa llorando, tomados de la mano. Una foto que el suizo guardó. "La tengo en casa, enmarcada, en un espacio con imágenes de mi carrera. Es un momento en el que pudimos reflexionar sobre lo que acabábamos de vivir y lo afortunados que fuimos de ser tenistas y de haber podido convertir nuestra pasión en una profesión de ensueño", cerró.■

### Cerúndolo vs. Alcaraz, mano a mano en el debut en Queen's

Los tenistas argentinos y españoles siempre tuvieron afinidad. Francisco Cerúndolo, por ejemplo, tiene una linda amistad con Carlos Alcaraz. Tan bien se llevan que el murciano tiene pendiente una invitación para comer un asado en la casa de los Cerúndolo en Buenos Aires, que por falta de tiempo aún no se pudo concretar. Claro que el azar determinó que hoy se cruzarán en la primera ronda del ATP 500 de Queen's, el primer torneo que jugarán en la gira de césped.

El argentino y el español nunca chocaron en un partido a nivel ATP. Aunque sí se vieron las caras una vez hace cinco temporadas. Fue en las semifinales de un Future en Palmanova, Mallorca, en enero de 2019. Cerúndolo, cuatro años más grande que Alcaraz, dominó a un Carlitos de apenas 15 años y se impuso por 6-2 y 6-4.

"No me acuerdo mucho del partido. Pero me acuerdo de que yo tenía 19 años y él 15. Le gané la semifinal y salí del partido diciendo: 'Es- don. Es un lindo desafío". ■

te chico juega demasiado bien para su edad", contó Cerúndolo en una entrevista con EFE.

"Me sorprendió que yo, jugando bien, tenía que estar tan a tope con un rival tan joven. Pensaba que iba a ser muy bueno, pero no tan rápido, claro", admitió Francisco.

Sobre el duelo de hoy, Cerúndolo avisó: "Será un partido durísimo. Viene de ganar Roland Garros, es numero dos del mundo, es el campeón defensor aquí y en Wimble-



Juntos en Londres. Cerúndolo y Alcaraz, en Queen's. @MANUSANCHEZGOM

**Deportes** 45 CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

Vóleibol

### La Selección se juega esta semana el pasaje a París

Los medallistas olímpicos en Tokio 2020 enfrentarán hoy a Eslovenia en la recta final de la Liga de Naciones.

LJUBLJANA, ESLOVENIA. ESPECIAL

El seleccionado masculino de vóleibol, ganador del bronce olímpico en Tokio 2020, tiene una semana clave en la Liga de Naciones de cara a París 2024. El equipo dirigido por Marcelo Méndez disputará desde hoy la última parte de la fase regular de ese torneo por países, en la que buscará sellar su clasificación para los Juegos Olímpicos de la capital francesa.

Los argentinos jugarán cuatro partidos en Ljubljana ante el local Eslovenia (hoy a las 15.30), Turquía (el jueves a las 8), Polonia (el viernes a las 8) y Bulgaria (el sábado a la misma hora). Y buscarán sumar puntos para el ranking olímpico, que el lunes entregará los últimos 5 cupos disponibles para París.

¿Cuántas chances tienen de ga-



Camino a París. La Selección masculina de vóleibol va por todo. FEVA

#### nar uno de esos pasajes? Muchas.

Argentina se ubica octavo en la clasificación y tercero entre los equipos que no tienen asegurada su presencia en los Juegos, con 302,36 puntos. Arriba tienen a Italia con 369,3 y Eslovenia con 335,03, dos que sacaron una gran ventaja y tienen prácticamente aseguradas sus plazas. Abajo aparecen Serbia (251,55), Cuba (250,64) y Países Bajos (217,38).

El plantel que competirá en Ljubljana está integrado por Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Kukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Facundo Conte, Ezequiel Palacios, Jan Martínez y Santiago Danani.

Si consigue la clasificación olímpica, el seleccionado argentino hará historia por múltiples razones. Porque por primera vez dirá presente en cuatro ediciones consecutivas: Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París. Porque Marcelo Méndez se convertiría en el primer entrenador en dirigir al equipo nacional en dos citas olímpicas seguidas. Y porque Conte y De Cecco podrían transformarse en los primeros voleibolistas argentinos en disputar cuatro Juegos Olímpi cos. ■

#### La libreta de polideportivo

Natación

#### Récord mundial de Walsh en 100 mariposa

La nadadora estadounidense Gretchen Walsh batió el récord mundial de los 100 metros mariposa durante el selectivo de su país para los Juegos Olímpicos de París 2024. En Indianápolis, paró el cronometro en 55s18 y superó la plusmarca anterior, que había establecido la sueca Sarah Sjöström con 55s48.

Básquetbol

#### Boca y Olímpico, en semifinales de la Liga

Boca y Ciclista Olímpico ya son semifinalistas de la Liga Nacional de básquetbol. Mientras el equipo porteño cerró 3-1 la serie ante San Lorenzo, el santiagueño barrió 3-0 a Platense. Hoy a las 22, definirán Quimsa (2)-Peñarol (2). Y mañana a las 21, Instituto (2)-Regatas Corrientes (2).

### LO MEJOR PARA TU HOGAR CON 365





-25%

### **EN EL COSTO DE INSTALACIÓN DE ALARMAS**

TODOS LOS DÍAS, CON 365 PLUS.

-20% con 365.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

### Spot

#### **Televisión**

Es la locutora del reality y desde hace 20 años trabaja en el programa de la diva. ¿Por qué tiene tatuado a Santiago del Moro en su espalda?

### La historia de Claudia Fasolo: la otra voz de "Gran Hermano" y de Susana



Silvina Lamazares

slamazaresclarin.com

leva más de 35 años de carrera. No podría decirse que lo hace "de modo silencioso", porque precisamente trabaja con su voz. Pero no es de los locutores devorados por la fama. Ni de los que tienen el celular cargado de fotos con famosos. Sin embargo, en los últimos tiempos la otra voz de Gran Hermano (Telefe) pasó a tener un artículo por encima de su nombre, para convertirse sencillamente en "La Fasolo".

-¿Vos te sentís personaje?

ges", jugaran en otra liga...

-Para nada. Todo lo contrario. -Igual, las que llevan el "La" como presentación, tipo "La Bor-

-Nunca me había pasado esto, es muy loco. Es más, soy muy pudorosa aunque no parezca. En mi personalidad tal vez no, pero en mi trabajo sí lo soy. Es mu difícil que vaya a algún lugar y diga de qué trabajo, salvo que alguien lo mencione.

#### -Apenas se te escucha hablar se nota que sos locutora.

-Sí, pero no lo ando diciendo. Es cierto que en algunos lugares me presentan como 'La locu de Susana, la locu de Lucho'. Y, siempre que puedo, digo: 'No, yo soy Claudia'. Tampoco me saco fotos con famosos. Hace 20 años que trabajo con Susana (Giménez), pasaron todos los que te puedas imaginar y nunca me saqué con ninguno.

-¿No tenés fotos con Susana?
-Ni una V con Santiago tengo no

 -Ni una. Y con Santiago tengo porque me sacó él. Soy cero cholula e híper respetuosa de los que están trabajando y exponiéndose.

Locutora de *Gran Hermano* y de *A la Barbarossa*, prefiere no dar precisiones de su edad: "Siempre fui la más chica en todos lados, siempre fui Claudita o Fasolita, y ahora que tengo 50 y pico me da no sé qué hablar de mis años. Sí me encanta decir que soy abuela. Tengo dos hijos y dos nietos y un tercero que está en camino".

Cuenta que Gonzalo tiene 13 años y, Felipe, 3. "Y viene una niña



La Fasolo. Por su trabajo con Susana y su actual auge en "GH", lleva el artículo por sobre el nombre.

en unos meses. Mis hijos, que se llaman Johanna y Brian, son lo más. A ellos les debo todo, demasiadas ausencias padecieron", reconoce y se le quiebra la voz. Los ojos se le humedecen, se impone una pausa y, apelando a sus conocimientos sobre el manejo del aire, inhala, exhala y sigue.

"Empecé muy chica en los medios. Entré con 17 a Radio del Plata, a FM 100, que en ese momento era Mitre, y a FM R de Rivadavia. Uno de los primeros grandes con los que laburé fue Juan Alberto Badía", recuerda la capricorniana nacida un 31 de diciembre.

"En una época cubría la calle para Lucho Avilés: fueron diez años en los que iba a los aeropuertos las 5 de la mañana y, a la noche, a los boliches a hacer notas. Y en ese momento mis hijos estaban en pleno crecimiento y no contaban con el papá. Cuando repaso todo me doy cuenta de los momentos clave en los que no estuve, Día de la madre, fin de año. Ellos no me reclaman nada, pero cada tanto puede aparecer algún pase chiquitito de factura y mucha culpa de mi parte. Pero si se volviera a dar el mismo escenario creo que repetiría todo porque no me quedaba otra que salir a bancar la casa y a los chicos. Estoy orgullosa de eso", asume. -¿Siguen viviendo con vos?

-No, vivo sola desde hace muchos

años. El trabajo es el eje de mi vida.

66

A la vida post 'GH', que el año que viene gracias a Dios vuelve, me la imagino esperando a Susana".

Mirá, el 24 de mayo fue el día del operador de radio y me puse a pensar en que pasé más momentos con mis compañeros que con mis hijos. O con mi mamá. Soy hija única y mis padres se me fueron jóvenes. Postergué muchas cosas por mi trabajo, pero lo amo con todas mis tripas.

#### -¿Siempre quisiste ser locutora? -No, ni sabía que existía la carrera

-No, ni sabia que existia la carrera de locución, estaba anotada en Psicología. Es más, me recibí de psicóloga social.

#### -¿Te dabas cuenta del color de tu voz?

-No, sólo tengo registrado que a mis viejos les encantaba que cantara, pero cantaba muy mal. Sí sabía que tenía muy buena dicción, cosa que me ha salvado para conseguir otros laburos. Porque he tenido épocas muy malas, no fue todo color de rosa. El Tano llamó al ISER y le dijeron lo de la edad y luego al Cosal y me anoté. Confié en su criterio. La recorrida por el pasado la hizo

lagrimear otra vez: "Estas últimas semanas me agarró un poco de emoción y pienso qué contentos estarían mis viejos de lo bien que me va. Mi viejo se fue escuchándome en radio Del Plata. Y la vieja, hasta el último día, me esperaba mirando por la ventana". Para Susana "soy Claudita, llevo una vida con ella, nos entendemos muy bien laburando. De hecho pidió que yo leyera el texto del premio que le entregaron en los Martín Fierro. Es una gran laburante, de la vieja escuela. Nunca excedí la confianza. nunca me metí en su camarín".

Tanto en las galas como en los debates de GH, la complicidad y la dinámica de trabajo entre el conductor y la locutora están a la vista. A cuento de muchas cosas, él nombra a La Fasolo naturalmente: "A Santi lo conocí hace 11 años. Yo estaba trabajando en Mega y él tenía un programa en La Pop y me llamaron para hacer una suplencia en su programa. Con mi mamá y mis hijos lo mirábamos desde la época de MuchMusic, cuando era chiquito. Y mi vieja decía 'Este pibe va a ser, este pibe va a ser...'Y los cuatro frente al televisor sin imaginar que iba a terminar laburando con él. Mis hijos lo adoran".

Y recuerda que "cuando hice la suplencia sucedió algo mágico: encontré al ser humano más noble de todos mis años de carrera y que me disculpen todos los que han sido nobles conmigo".

#### -Como dirían los jóvenes de hoy, "eso es un montón".

-Tengo una frase de la que más de uno se ríe cuando la digo: vienen mis hijos y mis nietos, mis amigos más cercanos y Santi, que para mí ya es familia. Y creo que escala posiciones con algún que otro amigo.

#### -¿Con todos los conductores te llevaste siempre bien?

MATÍAS CAMPAYA

 Tuve una situación con Lucho. Trabajaba de secretaria, de locutora y hacía las notas. Y un día dejé de trabajar en cámara porque me dijo 'Agachate más nena', mientras yo revolvía unos sobres. No me gustó eso y me fui. Al rato me estaba llamando para pedir disculpas. Le dije 'Si vos necesitás a alguien que se agache en cámara tomá a una modelo, porque no es mi laburo'. No sé cómo me animé, tenía 23 años. De ahí en adelante mi relación con él fue como la de un padre y una hija. Una vez me ayudó económicamente porque me cortaban la luz y me dio un adelanto. Nunca me lo quiso cobrar.

Pero ni Lucho, ni Susana ni Gerardo Sofovich están grabados en su piel. De los famosos, por ahora sólo Del Moro. En los brazos tiene tatuados los nombres de sus hijos, de sus nietos, un micrófono en la mano derecha, la frase Carpe diem y otros tributos.

Primero le da marco temporal al relato: "Esto que te cuento es de antes de pandemia. Yo era la locutora exclusiva de Susana y, cuando ella se tomó uno de sus años sabáticos, no me alcanzaba sólo con lo de la radio, porque yo alquilo. Me fui a Puerto Madryn a buscar laburo y me llamó Federico Levrino (productor de Telefe) para decirme que Santiago había firmado con el canal y había pedido una sola cosa: tenerme de locutora. 'Pídanle permiso a Susana', fue lo primero que atine a decir, medio en shock. Me volví al toque. Para mí fue 'Loco, me estás salvando la vida, voy a estar cerca de mis hijos otra vez, voy a poder alquilar".

Y sigue: "Estábamos en MasterChef y le digo 'Santi, te quiero tener tatuado'. 'Pero ¿vos estás loca, Fasolo? ¿Qué te querés poner, la S?'. 'No, tu cara'. Me sacó cagando. Al día siguiente le digo 'El tatuador quiere una foto tuya que a vos te guste'. Le hinché tanto que lo conseguí y él me dijo 'Hacete la mitad bien, no me hagas entero". Vive sola en Liniers, adónde vuelve todas las madrugadas después del reality.

-Ya anunciaron la final para el 7 de julio. ¿Cómo imaginás la vida post "Gran Hermano"?

-Esperando a Susana. Y el año que viene vuelve GH, gracias a Dios. ■

Spot CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

#### Radio

### Martín Fierro: Calabró-Barbano acapararon toda la atención

El día después estuvo cargado de repercusiones por el desplante que sufrió la periodista de espectáculos por parte de su colega de "Lanata sin filtro".

La noche que marcó el retorno del Martín Fierro radial -que premió la mejor labor del 2023 y en algunos rubros también la del 2022-, después de dos años, se coronó con la entrega de dos estatuillas de Oro, uno por AM y otro por la FM: Nelson Castro y Santiago del Moro fueron los grandes ganadores de la fiesta de APTRA.

Pero en el día después, el gran tema no fue ese, sino el affaire Marina Calabró-Rolando Barbano. Compañeros en Lanata sin filtro (Mitre), ¿estuvieron? ¿están? en pareja y compartieron mesa en el salón ocre de La Rural. Pero ella sufrió un desplante por parte de él, que no la mencionó en su discurso de agradecimiento al recibir un premio.

Cuando la menor de las Calabró ganó el reconocimiento a mejor columnista de espectáculos, le agradeció a todo el equipo de Lanata sin filtro. También nombró a su familia: "Se lo quiero dedicar a mi viejo en el Día del Padre. A mi vieja: Coca, te amo. Iliana: te quiero, hermana. A veces te quisiera matar, pero en general te quiero". También mencionó a su hija, Mía.

Y, hacia el final, hizo una mención especial a su colega y ¿ex pareja?, Barbano: "Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor... Sí, a vos Rolando, a vos. ¡Gracias a todos!". Entonces la cámara enfocó al periodista de policiales, al que se lo notó algo incómodo. Se limitó a sonreír y no hizo otro gesto.

El problema ocurrió cuando a él le tocó el turno de subir al escenario a recibir y agradecer el premio a mejor columnista policial o judicial. Lo hizo acompañado por Rocco, el mayor de los dos hijos que tuvo con su ex mujer, Micaela Mandelevich. En su discurso, mencionó a Lanata, a diferentes colegas y amigos, pero nada dijo sobre Marina. Entonces el público, que estaba expectante, se indignó y comenzó a abuchearlo.

Las redes sociales estallaron con memes de la situación. Incluyendo a celebridades que estaban viendo el premio por televisión y expresaron su indignación. Una de las primeras en postear en su cuenta de X fue Yanina Latorre, que no había asistido al evento. Desde su casa, la panelista observó los gestos de su compañera de El Observador v escribió: "Calabró abraza a Barbano. Amooooor. Él, tieso".

Ayer dijo al aire que Calabró tiene



Te quiero, pero... Barbano parece estar explicándole a Calabró por qué no la mencionó en su discurso.

#### **DETRÁS DE ESCENA EN LA RURAL**

#### La intimidad de la fiesta: las ausencias, los debutantes y el más popular de todos

Muchas caras nuevas e históricas se reunieron en la esperada vuelta del Martín Fierro radial. Caras del deporte como Magui Aicega, el ex futbolista Fabián Cubero (por su cobertura radial del Mundial), la joven periodista Sofi Martínez y el gran Enrique Macaya Márquez cruzaron generaciones en un mismo espacio, así como también lo hicieron el experimentado Juan Alberto Mateyko, institución radial, y figuras televisivas como Silvio Soldán.

Junto a Jorge Lanata -se está re-

que la aconsejó "20 mil veces", pero

se "expuso en el escenario" cuan-

do "sólo garchan". Y ejemplificó:

"Fue como cuando Batistuta cagó

a la mujer y se humilló en un gol".

nó su discurso sin mencionar a Marina, Sebastián Wainraich que

sí estaba en el lugar, no pudo evitar

mostrar su sorpresa y gritar mien-

tras se agarraba la cabeza: "¡Nooo!".

La reacción quedó registrada en un

Moria Casán, que no fue parte de

la ceremonia, opinó sobre Calabró:

video que se hizo viral.

A su vez, cuando Barbano termi-

cuperando de un infarto- y Yanina Latorre, otro de los ausentes cantados en la gala fue Mario Pergolini, que no suele ser muy amigo de las premiaciones y ésta no fue la excepción. Pero la figura radial que sí sorprendió con su silla vacía, además ternado, fue el periodista y analista político Eduardo Feinmann (Radio Mitre).

Sí estuvo Fátima Florez, recargada -y soltera- post Luna Park. "Siempre fui medio Ave Fénix, no tengo por qué estar mal", comentó, con sonrisas incómodas, en

uno de los pocos eventos públicos al que asistió como invitada -sin terna-tras su separación del presidente Javier Milei.

Los cortes publicitarios fueron casi una transmisión paralela, pero sin cámaras. De las sorpresas del "detrás" llamó la atención la larga fila para sacarse fotos con Santiago Del Moro. Una particularidad fue el ambiente familiar: muchos asistieron con sus hijos, como Nancy Pazos, Mercedes Ninci, Marcela Tauro, Paula Trápani y el vapuleado Barbano.

da y obsesiva en su amor". Sobre la actitud de Barbano, definió: "Bullying emocional". En una actitud similar, Malena Pichot le dejó un consejo a la hija de Juan Carlos Calabró: "Separate, hermana".

Anamá Ferreira también tuvo algo para decir, y escribió: "Felicitaciones a Marina Calabró por gritar su amor, pero no me gustó que él (su amor) ganó y como todo hombre no fue capaz de tirarle un cen-

#### "No acredito que esté tan humillada y obsesiva en su amor", opinó Moria Casán.

tro, ella gritó su amor y él gritó sus amigos. Siempre del lado de Marina". En otra publicación, siguió: "Estoy indignada con Barbano, para mí, cancelado. Un horror no dedicarle el premio. No tiene huevos".

Pero la novela no terminó ahí. Ayer, Marina utilizó sus redes sociales para mandarle un sutil pero fulminante mensaje a Rolando. En su cuenta de Instagram, compartió un video con el fragmento del discurso que pronunció sobre el escenario de los Martín Fierro, Casualmente, el contenido que posteó se corta antes del momento en el que hace mención a Barbano.

Luego del revuelo que se generó en los Martín Fierro, ayer a la mañana Calabró y Barbano coincidieron, como todas las mañanas, en el programa de Mitre. Y, tras ser felicitados por sus compañeros, hablaron de sus respectivos discursos.

"Está el riesgo. Yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos, pero me olvido de uno y no como nunca más un asado que no esté escupido", comenzó diciendo Barbano, sin hacer mención a la polémica. Ella tampoco se refirió a la cuestión: sólo habló de la gente a la que se olvidó de saludar.

Para echar más leña al fuego, Marcela Tauro, panelista de Intrusos (América TV), que es amiga de Calabró, contó que ambos periodistas tenían un viaje programado que finalmente se canceló a último momento. "Marina estaba mal antes de la ceremonia: no iba a ir a los Martín Fierro y él tampoco, porque tenían un viaje", reveló.

Y detalló: "Ella lo invita a él a un viaje, a Londres. El vuelo era ayer (por el domingo). Cuando sacan los pasajes, no se dan cuenta de que eran los Martín Fierro y el Día del Padre. Entonces él le dice 'no, es el Día del Padre y los Martín Fierro, yo quiero ir a los Martín Fierro".

Tauro sumó: "Entonces ella pierde todo el viaje, porque ella lo había invitado a él. Todo en primera ya un hotel cinco estrellas. Al margen de eso hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo... También lo paga ella. Y ahora él también le dijo que no va. Segundo viaje que pierden. Hagan la cuenta económica".■

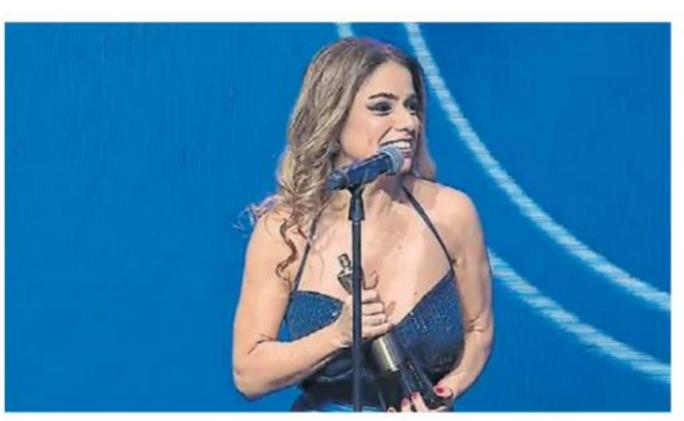

que "salir de al lado" de Barbano, y "No acredito que esté tan humilla- "Mi amor". Así llamó Calabró a Barbano desde el escenario. Él, nada.

Spot CLARIN - MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

#### Cultura

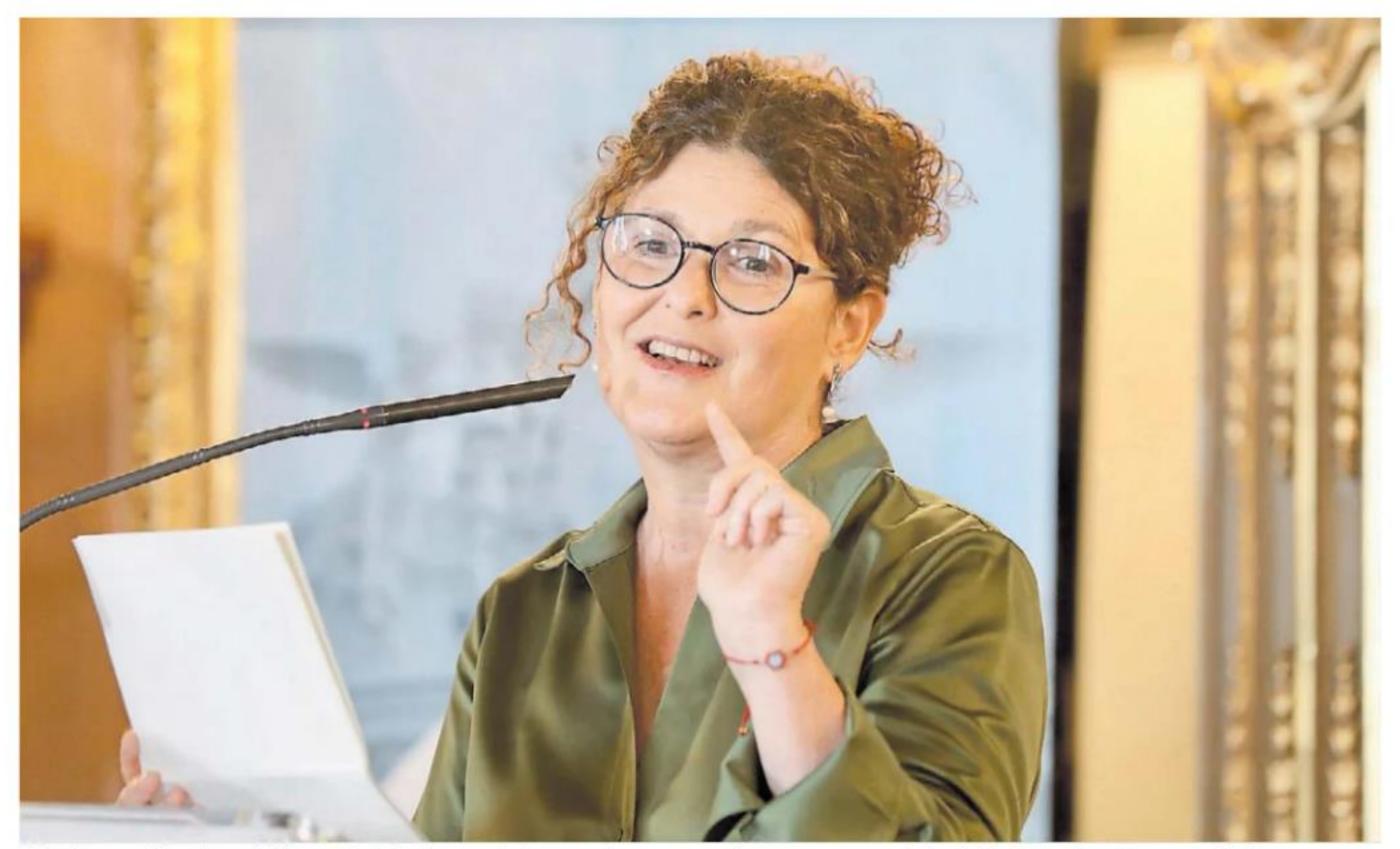

Entusiasmo. Ricardes señaló que sin dejar de atender los grandes proyectos, la norma contempla las iniciativas culturales comunitarias. C. DE LUCA

### Mecenazgo, con el objetivo de sumar proyectos barriales

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, dialogó sobre los cambios en el régimen de financiamiento. La convocatoria 2024 saldría en agosto.

#### Susana Reinoso

seccioncultura@clarin.com

"Este régimen favorece a los proyectos más pequeños, más específicos, de cada barrio y de cada comunidad, porque permite que una empresa no tenga que elegir por nivel de visibilidad. Y eso es beneficioso tanto para los proyectos relevantes como para los vecinales". Lo dice la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, en diálogo con Clarín, al referirse a los beneficios que traerá a la escena cultural la nueva ley de mecenazgo, sancionada por la Legislatura porteña por 49 votos contra tres negativos de la izquierda y sin abstenciones.

La ministra aclara que la nueva normativa es beneficiosa para todos los proyectos, "los más relevantes que necesitan un apoyo más fuerte, por ejemplo, las restauraciones patrimoniales o un desarrollo sostenido en el tiempo, pero también los de asociaciones de vecinos, las propuestas barriales que, muchísimas veces con mucho esdanos. Por eso, estamos felices de poder brindarle respuestas tanto a los artistas, como a los ciudadanos, las fundaciones, las asociaciones vecinales y los vecinos".

Ricardes puso de relieve que la intención de la nueva ley, que será reglamentada por el Poder Ejecutivo en breve para que la convocatoria 2024 pueda salir en agosto próximo, "es hacernos cada vez más flexibles. Queremos no solo apoyar económicamente, sino que los privados se apropien de estos proyectos y los apoyen".

La ministra puso énfasis en marcar que "es una política del jefe de gobierno, Jorge Macri, que todos los actores culturales puedan sentirse acompañados en lo que necesitan. Muchas veces hay actividades relacionadas con lo comunitario, como grupos de teatro o murales específicos o intervenciones artísticas en un barrio en particular, por eso la nueva ley va a beneficiarlos también".

La ley de mecenazgo vuelve a poner el acento en ese objetivo. Con los cambios operados durante la gestión de Horacio Rodríguez Lafuerzo, llevan adelante los ciuda- rreta, cuando Enrique Avogadro era ingresos brutos también es un es- de gobierno", sostuvo.

ministro de Cultura, se incorporó a la normativa un doble carácter de mecenazgo y patrocinio, o lo que en buen romance llamamos "sponsoreo" o "sponsoring".

Eso motivaba, por un lado, que los patrocinadores fueran a los proyectos de mayor visibilidad, porque a cualquier empresa le importa asociar su marca a una propuesta cultural relevante. De este modo, los proyectos más pequeños recibían menos de lo que pedían y tenían más dificultades para conseguir mecenas.

Pero además, con Rodríguez Larreta en campaña electoral para presidente, el mecenazgo sostenido con los impuestos de los ciudadanos porteños, se federalizó y pudieron presentarse proyectos de otros distritos.

"Este mecenazgo es para los proyectos de Buenos Aires y asociaciones, fundaciones y personas que tienen sede en la Ciudad", asegura la ministra. Y agrega que "el mecenazgo es un esfuerzo de la Ciudad para derivar directamente a proyectos de la ciudadanía y sus entidades. Parte de esa recaudación de fuerzo de los vecinos de la Ciudad". reflexionó la ministra.

Como informó en exclusiva Clarín, la ley sancionada la semana pasada va a financiar el 100% de los proyectos presentados por personas fisicas o individuos, así como los que promuevan inclusión social, en tanto que para las propuestas de personas jurídicas, que suelen tener mayor relevancia, los privados deducirán el 80% de sus ingresos brutos.

Consultada la ministra si dentro de cultura se incluirían cursos barriales de otra índole que no sean las expresiones específicas contempladas por el mecenazgo (patrimonio, cine, teatro, literatura, danza, artes visuales, etc.), Ricardes dijo que se "privilegiarán los proyectos socioculturales con inclusión social. La cultura es suficientemente fuerte como para generar industrias creativas y trabajos de calidad sin abrirse a cualquier otro tipo de actividad".

Y agregó que la cultura es "un espacio de transformación social y ciudadana y estamos para apoyar grandes y pequeños emprendimientos. Esa es la vocación del jefe

La ministra dijo que la expectativa, a partir de la nueva ley, es que se inscribirán más proyectos pero también "vamos a clarificar situaciones, poniendo el énfasis en que se puede hacer mejor. Una misma asociación podrá presentar dos proyectos, porque la ley lo permite, y el Consejo de Mecenazgo decidirá si se pueden beneficiar los dos o uno solo".

#### El Estado presente

El mecenazgo en la Ciudad nació con una falla de origen, porque no se previó la existencia de titulares vinculados. Por eso hay personas jurídicas que fueron beneficiadas por partida doble en el pasado y otros se quedaron sin nada.

"Esta es una ley virtuosa de la Ciudad que será transversal a todos los barrios y relevante para los artistas y las asociaciones, pero sobre todo para el ciudadano que en definitiva tiene que ser el beneficiario", subrayó Ricardes.

#### La nueva ley se aprobó la semana pasada en la Legislatura.

"Los porteños saben que la cultura transforma su vida. Por eso habrá mecenazgo para la restauración de un edificio en un barrio que no ha sido considerado, porque los vecinos lo ven cada vez que caminan por su comunidad, pero también va a poder acceder al vestuario para el coro de su vecindario donde canta", sostuvo.

La ley anterior contemplaba que una empresa podría ser beneficiada con el 50% de desgravación impositiva si lo había sido en otras oportunidades. Pero así como era mecenas por el 50%, el otro 50% lo ponía cash como sponsor. Eso motivó que los proyectos culturales pasaran a competir con proyectos de marketing cultural. No a todo el mndo le interesa apoyar proyectos pequeños, sobre todo si la normativa empuja a lo contrario.

"El recurso que se podrá desgravar será del 80% y el recurso genuino, un 20%. Así es mucho más interesante y lógico, y el mecenazgo no competirá con el sponsoring", concluyó la ministra.

El Consejo de Mecenazgo será elegido en los próximos meses. Primero, el ministerio terminará de liquidar en los próximos dos meses el mecenazgo de este año, que se cubre con desgravaciones de 2023, y el de 2024 que se pagará en 2025 se convocará en el segundo semestre.

De la charla telefónica de Clarín Cultura con la ministra queda claro que la intención del gobierno porteño es poner la lupa sobre las zonas de la Ciudad que necesitan mayor desarrollo cultural y donde los barrios han sido menos considerados hasta ahora.

Spot 49

#### Cine

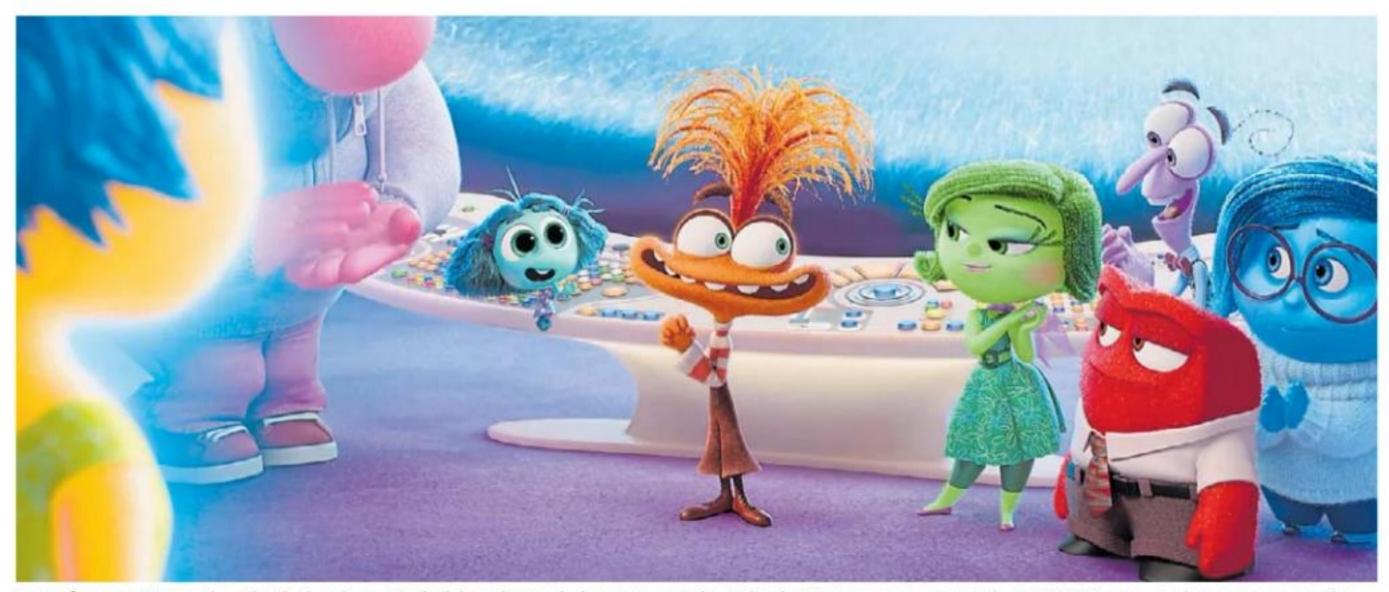

Emociones. Agrupadas alrededor de Ansiedad, las claves de la nueva producción de Pixar, que ya convocó a 1.136.931 espectadores y va por más.

### ¿Hasta dónde puede llegar "Intensa mente 2"?

En cuatro días superó el millón de entradas vendidas en los cines argentinos. Nueve de cada diez espectadores eligieron verla. ¿Se viene un récord?

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

A calmar la ansiedad: Intensa mente 2 es un exitazo, quebrando récords en la Argentina y en el mundo. La película dirigida por Kelsey Mann se estrenó el jueves 13 de junio y logró recaudar 295 millones de dólares en la taquilla mundial, entre los que se cuentan unos 155 millones en los Estados Unidos y Canadá. Y esto supone un gran récord. Según Box Office Mojo, Intensa mente 2 batió el récord del mejor estreno de animación de la historia, y supera a Super Mario Bros.: La película, que el año pasado recaudó alrededor de 146 millones de dólares.

Y eso que el filme, que tuvo un

costo altísimo (200 millones de dólares), aún no estrenó en mercados importantes, como Francia, Italia, España, China y Japón.

Para tomar conciencia del tamaño del éxito de Intensa mente 2, por ejemplo, sus 1.136.931 entradas vendidas de jueves a domingo en la Argentina superan las 1.112.855 que, en casi seis meses, había vendido Oppenheimer el año pasado.

En 2016, Rápidos y furiosos 7había alcanzado el mejor arranque histórico hasta la fecha: 1.010.518 espectadores el fin de semana de estreno, que coincidió con el de Semana Santa.

Pero en diciembre del 2021, Spider-Man: Sin camino a casa había llevado 1.100.242 espectadores en sus primeros cinco días (contando el miércoles de pre estreno), lo que le bastó al filme con Tom Holland y Zendaya en convertirse en el mejor estreno en cuanto a la taquilla de los últimos dos años.

Un récord que ahora pasó a manos de Intensa mente 2.

En la Argentina, la película más vista de la historia es otra de Pixar: "Toy Story 4".

Internacionalmente, Intensa mente 2 quebró estos récords:

Es el segundo mayor debut en América latina, sólo detrás de la épica Marvel de Disney Avengers: Endgame. Y es el mejor comienzo de todos los tiempos en mercados como Colombia, Turquía y Paraguay, y entre los cinco primeros en México, Argentina, Chile, Uruguay, Grecia y Perú. Y en cuanto a Norteamérica, los récords que quebró son varios, entre ellos:

Mejor estreno taquillero del año, superando a Duna: Parte dos (US\$82,5 millones) y Godzilla y Kong: El nuevo imperio (US\$80 millones). Único lanzamiento de 2024, y el primero desde Barbie de julio pasado (162 millones de dólares), que alcanza más de 100 millones de dólares.

El segundo debut animado más grande de todos los tiempos, detrás de la secuela de Pixar de 2018, Los increíbles 2 (182,7 millones de dólares). El segundo mayor comienzo en la historia de Pixar, por delante de Buscando a Dory, de 2016 (135 millones de dólares) y Toy

Story 4, de 2019 (120 millones de dólares) y solo detrás de Los Increíbles 2, de 2018.

En la Argentina, el 89,04 % del público que fue a los cines eligió la película de Pixar, o sea que lo hicieron prácticamente 9 de cada 10 espectadores. La que la siguió, Bad Boys: Hasta la muerte, con Will Smith, vendió solamente 83.127 entradas de jueves a domingo.

En lo que va del 2024, la que sigue siendo la más taquillera es otra película animada, Kung Fu Panda 4, con sus 1.475.633 espectadores en 13 semanas y 4 días. Segunda entonces, hasta ahora, está Intensa mente 2, y tercera quedó El planeta de los simios: Nuevo reino, con 933.208. Y ahora viene Mi villano favorito 4. Pero lo mejor está por venir. Porque este jueves 20 de junio estrena en la Argentina Mi villano favorito 4, una saga exitosísima en nuestro país.

No arrancó muy fuerte: en 2010, la primera *Mi villano favorito* vendió 577.882 entradas, muy por detrás de *Toy Story 3* (3.229.999). En 2013, *Mi villano favorito 2* saltó a 2.610.940 desde su estreno hasta el 31 de diciembre, y *Mi villano favorito 3* en 2017 sí alcanzó la cima, siendo con sus 3.834.960 espectadores la película más vista del año.

¿A cuánto llegará Intensa mente 2? A este paso, no sería descabellado pensar que superará los 4 millones de espectadores, a un mes de que comiencen las vacaciones de invierno de los chicos.

En 2015, cuando estrenó la *Inten*sa mente original, vendió 2.821.457 entradas, por debajo de la campeona del año: un spin-off de *Mi villa*no favorito: la primera *Minions* llevó 4.933.196 espectadores.

Intensa mente en su primer fin de semana, había llevado 448.596 espectadores...Y hace dos años, saliendo de la pandemia del coronavirus, Minions: Nace un villano encabezó la taquilla de ese año, con 4.566.927. El récord de la película más vista en la Argentina lo tiene otra producción animada. Y sí, también es de Pixar: Toy Story 4, con 6.632.011 espectadores.

¿A cuánto llegará *Intensa mente* 2? Esa es la pregunta. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Se comunica con serenidad y logra el respeto de otros colegas. Deja un tiempo libre para la negociación y pone sus ideas en orden.

#### **TAURO**

Bosqueja un camino de actividad que será el modelo hacia el futuro. La observación le da pautas a seguir y desarrolla sus planes.

#### **GÉMINIS**

Las insinuaciones pierden efecto, busque aclarar sus pretensiones. Cambios bienvenidos, exprese sus ideas con libertad.

#### **CÁNCER**

Busque aliados para progresar en sus planes laborales. Muchas palabras con poco contenido harán difícil la llegada a acuerdos.

#### LEO

Plantea metas a mediano plazo en su actividad profesional. Se ordena para tomar decisiones justas que logren más equilibrio.

#### VIRGO

Su economía es el punto de apoyo para nuevos emprendimientos. Afírmese en métodos confiables, siga corazonadas y progresará.

#### LIBRA

La intuición puede despejar dudas y movilizar decisiones. Anímese a comunicar lo que siente, tiene varias aristas para evaluar.

#### ESCORPIO

Las dificultades se resolverán con la búsqueda de comprensión. Da impulso a iniciativas propias para generar nuevas ganancias.

#### SAGITARIO

Cambios que favorecerán su actividad profesional. Cuidado con los excesos, trate de transmitir su convicción con ideas plenas.

#### **CAPRICORNIO**

Opciones que dan otro panorama. Las dudas comienzan a disiparse, es momento de cambiar de rumbo y mejorar estrategias actuales.

#### ACUARIO

El ingenio marca un camino a seguir y su desarrollo. La sensibilidad gana espacio en la vida afectiva, reconoce sus sentimientos.

#### PISICIS

El trabajo se afianza con una posición realista que mejora todos los resultados. Amplía la comprensión con nuevas experiencias. 50 Spot

#### **Personajes**

### Daniel Radcliffe ganó su primer premio en Broadway

Fue distinguido en la entrega de los Tony, que reconocen al teatro, como mejor actor de reparto. Los galardones.

The Outsiders, una cruda adaptación de la clásica novela juvenil, que había sido llevada al cine por Francis Ford Coppola como Los marginados, ganó el premio Tony al mejor musical en una noche en la que las mujeres dieron que hablar. El musical, basado en el libro de la autora S. E. Hinton, trata sobre pandillas rivales de ricos y pobres en Oklahoma en la década de 1960. La victoria significó que Angelina Jolie, quien es una de sus productoras, también obtuvo su primer Tony.

En su discurso, el productor Matthew Rego agradeció a Hinton, quien se encontraba entre el público en el Lincoln Center de Manhattan: "Susie, estoy aquí para decirte que tu historia y su eterno mensaje de amor y familia y de permanecer fieles ha cambiado para siempre todas nuestras vidas".

Stereophonic, la obra sobre una banda similar a Fleetwood Mac que graba un álbum durante un año turbulento y que les cambió la vida, ganó el premio a la mejor obra nueva y tuvo la mayor cantidad de premios totales de la noche con cinco. Fue escrita por David Adjmi, con canciones del exmiembro de Arcade Fire, Will Butler.

"¡Oh, no! Mi agente me dio un be-



En la gala del domingo. Daniel celebrado por su papel en un musical. AP

tabloqueante (medicamento que reduce la presión arterial), pero no está funcionando", dijo Adjmi. Agregó que la obra tardó 11 años en realizarse.

"Fue un viaje muy difícil para llegar hasta aquí", dijo. "Necesitamos financiar las artes en Estados Unidos".

Dos invitados especiales electrizaron a la multitud: Jay-Z y **Hillary Rodham Clinton**. Esta última, productora de un musical sobre sufragistas, presentó *Suffs*. "He estado en muchos escenarios, pero esto es muy especial", dijo Clinton. "Sé un poco lo difícil que es lograr un cambio".

En la primera presentación musical, Alicia Keys apareció al piano mientras el elenco de su musical semi autobiográfico, Hell's Kitchen, presentaba un popurrí de canciones. Cantó el éxito de 2009 de ella y Jay-Z "Empire State of Mind", uniéndose al rapero. El aplauso de la platea fue ensordecedor.

Más tarde, la debutante Maleah

Joi Moon ganó el premio a la mejor actriz principal por Hell's Kitchen, superando el desafío de la veterana Kelli O'Hara. La joven de 21 años, que interpreta un papel basado libremente en la vida de Keys, dedicó su premio a sus padres.

Danya Taymor, cuya tía es Julie Taymor, la primera mujer en ganar un premio Tony por dirigir un musical, se convirtió en la sexta mujer en ganar el mismo premio por The Outsiders.

Luego, Shaina Taub, la segunda mujer en la historia de Broadway en escribir, componer y protagonizar un musical de Broadway, ganó el premio a la mejor banda sonora, la novena mujer en hacerlo. La creadora de Suffs ya había ganado el premio al mejor libreto esa misma noche.

"Si te sentís inspirado por la historia de Suffs, por favor asegurate de que vos y todos tus conocidos se hayan registrado para votar y votar, votar, votar", dijo.

#### Premio a un actor de Succession

Jeremy Strong se llevó a su casa el primer gran premio de la noche. La estrella de Succession obtuvo su primer Tony por su trabajo en la reposición de la obra política de Henrik Ibsen de 1882 Un enemigo del pueblo. El premio al mejor actor principal en una obra de teatro se suma a su Emmy, el Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla y su Globo de Oro.

Kara Young, la primera artista negra en ser nominada a un Tony tres años consecutivos, ganó esta vez como mejor actriz de reparto en una obra de teatro por *Purlie Victorious*, la historia del plan de un predicador negro para reclamar su herencia y recuperar su iglesia del dueño de una plantación.

"Gracias a mis antepasados", dijo, dando las gracias a una lista que incluía al dramaturgo Ossie Davis y a su coprotagonista Ruby Dee, quien originó su papel.

#### La estrella de Harry Potter

El astro de Harry Potter, Daniel Radcliffe, cimentó el giro de su carrera teatral al ganar el premio al mejor actor de reparto en un musical, su primer trofeo en cinco espectáculos de Broadway. Ganó por la reposición de Merrily We Roll Along, el musical de Stephen Sondheim y George Furth.

"Esta es una de las mejores experiencias de mi vida", dijo Radcliffe. "Creo que nunca volveré a tenerlo tan bien".

Merrily... también fue nombrada mejor reposición musical y le valió a Jonathan Groff su primer Tony, como actor principal en un musical. Groff, previamente nominado por Spring Awakening y Hamilton, agradeció a sus coprotagonistas Lindsay Méndez y Radcliffe, ambos emocionados en la platea.

Kecia Lewis, quien interpreta a una formidable profesora de piano en Hell's Kitchen, también se llevó a casa su primer Tony. La veterana de 40 años hizo su debut en Broadway a los 18 en la compañía original de Dreamgirls. "Este momento es el que soñé durante esos 40 años", dijo. "¡No te rindas!".

Appropriate, el espectáculo de Branden Jacobs-Jenkins centrado en una reunión familiar en Arkansas, fue nombrada mejor reposición de una obra de teatro. La estrella de Appropriate, Sarah Paulson, agregó un Tony a la mejor actriz principal en una obra de teatro a su vitrina de premios.

# Don Omar, figura del reggaetón, reveló que tiene cáncer

El histórico reggaetonero **Don**Omar (46) anunció que tiene cáncer. El intérprete de temas como
Danza Kuduro, Diley Dale Don Dale comunicó su enfermedad a través de sus redes sociales.

El artista compartió una imagen desde Orlando Health, una clínica ubicada en dicha ciudad de Estados Unidos, en la que se ve su mano y una pulsera roja de ingreso al sanatorio. A pesar de que Don Omar no especificó qué tipo de cáncer padece, si lanzó un comunicado dirigido a sus fanáticos en su cuenta de Instagram.

El mismo lo realizó en un intentó de comunicarle a sus seguidores el cuadro que se encuentra atravesando pero, al mismo tiempo, llevarles tranquilidad de que se encuentra haciendo el tratamiento correspondiente para superar la enfermedad.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #fuckcancer", escribió el cantante en el pie de foto del posteo.

Distintos artistas del rubro, amigos y fanáticos dejaron sus mensajes de apoyo en la publicación, enviándole fuerzas a Don Omar mientras atraviesa este difícil momento.

"Mucha fe y para adelante con todo el proceso, bendiciones, orando por tí"; "Es triste que uno de tus artistas favoritos le diagnostiquen tal enfermedad. Fuerzas King, sos fuerte y de esta se sale con el apoyo de todos tus fanáticos"; "Dios está contigo"; "Un rey no se rinde, Dios te bendiga siempre"; "Usted tiene



cuentra haciendo el tratamiento te bendiga siempre"; "Usted tiene Don Omar. Multipremiado artista. Dale, Ella y Yo, Angelito, Salió el Sol, bana. ■

Estamos contigo" y "Eres un guerrero Will, le pido a Dios que te llene de salud, has ganado muchas batallas, te declaro sano en el nombre del Dios", fueron tan solo algunas de las palabras en el posteo.

#### El camino artístico del cantante

Don Omar ha sido una figura fundamental en la popularización global del reggaetón, junto con artistas como Daddy Yankee y Tego Calderón. William Omar Landrón Rivera, nacido el 10 de febrero de 1978 en Santurce, San Juan, Puerto Rico, no es solo un cantante y rapero, sino también compositor, productor musical, empresario y actor.

Desde el lanzamiento de su álbum debut *The Last Don* en 2003, que vendió más de medio millón de copias en Estados Unidos y fue certificado doble platino en Latinoamérica, Don Omar ha dejado una huella imborrable en la historia del reggaetón y la música latina.

Canciones como Dile, Dale Don Dale, Ella y Yo. Angelito, Salió el Sol. Virtual Diva, Taboo, Danza Kuduro y Hasta Abajo consolidaron su lugar como uno de los artistas urbanos más importantes de Latinoamérica. Danza Kuduro, en particular, rompió barreras culturales y geográficas.

A lo largo de su carrera, ganó 40 premios de 90 nominaciones, incluyendo 3 Premios Grammy Latino, 20 Premios Billboard de la Música Latina, 1 Billboard Music Award, 3 Premios Lo Nuestro, 8 Premios del Festival Internacional de Viña del Mar y 2 Récords Guinness. También fue destacado como una leyenda del reggaetón por Billboard y Rolling Stone.

Además de su éxito musical, Don Omar incursionó en la actuación, interpretando a Rico Santos en cuatro películas de la franquicia Rápidos y Furiosos. Además, recientemente, recibió el premio "Ícono Global" en los Premios Lo Nuestro, consolidando su nombre como una de las figuras más influyentes de la música latina urbana.

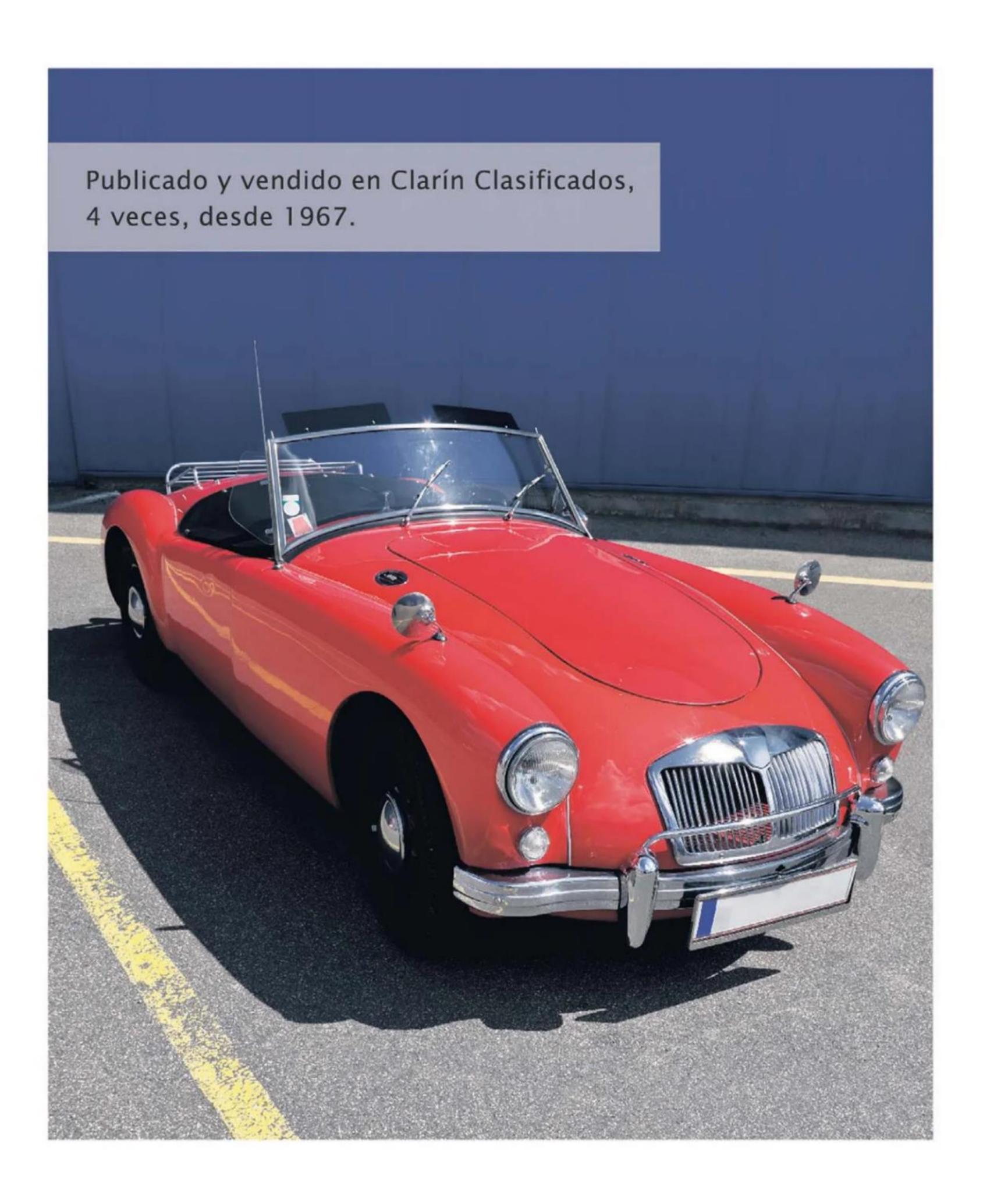



# Clasificados

15 VENTA



clasificados.clarin.com



AVISO LUPA

La tipografía tiene un

cuerpo 50% más grande.

Clasificados renueva sus

diseños para que tus

avisos se vean tan bien

como este

**AUTOMOTORES** 

15 VENTA AUTOMOTORES

AUTOMOVILES NACIONALES **EIMPORTADOS** 

VENTA

HONDA

Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

# Concesionario Oficial

### **5** Empleos

clasificados.clarin.com

26 PEDIDO COMERCIAL

EMPLEADOS, **VENDEDORES** 

PEDIDO

PREVENTISTA p/supermercados c/cartera de clientes 1125448638

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

PERSONAL AUXILIAR **DECASASYOTROS** 

**PEDIDO** 

CUIDADORA 2 c-cama 3días x sem 28-35a \$355M caba 1123323477

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

YABASTECIMIENTO PEDIDO

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS **SERVICIOS** 

CHOFER Taxi capital CON EXPE-RIENCIA viva Z/Oeste 1151395293

CHOFERES didi uber cabify por tur-nos o a cargo 1162205112

**R37** 

OFICIOS Y **OCUPACIONES VARIAS** 

36 PEDIDO

**PEDIDO** 

AYUDANTE de Carnicería z/V. López y Martinez. Mensajes 1135449139

CARPINTERO de losa 1/2 oficial Thames 2474 Palermo Cap

PIZZERO y Ayud exp Cuenca 3202

REPOSITORES CAJERAS y FIAMBRE-ROS con experiencia para cadena de supermercados. Presentarse en Av. San Martin 468 Ramos Mejía c/CV Mierc 19/6 de 9.30 A 13.30

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analítico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viemes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o de Israel 3748 Villa Lynch. 11-3632-1320. Enviar CV

cvsvigilancia@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

### Servicios

clasificados.clarin.com

43 OFREC. SERV.AUTOM.

SERVICIOS **AUTOMOTORES** 

AGENCIA Remis Vte. Lopez toma auto con o sin chofer excel recau-dacion whatsapp 15.2729.0070

**SALUDY BELLEZA** 

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Sofia 35añ 1161158466

**ASTROLOGIA** 

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

55 OFREC.

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción © 011-6450-2473

### **Contactos**

clasificados.clarin.com

SALUDOS

**R58** 

58 OFREC.

MENSAJES, SALUDOS,

AGRADECIMIENTOS. SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San Gabriel A. Medicino

SALUDOS 58 OFREC.

GRACIAS San La Muerte Silvia

Countries & Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS

clasificados.clarin.com

### **ENCONTRÁTU** PRÓXIMO 0km



Autos



### **Legales**

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS,

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA . Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Con personería jurídica y gremial. Se convoca a los señores/as asociados/as a reunión de Asamblea Extraordinaria para el día jueves 11 de julio de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora después en sedunda para tratar el siguiente orden. gunda para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del/de la Presidente. 2) Designación del/de la Secretario/a de Actas y dos so-cios/as refrendadores/as. 3) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 4) Caja Compensadora de Jubilaciones y Pensiones. Informe. Medidas a adop-tar. Esta Asamblea se llevará a cabo en nuestra Sede Social de Ay. Independencia 611, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El Presiden-

CONVOCATORIA . Centro de Capita nes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Con personería Marina Mercante. Con personería jurídica y gremial. Se convoca a los señores/as asociados/as a reunión de Asamblea Extraordinaria para el día jueves 11 de julio de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación del/de la Presidente. 2) Designación del/de la Secretario/a de Actas y dos socios/as refrendadores/as. 3) Lectura y consideración del Acta de la ra y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 4) Adquisición de bienes inmuebles. Informe. Medidas a adoptar. Esta Asamblea se llevará a cabo en nuestra Sede So-cial de Av. Independencia 611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Presidente.

CUIT 33-50000517-9 - BANCO SU-PERVIELLE S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 11 de julio de 2024 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (en adelante, "Asam-blea") a celebrarse el día 11 de julio de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, la cual será celebrada a distancia a través de la plataforma "Microsoft Teams=". La Asamblea considerará el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea 2. Ampliación del número de miembros Titulares para inte-grar el Directorio 3. Designación de un miembro Titular del Directorio 4. Autorizaciones Se deja constancia que la Asamblea se réalizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo 26 BIS del Estatuto Social de la Sociedad. Sobre el particular, se destaca que la plata-forma "Microsoft Teams«" permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copía en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los Señores accionistas registrados un enlace a

CONVOCATORIAS

la herramienta "Microsoft Teams«1

y la respectiva clave de acceso pa-

75 OFREC.

ra participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de los Señores accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en el horario notificado y no se admiti-rán participantes con posterioridad al início de la misma. En forma previa a la apertura de la Asamblea, los participantes deberán acreditar su identidad e indicar el lugar don-de se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los Señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fisca-lizadora que participen de la Asam-blea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los Señores accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00 horas del día 4 de julio de 2024. Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indi-cación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y do-micilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores accionistas por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervie-

**R76 EDICTOS** JUDICIALES

DISPOSICIÓN EX-2020-82328342- APN-DGD#-MDP. EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y AR-BITRAJE DEL CONSUMO DISPONE: ART. 1º.- Impónese sanción de \$1.200.000 (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL) a la firma denominada en ese entonces WAL-MART ARGENTINA S.R.L., ahora DORINKA S.R.L., CUIT Nº 30-67813830-0, con domicilio en la Avenida Don Bosco 5635, Morón, Provincia de Buenos Aires, por infracción al Art. 7º de la Ley Nº 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento del Programa Pre-cios Cuidados.

EL Juzgado Civil Nº29 a cargo del Dr. Alejandro L. Pastorino, Secretaria Unica a cargo de la Dra. M. Constanza Dompe Bac, sito en Talcahuano 490, Piso 4º, CABA, (C1013AAJ), comunica por 1 (uno) día, en autos caratulados "PEREZ, Picardo E. C./ TAPELLI Pobarto A. R. Ricardo F. C/ TARELLI, Roberto A. y otro/ Acc. Tran. c/Lesiones" (Exp. 79.787/2021) cita y emplaza al Sr. RICARDO FABIAN PEREZ, D.N.I. 22.496.365 para que en el plazo de 10 (diez) días se presente en autos por si o mediante nuevo apoderado ante la renuncia de su apo-derado. Buenos Aires 22 de Mayo de 2024. Firmado: M. Constanza Dompe Bac. Secretaria



Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORIAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

#### **Fúnebres**

#### Sepelios y Participaciones

DEVANI, Rubén Q.E.P.D. Falleció el 17 de junio. Amigo leal y fiel. Con profundo dolor te despedimos tus compañeros de buceo y de la vida Roberto Grego; Osvaldo Lucarella; Jorge Galassi; José "Pepe" Corral y Arturo Curatola. Acompañamos a tu esposa Mariel y familia en este doloroso momento.

FAENA, Victor (Z'L) .- Acompañamos en este momento a la tía Elisa, Alan, Claudia, Javier y Gustavo. Los gueremos mucho. Mónica, Ricky y Eduardo.





**Un Adiós** 

AVISOS FÚNEBRES

para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

> RECEPTORÍA VILLA LURO ©11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007

**RECEPTORÍA** MARTÍN CORONADO O11-2855-5654

Tel. (011) 4842-2856

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

**EL GRAN** DIARIO **ARGENTINO** 

53

76 OFREC.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 27 a cargo de la Dra. Maria Virginia Villa-rroel, Secretaria Nº 54 a cargo del suscripto, sito en Montevideo 546, 2º piso de CABA, comunica por cinco días que con fecha 5/6/2024 se declaró abierto el concurso preventivo de AGNISOLAR SA (CUIT Nº 30-71533332-1), en el cual ha sido designado síndico al contador Sebastián González Echeverna con domicilio constituido en Suipacha 1380, 6º de CABA (tel. 3987-6900) y domicilio electrónico constituido sge@ge-p.com.ar, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los titulos pertinentes justificativos de sus créditos hasta el 13 de septiembre de 2024 (art. 32 ley 24.522). El informe individual del síndico deberá presentarse el 25 de octubre de 2024 y el general el 6 de diciembre de 2024. Se designa el 19 de junio de 2025 a las 10:00 hs a efectos de realizar audiencia informativa (art. 45 LCQ), la que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal. Se hace saber que el período de exclusividad vence el 27 de junio de 2025. Se libra el presente en los autos: "AG-NISOLAR S.A. s/CONCURSO PRE-VENTIVO" (COM 23647/2023), en tramite ante este Juzgado y Secretaria, en Buenos Aires, de junio de 2024. MARIA VIRGINIA VILLARROEL

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Alberto D. Alemán, Secretaría Nº 1, a cargo del Dr. Mariano Conde, sito en Av. Roque S. Peña 1211, piso 5º, de esta Ciudad de Buenos Aires, hace saber que alli tramita el proceso colectivo caratulado "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Banco del Chubut S.A. s/ Ordinario", (Expediente Nº 56595/08), y que por sentencia confirmada el 27/12/2023 por la Sala "A" de la Excma. Cámara de Ordinario", (Expediente Nº Apelaciones del Fuero, se ha condenado al Banco del Chubut S.A. a cesar para el futuro el cobro de sumas en concepto de "riesgo contin-

76 OFREC.

ción" respecto de los clientes y ex clientes cuentacorrentistas (perso-nas físicas y jurídicas consumidores finales-) cuando éstos se excedan en la utilización del descubierto autorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo (aprobación) en tal sentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisión cuando se cubrió el sobregiro en el mismo día o cuando ese descubierto se prolongase más de un día y la percepción de esa comisión se reitere, o superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se lo ha condenado devolver las sumas indebidamente cobradas en concepto de comisión por "riesgo contingente o de sobregiro sin aprobación" respecto de Tos clientes cuenta correntistas que detenten el carácter de "consumidores" cuando éstos se excedan en la utilización del descubierto autorizado o giren en descubierto sin tener acuerdo (aprobación) en tal sentido, en la medida en que se haya cobrado esa comisión cuando se cubrió el sobregiro en el mismo día o, cuando ese descubierto se prolongase más de un día y la percepción de esa comisión se reitere o superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Ello, siempre que los consumidores hubiesen reclamado en los términos por la indebida percepción de todos esos conceptos e intereses, cobrados por la entidad bancaria demandada des-de el año 2005. Ello, con más intereses calculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, sobre las cifras que corresponda devolver en cada caso desde la fecha de percepción de cada item incausado y hasta su efectivo pago. Se hace saber que los clientes podrán ejercer su reclamo ante la entidad bancaria dentro de los 120 días de efectuada esta publicación. El presente Edicto deberá publicarse por cinco (5) días en el diario Clarín. Buenos Aires, de Marzo de 2024 -

Mariano Conde Secretario

LICITACIONES

gente o de sobregiro sin aproba-

**©11-4037-4478** 

Tel. (011) 4240-2675

LICITACIONES

LICITACIONES



SECRETARIA DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA PUBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº30/2024

"ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO y HORMIGON ELABORADO"

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: \$ 50.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 05/07/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 11/07/2024 09:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO OFICINA

MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

**FERNANDO** 

SECRETARIA DE DEPORTES

LICITACIÓN PÚBLICA № 31/2024

OBJETO:

"COMPRA DE CUBIERTA DOMO PARA PISCINA DE POLIDEPORTIVO N° 7"

SECRETARIA DE DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 50.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 08/07/2024 15:00 hs

Fecha de Apertura: 12/07/2024 09:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados

### clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR

**CLARÍN CLASIFICADOS** MUCHAS RESPUESTAS.



Publicá Online.

Ingresando a receptoriaonline.clarin.com



Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



Inmuebles

#### **Clarín**grilla

Nº 20.138

En las columnas se leerá un pensamiento de Ramón de Campoamor.

|    |  | 2 11 |  |       |  |
|----|--|------|--|-------|--|
| 1  |  |      |  | p 1/3 |  |
| 2  |  |      |  |       |  |
| 3  |  |      |  |       |  |
| 4  |  |      |  |       |  |
| 5  |  |      |  |       |  |
| 6  |  |      |  |       |  |
| 7  |  |      |  |       |  |
| 8  |  |      |  |       |  |
| 9  |  |      |  |       |  |
| 10 |  | 2 13 |  |       |  |
| 11 |  | 8    |  | 2     |  |
| 12 |  |      |  |       |  |
| 13 |  |      |  |       |  |
| 14 |  |      |  |       |  |
| 15 |  |      |  |       |  |
| 16 |  |      |  |       |  |
| 17 |  |      |  |       |  |
| 18 |  |      |  |       |  |
| 19 |  |      |  |       |  |

#### **Definiciones**

1 ► (Dámaso ~) Poeta, crítico literario y filólogo español que perteneció a la generación del 27, (1898-1990); 2 ► Amér. Merid. Seta, hongo; 3 ► Med. Que sufre de la desviación de la dirección normal de la mirada en uno o en ambos ojos; 4 ▶ De Apurimac, departamento del Perú; 5 ► Llevar a una persona o cosa por el suelo tirando de ella; 6 ▶ Voluntarismo, obstinación, tozudez; 7 ▶ Embutido grueso de carne de cerdo picada; 8 ▶ Que estimula o da prisa; 9 ► Tendencia del hombre y de ciertos animales a volver al sitio donde se han criado o tienen costumbre de acudir; 10 ▶ Encargada de las conexiones no automáticas en una oficina pública de teléfonos; 11 » Mapa que representa la superficie de la tierra dividida en dos hemisferios; 12 ► Hidrocarburo gaseoso que arde con llama muy brillante y se emplea para el alumbrado y en la soldadura; 13 ► Instrumento óptico que permite el uso de los dos ojos simultáneamente; 14 > Persona que gobierna y guía un vehículo; 15 ► Hijo único; 16 ► Desigual, con desnivel; 17 ▶ Cercenar, escasear lo que se ha de dar; 18 ► Loncha delgada de ternera o de vaca que se come empanada y frita; 19 ► Conjunto de cables que constituye una conducción eléctrica.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - bi - bi - ca - ca - ca - ce - cia - cian co - con - cu - cu - dad - de - des - di - di - do - do duc - es - es - gé - jo - la - lar - le - llam - lo - lon ma - mar - me - mor - mun - ni - ni - no - no - ño - o pa - pa - pa - pe - pe - pu - que - que - ra - ra - re - ren - ri - rras - so - ta - te - ten - ter - ti - ti - to - tor - trá trar - u.

#### Sudoku

Nº 6.831

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico |   |   |   |   |   |   |   | _ |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   |   |   |   |   | 9 | 8 |   |
|        | 1 |   |   |   |   | 4 |   |   |
|        | 7 |   | 5 |   | 8 |   |   |   |
|        |   | 6 | 9 | 2 |   |   | 4 | 7 |
|        | 2 |   | 6 |   |   |   |   |   |
| 3      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
|        | 8 | 4 |   | 7 | 2 | 5 |   |   |
|        | 6 |   | 8 |   |   |   | 9 |   |

|   |   | 6 | 5 |   | 8 |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 9 |   |   |   | 7 |
| 5 |   |   |   | 3 |   |   |   |
| 6 |   | 8 |   | 1 | 2 |   |   |
| 4 | 9 |   | 6 |   |   |   |   |
|   | 3 |   |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |
|   | 2 | 5 |   | 4 |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.



#### Soluciones

Sudoku Nº 6.830

#### Básico

| 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 |
|   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 |

| AV | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | 6   | 3   | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 5  | 9   | 1   | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 |
| 4  | 8   | 7   | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 6  | 7   | 4   | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 9  | 3   | 8   | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 1  | 2   | 5   | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 8  | 5   | 6   | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 7  | 1   | 9   | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 3  | 4   | 2   | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 |
|    |     |     |   |   |   |   |   |   |

#### Claringrilla Nº 20.137

La esperanza y la paciencia son remedios para todo. Robert Burton. Escritor y clérigo

| ngl | és. |    |   |   |   |   |   |    |   |
|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----|---|
| 1   | D   | 1  | L | U | ٧ | 1 | Α | R  |   |
| 2   | D   | 1  | Α | G | R | A | M | Α  |   |
| 3   | P   | R  | E | ٧ | 1 | S | 0 | R  |   |
| 4   | Í   | P  | S | 1 | L | 0 | N |    | 1 |
| 5   | В   | 1  | P | L | A | N | 0 |    |   |
| 6   | P   | L  | E | C | Т | R | 0 |    |   |
| 7   | P   | Α  | R | Α | P | E | T | 0  |   |
| 8   | G   | R  | Α | ٧ | A | М | E | N  |   |
| 9   | F   | .1 | N | Q | U | E | R | 0  |   |
| 10  | В   | U  | Z | A | R | D | A |    |   |
| 11  | R   | E  | A | В | R | 1 | R |    |   |
| 12  | C   | U  | Y | Α | N | 0 | S |    |   |
| 13  | С   | 0  | L | A | P | S | Α | R  |   |
| 14  | A   | G  | Α | Z | A | P | A | R  |   |
| 15  | C   | A  | P | 0 | Т | Α | Z | 0  |   |
| 16  | D   | 1  | Α | N | Т | R | E |    |   |
| 17  | S   | 0  | C | A | ٧ | Α | R |    |   |
| 18  | P   | E  | 1 | N | E | Т | Α | Ĺ. |   |
| 19  | P   | R  | Ε | С | 1 | 0 | S | 0  |   |
| 20  | С   | 0  | N | ٧ | 1 | D | Α | R  |   |
| 21  | E   | N  | C | 0 | N | 0 | S | 0  |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Roca, pare, alo-, sedasen, sed, mil, Ilo, ap., laminar, Cam, ley, La, olé, bi-, ojos, ganadero, ros, Ni. Verticales. Sol, pase, acabar, redima, Ino, red, limo, As, Amón, Lod, casi, alejen, alelaré, orí, -ón, yeso.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$2.000,00 - Arquitectura \$2.000,00 - ELLE \$4.000,00 - Preescolar Genios \$3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90.

#### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Lujány Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

#### "El suplicio de una pyme que se multiplica"

Hoy para una empresa contratar personal, más que un dolor de cabeza por el riesgo de tener que despedirlo -aún con causapuede llegar a convertirse en un certificado de defunción, máxime para las pequeñas o medianas. Tienen sobre sus cabezas la espada de Damocles.

Un ejemplo concreto: una empresa mediana, con 105 personas en relación de dependencia y 25 años de trayectoria, despidió con causa a un gerente hace cuatro años. Adulteró facturas de compras. Fue despedido por presunta defraudación; la denuncia penal nunca avanzó a pesar del seguimiento por profesional letrado, de los testimonios y otras evidencias aportadas.

La Justicia laboral, mientras tanto, sin esperar que la causa penal avanzara, se expidió en primera instancia, fallando sorprendentemente a favor del empleado. Alegó que no surge jus-

tificación del despido. Y esto, a pesar de las pruebas presentadas y testigos que declaran a favor de la empresa, que ratificaron la denuncia que se hizo en sede penal. Este fallo fue recientemente confirmado por la Cámara de Apelación.

La estimación del monto actualizado que la empresa debería abonar por este fallo es de \$ 118.000.000 (más honorarios de abogados, peritos, y otros gastos). La remuneración actual de un puesto similar es de \$5.000.000 mensuales.



La condena es desproporcionada y producto de un sistema de capitalización de intereses que ya ha sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia. Esto, a todas luces, pone en riesgo la continuidad de la empresa, desalienta la contratación de personal y la actividad económica empresaria en general.

#### Lic. Víctor Naymark

vnaymark@asahimotors.com

#### Basura de todo tipo en barrios de la Ciudad

En los barrios de la Ciudad desde hace muchos años hay contenedores donde arrojamos los desperdicios (están definidos con colores según cada tipo de sobrante). Hay sitios en donde no se observan bolsas o desperdicios sobre la vereda. Pero en algunos barrios hay esquinas en donde entre un enorme tronco de un plátano centenario y el cordón de la vereda se acumulan todo tipo de desperdicios, desde materiales de construcción hasta comida, ropa, papeles, botellas... Esto se agrava cuando justo a esa vereda da una obra en

demolición: la cantidad de basura, cartelería, ratas a toda hora hacen que muchas veces haya que bajar a la calle para poder pasar. Se han hecho denuncias, pero parece que el tema es de difícil solución. Gente del mismo barrio a la que poco le importa que esos tachos estén frente a la puerta de casas habitadas, también dejan allí plantas, botellas, inodoros...

¿Existirá la forma de resolver algo tan grave? Porque esta basura desparramada atrae ratas, mosquitos, cucarachas, mal olor, mugre. Todo es altamente contaminante. Espero que los responsables del tema puedan resolver esta problema para los vecinos.

Lia Callegari liacalle@yahoo.com.ar

#### Desvaríos de la clase política

El último relevamiento sobre la pobreza de la UCA indicó que más de la mitad de la población vive en la pobreza. Nadie puede adjudicarle toda la responsabilidad al gobierno de Milei. La gestión de los últimos 20 años de gobierno tiene una enorme responsabilidad. Pero no se trata de adjudicar culpas. Se trata de observar qué se está haciendo en pobreza en sentido amplio en todo el país y no hay muestras de una política consistente con tal problema. Y sin una política responsable de mediano y largo plazo, Argentina se transformará más temprano que tarde en otro país latinoamericano donde habremos perdido los valores que nos legaron generaciones precedentes. Dejemos de mirar tanto a minúsculos economistas del exterior y volvamos a nuestras fuentes, a los Sarmiento y tantos otros que hicieron la Patria grande y soberana.

Jorge Lentini jllentini@yahoo.com.ar

#### La no repitencia en Provincia

En las escuelas de la provincia de Buenos Aires ya no se repetirá el año. Una experta en educación dijo que la educación argentina es la misma del siglo 19. Nací en 1953 y estudié la primaria y la secundaria en escuelas públicas (con sistemas del "siglo 19") y aprendí mucho. Luego pude aprobar el ingreso a dos facultades públicas y al ISER. Provengo de un hogar de clase media baja en el que se privilegiaba la educación y la escuela gratuita. En esos años el escritor chileno José Donoso afirmó que Buenos Aires era la Atenas de América. Hoy somos Somalía en educación, por la relajación en la relación alumno/docente en los últimos 40 años y la política de siempre aprobar ya sea por parte del populismo en instituciones públicas o por el dilema alumno/cliente en las privadas.

Sí, la educación debe adecuarse a los tiempos modernos, pero volviendo al régimen en el que el docente es el que tiene la autoridad de enseñar y el alumno la necesidad de aprender, categorizando a maestros y profesores y no considerando al educando como un rockstar.

Luis Buero Luisbuero9@gmail.com

#### El milagro argentino

Mientras sus fanáticos incendiaban autos. senadores kirchneristas se levantaron de la sesión y fueron a la Plaza Congreso para alentar el caos. Era el pretexto para sabotear el tratamiento de la Ley Bases, que es el instrumento que necesita el presidente Milei para poder gobernar. Sin líderes ni proyectos, los militantes de Cristina no pueden soportar la pérdida del poder y sólo ponen palos en la rueda del progreso. Afortunadamente, una mayoría de ciudadanos hartos de ser conducidos por una mezcla explosiva de ineptos y corruptos, votamos a una fuerza que tiene el coraje para revertir una decadencia que se prolongó por décadas. Ocurrió en el balotaje 2023 y es el verdadero milagro argentino.

#### Luis E. Luchía-Puig

Luisluchiapuig@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











<sup>мін</sup> 14° MÁX

MAÑANA

11° 17°

JUEVES

11°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena





#### **Pasiones Argentinas**

# La longevidad de los objetos

Miguel Gaya

Premio Clarín Novela 2022

Quien haya tenido que desarmar la casa de un ser querido lo sabe muy bien. En algún momento, en el trivial gesto de doblar una toalla gastada por los años, o al asomarse al cajón donde se amontonan los cubiertos de diario, la presencia de aquel a quien amamos y despedimos se nos abalanza como un dolor deslumbrante. No importa el carácter industrial de los objetos, su carácter fungible, como decimos los abogados. Pueden existir millones de toallas y cubiertos similares, pero no-

sotros los recordamos en las manos del au-

sente. Nos hablan de él más que cualquier

trabajado recuerdo, porque nos lo recuerdan

en el mero ejercicio de estar vivos, en esa vi-

de uso diario, común. Sin embargo, basta que

nos fijemos en ellos para advertir que no so-

lo poseen una singularidad inusitada, sino

también una longevidad inquietante.

costumbramos a tener con los

objetos una relación utilitaria

y desaprensiva. La mayoría nos

parecen anónimos, intercam-

biables. Me refiero a los objetos

da cotidiana que parece eterna.

Todos atesoramos en nuestras casas recuerdos de nuestros muertos queridos. El listado de cosas que guardamos, y su valor, es infinito. Sin embargo, de vez en cuando se cuelan objetos por debajo de nuestra atención, le damos un uso común, hasta que un día, sin aviso, nos iluminan con su singularidad, con su evocación súbita del ausente.

El lugar por excelencia de estos objetos es la cocina. En la mía, sobreviven de mi madre una pequeña olla y una cuchara. Ambas de uso cotidiano. A veces pasa mucho tiempo sin que las enfoque, no tanto con la vista como con el pensamiento. Por supuesto, es la olla que prefiero, la más fiable y perfecta para salsas y comida de olla. La cuchara, cuando emerge de casualidad entre las otras, también la prefiero. Pero pocas veces me detengo en ellas. Su densidad, la densidad de su significado, queda para momentos especia-

Lo mismo sucede con el tercer objeto que me ha llegado de su mano. Es un palo de amasar. Pocas veces lo veo, pero cuando lo enfoco me produce una sensación casi de vértigo. Vértigo amoroso y de identidad. Ese palo de amasar, pesado, negro, con asas perdidas, viene de lejos, viene de Italia. No recuerdo haberle dado uso, pero sí la recuerdo a mi madre con él, como ella recordaría a su propia madre, que según me contaba lo usaba con maestría. Pero mi abuela lo recibió primero de su propia madre, que fue quien lo trajo, entre sus pobres enseres, de una aldea del Piamonte.

No tengo de mi bisabuela noticia alguna, ninguna fotografía, ningún nombre o documento. Ha desaparecido, como su esposo, como sus padres, de la faz de la tierra. Sin recuerdos, sin señales. Solo resta de ella este palo de amasar, de madera pesada, con el que atravesó el océano como recién casada para empezar una nueva vida, que desemboca en la mía. No está mal perdurar de ese modo, me digo. Un objeto humilde, anónimo, vinculado al trabajo, a la eterna tarea de dar de comer a la prole.

CRIST

Errores YO, MATÍAS Por Sendra











TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

